# LA RAZIONE 25 años

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.286 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



Don Felipe y Doña Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten al relevo de la Guardia Real desde el balcón de Palacio

# El Rey renueva su compromiso y asume el «coste personal»

En un discurso muy sincero, remarca la coherencia e integridad que han guiado sus actos durante estos diez años

> sus hijas protagonizaron tres de ellos, cada uno con diferente simbolismo, para conmemorar una década no exenta de polémicas en el plano personal y político. Pero la

Felipe VI rinde homenaje a la sociedad civil y al conjunto de los españoles: «A los que me honro en servir»

Institucionalidad, cercanía y solemnidad. Con estos tres atributos se pueden describir los frenéticos actos de ayer para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Los Reyes y de ayer fue una jornada festiva y de

celebración. Madrid se vistió de gala y cientos de ciudadanos arroparon a la Familia Real, que derrochó complicidad. El Jefe del Estado pronunció tan solo un discurso, pero quizá uno de los más comprometidos, personal y sincero desde que asumió el trono. Renovó su compromiso con la Constitución y premió a 19 ciudadanos de toda España como ejemplo de su vínculo con la sociedad civil. P. 6 a 10

Condecorados 19 ciudadanos por encarnar las «virtudes cívicas»

Los retos de diez años de Reinado Por Carmen Enriquez

La RAE homenajea al Rey: «Debemos asegurar el futuro»

Editorial: El compromiso del Rey con los españoles p.3

#### Cataluña activa el reloj de la repetición electoral

Rull convoca un pleno para el 26J ante la falta de un candidato

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha convocado un pleno el día 26 en el que dictará una resolución para activar la cuenta atrás de dos meses para que haya una investiduray, si no la hay, se irá a repetición electoral. P.12

#### La Fiscalía pide aplicar la amnistía «por imperativo legal»

Reclama también al TS que desactive la orden nacional de detención contra Puigdemont P.15

#### El TC desinfla la condena a Alvarez por el fraude de los ERE

Cuatro jueces votan en contra y alertan de «un riesgo de impunidad» P. 16

#### Más de 10.000 camas de hospital cierran este verano

Mónica García: no se arregla «echando la culpa al ministerio» P.30

Putin y Kim sellan un pacto de «defensa mutua» P. 18-19

2 OPINIÓN

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

## Todo empieza a ir mal en la España de Sánchez



Sergio Alonso

ientras el Gobierno se afana en colonizar con afines todo tipo de instituciones y organizaciones, y en perfilar la «singularidad» que le exigen los independentistas para Cataluña, que no es otra cosa que el precio que tendrán que pagar todos los ciudadanos para que Salvador Illa pueda alcanzar la Generalitat y Pedro Sánchez permanecer en Moncloa, los fallos de gestión en numerosas parcelas de la vida cotidiana se acumulan día tras día, y España empieza a parecerse cada vez más a un país tercermundista, en línea con la Venezuela a la que tanto admira Yolanda Díaz. No son sólo los problemas con las infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, en clara competencia con los ministros de Sumar por ver quién alcanza el mayor grado de incompetencia de este Gobierno. A los retrasos en los transportes, con especial incidencia en las Cercanías de Madrid, hay que añadir el estado deplorable de la red de carreteras, fruto de una deficiente partida presupuestaria para su conservación tras más de seis años de sanchismo. Llamativo es en este particular terreno de la movilidad el desastre de la expansión de los vehículos eléctricos. Desesperado por la inoperancia absoluta de las autoridades políticas, la ausencia de puntos suficientes de recarga, el fiasco de los incentivos fiscales a la

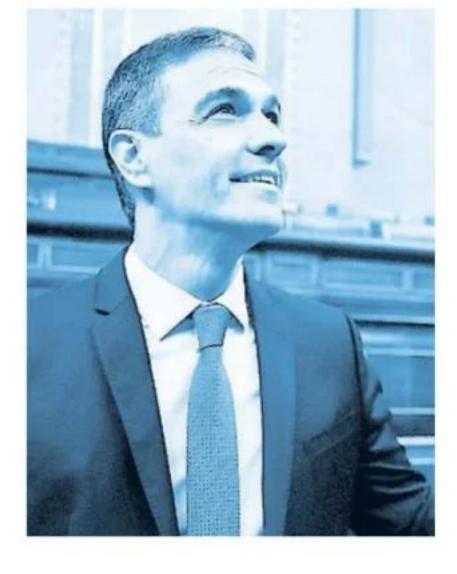

España empieza a parecer cada vez más tercermundista, en línea con la Venezuela tan admirada por Yolanda Díaz

compra y otros graves problemas, el presidente ejecutivo de la patronal Anfac, Wayne Griffiths, ha anunciado su dimisión. La imagen de España en el exterior no puede ser, desde luego, peor. Para toparse con un muro de inacción, mejor marcharse, debió pensar el máximo dirigente de Seat y Cupra, profundamente «decepcionado». Tampoco andan mejor las cosas en un área que

debería ir rodada por su especial sensibilidad para los ciudadanos, como es la sanitaria. La semana pasada LA RAZÓN adelantó que los nuevos fármacos, los más innovadores, los que son capaces de alargar la supervivencia de los enfermos más graves, tardan en ser autorizados en España una media de 661 días desde que reciben el visto bueno de la Agencia Europa del Medicamento. Casi dos años, se dice pronto, aunque el tiempo real que deben esperar los pacientes para tener acceso a ellos es incluso mayor por las trabas de todo tipo que luego imponen las autonomías para ahorrarse unos euros. Cuando Pedro Sánchez se alzó con el poder tras la moción de censura, estas medicinas llegaban alrededor de 250 días antes. Para colmo, muchas de ellas lo hacen en condiciones restringidas y con indicaciones limitadas, o son sólo administrables cuando se han agotado las opciones de curación con las ya existentes en el mercado. Si nos vamos a los tratamientos de última generación contra diferentes tipos de cáncer, la espera media se eleva a 725 días. ¿Es posible que situaciones como estas están sucediendo en España, cuando la economía aparentemente crece? Lo es. El pasadofin de semana, la vice secretaria de Sanidad del PP, Ester Muñoz, denunció que la inoperancia del Gobierno no se ciñe solo a los fármacos, y puso como ejemplo la alarmante falta de médicos en Ceuta y Melilla, cuya Sanidad depende del Ministerio de Sanidad. La política aludió a la presencia de solo dos oncólogos de más de 65 años que, además, «se van a jubilar» y a la compra por más de un millón de euros de un robot Da Vinci que no se puede usar porque no hay personal capacitado. Estas son solo muestras de la España real mientras el Gobierno urde el asalto a los centros de poder y dibuja una financiación que satisfaga a sus socios independentistas.

#### Las caras de la noticia



Ana Botin Presidenta del Banco Santander

#### El banco de la UE con mayor capitalización bursátil.

El Santander, la entidad financiera española que dirige Ana Botín, se ha convertido en el banco de la Unión Europea con mayor capitalización bursátil, con unos 70.384 millones de euros, por delante del banco francés BNP Paribas.



Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid

#### Nuevas deducciones para atraer inversores.

La Comunidad de
Madrid aplicará nuevas
deducciones fiscales
en la cuota autonómica
del IRPF con el fin de
atraer inversiones
de contribuyentes
extranjeros a la región,
en un momento en el que
el Gobierno penaliza a
los grandes inversores.

F. Grande-Marlaska Ministro del Interior

#### Tres sentencias en contra, pero ni corrige ni dimite.

El empecinamiento
de Marlaska en
negar al coronel de la
Guardia Civil, Diego
Pérez de los Cobos, el
ascenso a general por
exigencia de los socios
independentistas del
Gobierno, ha quedado
otra vez en evidencia tras
una tercera sentencia.

#### Y volvieron cantando

### Diez años... y más allá



Julián Cabrera

ba el lema de la manifestación antimonárquica organizada este pasado fin de semana por Podemos e Izquierda Unida – con escaso éxito de convocatoria, dicho sea de paso – para reivindicar el sistema republicano bajo la supuesta máxima no precisamente respaldada ni por las urnas ni por la demoscopia, de que «muchísima gente cree que no habrá democracia plena sin república». Los convocantes, lanzados hacia la irrelevancia en las últimas citas electorales ce-

lebradas en nuestro país, lo que no acaban de especificar es qué sistema desean, dado que existe alguna que otra diferencia entre uno republicano a la medida norcoreana, cubana, rusa o iraní y una monarquía parlamentaria como la española, la británica o la sueca. Curiosa escala valores política la de nuestra izquierda.

Lo cierto y aunque a algunos no les guste, es que los diez años de reinado de Felipe VI precedidos de décadas de reinado de Juan Carlos I han supuesto la mayor de las garantías para la nuestra salud democrática y no precisamente navegando sobre aguas tranquilas. Más bien podría afirmarse que estos diez años de reinado que ayer se conmemoraban han sido probablemente los más complicados en toda nuestra actual etapa de democracia. El Rey Felipe ha tenido que lidiar y además con notable eficacia con no pocos miuras, desde el «procés», pasando por la pandemia, el desencuentro con parte de su familia y el «exilio» de su padre, víctima de uno de

los mayores acosos políticos y mediáticos contra alguien que no ha sido objeto de procesamiento judicial alguno y al que tanto debe este país.

Felipe VI, entre continuas in estabilidades políticas que en muchas ocasiones han comprometido a la Corona y además del desafío separatista en Cataluña, ha tenido que dar lustre a un trono al que llegaba con los ecos de la imputación de su hermana la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, a lo que se sumarían las investigaciones en materia fiscal al rey emérito desembocando en su ya conocida marcha a Abu Dabi. Un lustre que se ha reflejado en la profesionalización de la Casa Real incluyendo códigos de conducta y transparencia especialmente ejemplares. Pero sobre todo se ha conseguido en la figura de la Infanta Leonor establecer la mayor de las garantías de eficacia y continuidad en la Corona. Mal que pese a los que no representan a la inmensa mayoría, hay Monarquía para rato.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

# El compromiso del Rey con los españoles

a Zarzuela, con gran acierto a nuestro juicio, ha querido compartir el protagonismo de la fecha, el 10º Aniversario de la proclamación como Rey de Su Majestad Don Felipe VI, con aquellos españoles del común que, este año, han sido merecedores de la Orden del Mérito Civil, una de las condecoraciones más señaladas que otorga el Reino de España a quienes, como señaló ayer Don Felipe, «sin importar su origen, condición o profesión», son tantas veces actores del bien común, que tejen «la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor». En realidad, si algo ha conseguido Don Felipe en sus primeros diez años de reinado, nada fáciles, por cierto, ha sido la estrecha vinculación de la Corona con un cuerpo social, que se ha visto sometido en demasiadas ocasiones a las tensiones partidistas, las políticas de enfrentamiento promovidas desde las propias instituciones y a las maniobras divisivas, que ni siquiera se han detenido ante los órganos del Estado llamados a garantizar los equilibrios del sistema democrático. Frente a ello, la sociedad ha encontrado en la Jefatura del Estado serenidad frente los ataques a la estabilidad de la Nación, integración en el proyecto común de los ciudadanos, por encima de las diferencias legítimas, y, sobre todo, el referente a la aspiración de progreso en libertad, paz y unidad de la inmensa mayoría de los

españoles. Cuando se habla de «un rey cercano», se describe a una Institución imbricada con el pueblo, precisamente, porque es al pueblo a quien debe su servicio. Podrá el frente republicano agitar los viejos fantasmas y recurrir a la propaganda anti monárquica destilada de siglos, pero en estos tiempos de populismo creciente, de nacionalismo excluyente y de vuelta a la demagogia primaria, que no sólo afecta a España, los ciudadanos vuelven la vista a la Corona, como factor de normalidad y lugar de encuentro en el que absolutamente nadie puede sentirse excluido. Así, la apelación a acabar con la estridencia de la época actual estuvo implícita, como no podía ser de otra forma, tanto en el discurso de Su Majestad como en la organización de los actos conmemorativos, especialmente en la reivindicación de la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos, que, como expresó Su Majestad «es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos; implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar». Palabras que retratan a nuestro Rey, que ha hecho del servicio, el compromiso y el deber para con los españoles, desde el fiel cumplimiento y defensa de la Constitución, la guía de vida para un, esperemos, largo reinado.

#### **Puntazos**

#### La diabólica mecánica del TC

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con un gobierno socialista, tiene siete miembros «progresistas» y cuatro «conservadores», tras la renovación impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí, que a la opinión pública no le sea difícil pronosticar el sesgo de sus resoluciones, especialmente, cuando tratan de asuntos de especial interés para la Presidencia del Gobierno o implican a personajes del ámbito socialista, como es el caso de la exministra Magdalena Álvarez. La mayoría de los jueces progresistas del Constitucional son, además, buenos juristas, como demuestran los alambicados argumentos para justificar sus decisiones, aunque solo sea porque se ven obligados a desautorizar sentencias firmes dictadas por los más altos tribunales de la Nación, el Supremo incluido, cuyos magistrados, al parecer, no saben lo que es el delito de prevaricación.



4 OPINIÓN

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### **Fact-checking**

# Patxi López Portavoz socialista en el Congreso.

La información

Hace dos meses, el PSOE votó en contra de una propuesta presentada por ERC para conseguir una financiación singular para Cataluña, de acuerdo a su esfuerzo fiscal.

El pasado 23 de abril se debatió y votó en el Pleno de la Cámara Baja una moción de ERC «sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña a fin de que la ciudadanía catalana disponga de servicios públicos a la altura de su esfuerzo fiscal», según rezaba el texto. Fue rechazada con los votos del PSOE, PP, Vox y Coalición Canaria. Sumar se abstuvo.

#### La investigación

El rechazo a la propuesta de ERC, por parte del PSOE, correspondió defenderlo al diputado Amador Marqués, que entre otras consideraciones adujo que ese modelo de financiación singular para Cataluña no era justa y que los socialistas eran «los únicos que defendemos una financiación justa, equitativa y solidaria con las necesidades reales de la gente ante la política de los gobiernos de Junts y Esquerra, que lo fiaron todo al procés y no supieron ni desarrollar el estatuto».

#### El veredicto



VERDADERO. Parece que el Gobierno que preside Pedro Sánchez se dispone a abordar otro «cambio de opinión». Donde se decía que la financiación singular catalana era «injusta», ahora hay que decir que es «justa».

#### Eleuteria

### Justicia politizada



Juan Ramón Rallo

a separación de poderes existe para que cada uno de los poderes del Estado imponga estrictos límites a los otros poderes y fiscalice su ejercicio. Y para ello un poder no puede estar subordinado a ningún otro: en caso contrario, no habría control recíproco ni fiscalización. El gobierno socialista de Pedro Sánchez está, empero, obsesionado con controlar la justicia y, para ello, está difundiendo un tramposo mensaje a la opinión pública: que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español y que la voluntad de éste está representada en el Congreso de los Diputados. Dos son las falacias de este razonamiento. Primero, la voluntad del pueblo español no solamente se halla representada en el poder legislativo, sino también en la propia Constitución, a la cual se sujetan los tres poderes del Estado y que precisamente otorga autonomía al judicial frente al legislativo y al ejecutivo. Segundo, el poder legislativo no es solo el Congreso de los Diputados, sino también el Senado, de modo que la mayoría parlamentaria de la que gozan circunstancialmente el PSOE y sus aliados en el Congreso ni siquiera puede

equipararse con la unívoca voluntad del pueblo español, la cual también estaría reflejada en la mayoría que el PP posee en el Senado. O dicho de otro modo: que hoy el PSOE (y sus aliados) controlen el Congreso no los legitima a asaltar los tribunales, someter a los jueces y politizar la justicia. Pero ése es el camino por el que quiere llevarnos el Gobierno, lo cual es un problema porque termina, por un lado, impidiendo que se imparta verdadera justicia y, por otro, deslegitimando la imagen de la justicia entre los propios ciudadanos. Tomemos el reciente caso del muy politizado Tribunal Constitucional y la anulación parcial de la condena contra la ex ministra Magdalena Álvarez en el caso de los ERE. Sin necesidad de entrar a valorar el fondo del asunto, aquí caben dos posibilidades: que la sentencia sea justa o que no lo sea. En el primer caso, que esta polémica sentencia haya sido dictada por magistrados colocados a dedo por políticos que integran el mismo partido que aquellos a quienes está beneficiando la sentencia, socava la reputación misma de todo el sistema de justicia ante el pueblo español (y su subordinación a un órgano político y politizado como el Constitucional). En el segundo caso, esta polémica sentencia sería una forma de distribuir patentes de corso entre los políticos y sus allegados, esto es, una forma de legalizar su piratería. En cualquiera de ambos casos, la politización de la justicia no le hace ningún bien a la justicia: no avancemos más por esa vía.

El trípode

# Fervorosos republicanos sanchistas



Jorge Fernández Díaz

yer como es sabido se conmemoró el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España. Todo se desarrolló en un clima de absoluta normalidad institucional, política, y social, pese a que el Gobierno se apoya en una auténtica macedonia de 16 siglas que -salvo un par de excepciones-tienen en común su radicalidad izquierdista, su populismo y el declararse todas ellas fervorosamente partidarias de una república o una «republiqueta», en este caso, eso sí, al margen de España. El partido Esquerra Republicana de Cataluña cooperador estrecho de Sánchez en Barcelona y en Madrid para investir a Illa y él poder seguir en La Moncloa, se encuentra «abierto en canal» por la prófuga amnistiada Marta Rovira que quiere impedir un tercer Tripartito en la Generalitat como desea Junqueras. Con Puigdemont a la expectativa, complacer a unos y otros, rivales entre sí y aliados sanchistas - Junts y ERC en Cataluña, y PNV con Bildu en el País Vasco- es el laberinto en que se encuentra el sanchismo, a lo que se añaden ahora integrantes de la extinta Sumar de Yolanda, oponiéndose rotundamente a

una financiación singular para Cataluña. Es el caso de Compromís en Valencia o la Chunta aragonesa, que amenazan con dejar de apoyar al gobierno, lo que significaría su irremediable caída. Es la consecuencia de tener un «gobierno constitucional» que se manifiesta en la calle y en declaraciones públicas y publicadas, criticando al Rey, o a la Casa Real de manera tan lamentable e irrespetuosa, como el inefable Patxi López, otrora anti sanchista y ahora converso al más fervoroso sanchismo. Un sanchismo que se declara a favor de un régimen republicano lo que es inaudito en un Estado democrático, social y de derecho como el español. Hace unos días el PSOE ha apoyado directamente una iniciativa de Bildu en Navarra descalificadora de la Corona, así como en Baleares, entre otras similares en diversas instituciones. También en las calles de Madrid con un «éxito descriptible» por parte de su aliado Podemos, destacando una pancarta donde aludían a Felipe VI como «el último rey». Deberían aprender correctamente de la Historia para no hacer el ridículo, queriendo imitar a los revolucionarios franceses, que cuando falleció el Papa Pío VI deportado y prisionero suyo en Valence (Francia), el funcionario republicano de la zona que expidió el acta de defunción escribió: Giovanni Angélico Braschi. De nombre artístico Pío VI, añadiendo de su puño y letra: «y último». Era el 29 de agosto de 1799 y poco después era elegido Pío VII y así hasta ahora.

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos B y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, LL. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero). TRIBUNA 5



## Otros veraneos (I): Lešt´



Luis Alejandre

niciamos hoy, como en años anteriores, una serie de testimonios de militares que velan por nuestra seguridad lejos de nuestro suelo y de los
mares y cielos que disfrutaremos una
mayoría de españoles. No tiene otro objetivo,
que valorar y agradecer su esfuerzo y el de
sus familias.

Todos sabemos que la condición de soldado va unida al estudio de la geografía. Que se lo pregunten a los de aquellos Tercios que dominaron Europa, a los que cruzaron el Atlántico tras Colón, a los que sirvieron a un Imperio donde nunca se ponía el sol. En los dos últimos siglos anteriores nos ceñimos más en el estudio de nuestras fronteras con derivaciones a territorios africanos, Protectorado inicialmente, Sáhara después. Hasta que tras nuestra entrada en la UE y en la OTAN nos abrimos al mundo y a todos sus mares y espacios aéreos: Namibia, Mozambique, Angola, Centroamérica, Somalia, Mali, Senegal, Kurdistán, Bosnia, Congo, Irak, Afganistán, El Libano...

Hoy, la guerra de Ucrania nos lleva al corazón de Europa, protegiendo el flanco este de la Alianza Atlántica en una clara posición disuasoria, para evitar que la Rusia de Putin utilice el modelo ucraniano como modus operandi de su expansionismo.

Y así se ha instalado en Lešt´ una ciudad eslovaca de 34.000 habitantes situada en la cuenca del río Hron afluente del Danubio, nuestra Brigada Aerotransportable (BRILAT) de Pontevedra, que lleva desplegada en zona desde enero de este año con 600 efectivos suyos y de la Agrupación Logística (AALOG 61) de Valladolid y Vitoria.

Hoy, 20 de junio completa su despliegue añadiendo 180 efectivos adicionales de la Brigada Paracaidista y otras unidades del Ejército dado que el próximo lunes 1 de julio España, liderará en OTAN una Brigada multinacional como nación marco. Bajo el mando del Coronel Andrés González Alvarado, con un batallón multinacional con cuatro compañías españolas una portuguesa, una eslovena y otra checa, un escuadrón de caballería español que a la vez integra una unidad de reconocimiento eslovaca, una compañía de zapadores, una unidad de defensa antiaérea, una batería y unidades de apoyo de combate y logísticas españolas. Será una de las ocho que despliega la Alianza en el flanco este.

Con legítimo orgullo, analiza el coronel González Alvarado la misión. Y resalta conceptos que en nuestro lenguaje político diario creemos desaparecidos: porque hablade convivencia entre soldados de diez países diferentes; de hermanamientos; del esfuerzo de cada uno de ellos para servir mejor al conjunto de todos. En resumen: que se prepara sin complejos para la guerra. «Las operaciones de disuasión son muy exigentes» dice; «están orientadas a un entrenamiento metódico siguiendo estándares OTAN: pero en España somos muy buenos en esto». «Nos puede faltar mejorar en el idioma inglés, pero en conocimientos tácticos y operativos e ilusión no nos gana nadie». Destaca el hermanamiento de todas las unidades concentradas en Lešt'. «Siempre digo que la cohesión no es solo entrenamiento continuo, también es construir confianza mutua, cuyo ejemplo más claro es el de ser capaces de compartir recursos escasos, sin egoísmos, sin quids pro quos (sic): generosidad pura». Resalta que como nación anfitriona Eslovaquia –recordar que tiene frontera con Ucrania– es excelente. «Hemos conseguido un gran hermanamiento con toda la comunidad multinacional de Lešt´ a base de nuestra típica humildad y cercanía española, lo que ha permitido superar con creces las barreras idiomáticas». ¡Que me hable de humildad un coronel de mi Ejército, me llena de orgullo, cuando estoy saturado en el lenguaje político de nuestros días, de frases de prepotencia, soberbia, descalificaciones, de odio! ¡Otra España, querido lector!

Como siempre, ni una queja: «nadie superará los seis meses de misión» me asegura. Plazos superiores afectan a la vida familiar. Las comunicaciones han funcionado bastante bien; pero los contratos con operadoras locales llevan tiempo para poder dotar de un internet estable a un contingente tan amplio como el español. Alimentación local con carnede cerdo, patatas, col, harinay lácteos como protagonistas, asumible; más difíciles los horarios: comienza el reparto de la primea comida a las 11:30. Nuestro fútbol presente en la vida eslovaca. Por ahora nuestras selecciones en grupos diferentes de la copa europea. No descartemos un cruce en futuras fases.

Valoración especial para nuestra industria militar: «nuestro vehículo principal es el VA-MTAC fabricado por UROVESA ubicada en Santiago, vecinos nuestros». Positiva sinergia entre industria y usuarios, que debe repercutir indiscutiblemente en la cartera de pedidos de la primera y en la constante mejora de prestaciones para los segundos.

No podía comenzar mejor la serie. Bocanada indiscutible de aire fresco de unas generaciones que asumen priorizar esfuerzos y deberes sobre derechos. Y cubren indiscutiblemente por tierra mar y aire, la seguridad de la que gozamos el resto de españoles.

¡Gracias BRILAT!

Letras líquidas La década agitada



Alejandra Clements

os seres humanos nos aferramos a fechas y efemérides para estructurar la realidad. Momentos clave que marcan antes y después o, al menos, «durantes» y que resultan relevantes por algún motivo concreto. La convivencia española está marcada, obviamente, por 1978, ese año epítome y resumen de la Transición por obra y gracia de la aprobación de la Constitución en su mes de diciembre. El cambio, la transformación de España, el paso de la dictadura a la democracia se produjo poco a poco, como la mayoría de los giros de la historia que van encarando las curvas discretamente. Y de la misma manera que esa data del siglo XX resume las décadas de crecimiento y desarrollo de nuestro país (por mucho que algunos renieguen del periodo moderno más fructífero de nuestra historia reciente), hay otra fecha que se instala en el imaginario colectivo y que aparece de forma recurrente para indicar el comienzo de algo o quizá el fin de otra cosa. Con el siglo XXI empezó un ciclo movido. La confianza y la bonanza del final de la centuria anterior llevó a las sociedades a confiarse, a creer que solo se puede mejorar y a olvidar que los baches y los pasos atrás también forman parte de la historia: la construyen y la conforman. La Gran Recesión fue el preludio de unas turbulencias mundiales que recalaron también en España hace unos diez años y que no solo tuvieron efectos económicos en el bolsillo de los ciudadanos o en los recortes y ajustes que se aplicaron a las cuentas públicas, sino que eclosionaron en asuntos menos cuantificables en el ánimo común: desafección, populismo, fragmentación de la representación pública y dosis evidentes de desconfianza hacia las instituciones. Y, en medio de ese marasmo, la jefatura del Estado se ha erigido como garantía de estabilidad y certeza constitucional, espacio de unidad y solidez, y celebra ahora su décimo aniversario. La España que somos hoy viene de 2014. Hemos encontrado otro hito fundacional.

Luis Alejandre Sintes es general en la reserva.

ALBERTO R. ROLDÁN

#### Una década de Felipe VI



Los Reyes, acompañados por sus hijas, en el Salón de Columnas del Palacio Real

Aniversario. En un discurso muy personal, remarcó la coherencia e integridad que han guiado sus actos estos años, pese al «coste personal»

# Felipe VI renueva su compromiso con España

Susana Campo. MADRID

nstitucionalidad, cercanía y solemnidad. Con estos tres atributos se pueden describir los frenéticos actos de ayer para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Los Reyes y sus hijas protagonizaron tres de ellos, cada uno con diferente simbolismo, para conmemorar

esta década, que no ha estado exenta de polémicas en el plano personal y político. Pero la de ayer fue una jornada festiva y de celebración. La capital se vistió de gala y cientos de ciudadanos arroparon a la Familia Real, que derrochó cercanía y complicidad en los balcones del Palacio Real, convertido en el epicentro de la celebración.

en el epicentro de la celebración. El Jefe del Estado pronunció tan solo un discurso, pero quizá fue uno de los más comprometidos, personal y sincero desde que asumió el trono. Felipe VI renovó su compromiso con la Carta Magna. «A la Constitución y a sus valores me he ceñido yme ceñiré siempre», señaló en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde minutos antes se celebró la ceremonia de imposición de la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla. A renglón seguido, insistió en que el compromiso de

un Rey constitucional es, precisamente, ajustarse a la Carta Magna «también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo». En una alocución personal e íntima, Felipe VI no quiso pasar de puntillas por los escándalos que han marcado los primeros diezaños de su Reinado. El Jefe del Estado remarcó que «la integridad y coherencia» tienen que guiar siempre los valores de la Corona y el ejercicio de sus funciones. Fue entonces cuando Don Felipe, en aras de esa mencionada coherencia, dijo que la consistencia con los compromisos adquiridos «implica discernir lo que es correcto de lo que no lo es» y «actuar de forma responsable, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar». La interpretación de esas palabras evoca a la relación con algunos miembros de su familia -su padre o hermana-ylas duras decisiones que tomó recién asumida la Jefatura del Estado para salvaguardar la Institución y recuperar su prestigio. Diez años después, la mayoría de voces coinciden en aplaudirlas pese a las indiscutibles consecuencias en el seno familiar.

Es por ello que Felipe VI subrayó las tres palabras elegidas que componen el emblema con el que quiere definir su desempeño durante estos diezaños: «Servicio, compromiso y deber». Servicio, señaló, «porque es inherente y parte me-





Arriba, Leonor y Sofía durante el brindis. A la izquierda, Rajoy saluda al Rey. Abajo, García Ortiz, Armengol, Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

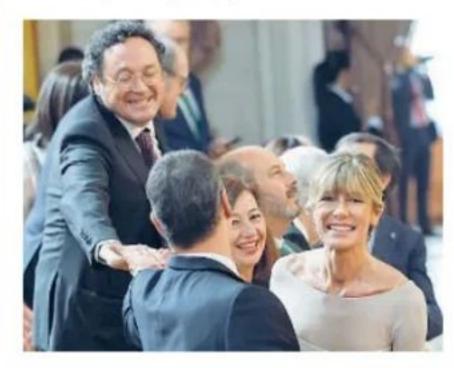

dular del propósito de la Corona». Un servicio, incidió, que «se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles». Y, por último, un compromiso, «entendido como obligación asumida», con la Carta Magnay «los valores que sustentan nuestra convivencia democrática». Dicho compromiso, quiso subrayar, «tiene continuidad en la Princesa de Asturias», como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de edad.

Pronunció estas palabras tras el acto de imposiciones de condecoraciones a ciudadanos anónimos de toda España. No en vano, era interés personal del Jefe del Estado hacer partícipe a la sociedad civil de este aniversario como muestra de reconocimiento a todos aquellos que día tras día construyen un mundo más justo, social y equitativo sin la publicidad y con mucho esfuerzo. A ellos también les dedicó una sentida reflexión: «Habéis te-

nidoun impacto positivo y extraordinario en la sociedad». No obstante, además, se refirió al conjunto de los españoles e insistió en que está «orgulloso» de la sociedad española, «a la que me honro en representar y servir».

Si las palabras de Don Felipe sorprendieron por su sinceridad, emoción y madurez, la jornada también brindó imágenes inéditas hasta el momento. En torno al mediodía, los Reyes, acompañados por sus hijas, posaron en el balcón principal del Palacio Real, situado en el Salón del Trono. Una imagen desconocida hasta el momento.

Desde allí presenciaron el relevo solemne de la Guardia Real, pisto-

Rindió homenaje a la sociedad civil y al conjunto de los españoles: «A los que me honro en servir» letazo de los actos para festejar el aniversario. Este ceremonial imita al que se ejecutaba a diario en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII, y en la actualidad se hace los primeros miércoles de cada mes en la Armería con la participación solo de la Guardia Real. La novedad de ayer fue la «Patrulla Águila», que tiñó el cielo de la capital con los colores de la bandera nacional. Además, unidades de los dos ejércitos, la Armada y la Guardia Civil se sumaron al homenaje.

Ya por la tarde, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía protagonizaron un acto en la Galería de Colecciones Reales acompañadas por una decena de jóvenes de su misma edad. De nuevo, otra sorpresa: los Reyes se unieron para durante el recorrido. La música y el arte pusieron el broche final a esta jornada histórica. Un concierto de la Guardia Realy Ara Malikian en el Palacio Real y un «video mapping» fueron el colofón a una jornada llena de simbolismo.

# Leonor y Sofía: «Mamá y papá, gracias por todo»

La Princesa y la Infanta prepararon una sorpresa a sus padres durante el almuerzo en Palacio

S. C. MADRID

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo al mediodía durante el almuerzo en el Palacio Real a los invitados asistentes al acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, además de a los representantes de los poderes del Estado y órganos de relevancia institucional. Un ágape en el que Felipe VI recibió una sorpresa que no se imaginaba: las palabras de agradecimiento de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Ambas estaban sentadas

cada una en un extremo de la mesacomo algo inédito, que según expresó el Jefe del Estado minutos antes, obedecía a un deseo de que todos los invitados estuviesen mezclados entresí para conocerse así un poco más.

Fue entonces cuando la In-

fanta Sofía abandonó con determinación su asiento ante la mirada atónita de los presentes y, paralelamente, su hermana mayor, la Princesa Leonor, la siguió hasta el centro de la mesa de gala. Allí, frente a un improvisado micrófono y con el móvil en mano a modo de «teleprompter», la Heredera se dirigió en primer lugar a sus padres: «Mamá, papá, Majestades», arrancó, para que posteriormente tomase el testigo su hermana: «Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy».

La Infanta Sofía les dio las gracias porque «en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles». A renglón seguido, la Princesa de Asturias continuó animando a un brindis a los asistentes: «Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta Institución, de la Corona y su utilidad, y porque nos han enseñado el valor de esta Institución, de la Corona y su utilidad para nuestra sociedad y propósito de servir a todos». La Infanta Sofía finalizó con un: «Mamá, papá, gracias».

Durante esta improvisada y emotiva sorpresa se vio a Don Felipe en todo momento visiblemente emocionado, con los ojos vidriosos por la emoción y por la tierna sorpresa que sus dos hijas habían preparado a escondidas en un día tan especial. Según la lectura de sus labios, dijo: «No tenía ni idea».

Las hijas de los Reyes se acercaron a su madre para regalarle

66

Hemos aprendido lo que significa el compromiso de los cuatro con los españoles»

> **Leonor y Sofía** Heredera e Infanta

un beso de agradecimiento acorde con las palabras recién pronunciadas. Estaban frente a ella. El Rey, por su parte, se disculpó porque protocolariamente no podía abandonar su lugar en la mesa imperial y les lanzó un tierno y sentido beso con la mano. Sin

embargo, las dos hijas de las Reyes decidieron rodear la mesa y acercarse hasta su padre para sellar con un beso la declaración de orgullo, agradecimiento y cariño que tan solo unos minutos habían protagonizado.

Fue, sin lugar a dudas, una espontánea declaración de intenciones de las hijas de los Reyes, que no quisieron dejar pasar de largo la oportunidad para hacer público el compromiso de toda la familia con la Corona. También una señal de la continuidad de la Corona que ambas representan, además del compromiso personal de Doña Leonory Doña Sofía con sus obligaciones desde que son muy pequeñas.

Una década de Felipe VI

# Condecorados 19 ciudadanos por encarnar las «virtudes cívicas»

Felipe VI reconoció a nueve mujeres y diez hombres de entre 35 y 89 años de las 17 comunidades, Ceuta y Melilla

B. García. MADRID

El Rey condecoró ayer con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las «mejores virtudes cívicas» y reforzar la cohesión y la convivencia democrática, según sus palabras, en el marco de los actos programados para conmemorar el X aniversario de su Reinado. Con las condecoraciones, la Corona quiere reconocer y agradecer las virtudes cívicas que ejercen los civiles -nueve mujeres y diez hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 89 años-, dar visibilidad a conductas que permiten articular, sustanciar y construir una sociedad mejor. Asimismo, busca resaltar a personas y comportamientos destacados, personificándolas como ejemplo de otras muchas que se repiten en toda la sociedad. Las profesiones representadas tienen

que ver con distintos sectores: la educación, la cultura, la sanidad, el voluntariado, la ingeniería, la sostenibilidad, la agricultura, la ganadería o el turismo.

En unas palabras dirigidas a los condecorados, Felipe VI trasladó que se sentía «honrado» por celebrar ese día con ellos y agradeció su ejemplo. «El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor», indicó.

El Rey puso el foco en que el punto de unión de los 19 condecorados, a los que calificó de «referentes», es su «esfuerzo, trabajo y actitud» y resaltó que promueven «las mejores virtudes cívicas» que «revierten en beneficio del conjunto de la sociedad» y «refuerzan la convivencia democrática».



Xosé Luis Foxo Rivas, director de la Banda de Gaitas de Orense, al recibir su distinción

Proceden de ámbitos como sanidad, educación, turismo, ingeniería, ganadería o el voluntariado

«Gracias por fomentar el valor de la cohesión, que es lo que permite que las sociedades sean más sólidas, más fuertes», añadió. En esta línea, pidió «no perder de vista» las «desigualdades sociales y las demandas de los colectivos más vulnerables», pero aseguró que las acciones solidarias de los condecorados son «lo que mejor define el capital cívico y social» de España. Además, para su majestad, las condecoraciones son «una muestra» de que hay «millones de españoles» que «trabajan con esfuerzo para ser mejores y hacernos mejores, para conseguir una sociedad más libre, más responsable, más diversa y más tolerante».

El Rey condecoró al presidente



#### La Princesa y la Infanta, con los jóvenes en las Colecciones Reales

Tras los emotivos actos de la mañana, las hijas de los Reyes protagonizaron por la tarde un acto en solitario con jóvenes de su misma generación en el que visitaron la Galería de las Colecciones Reales. La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía llegaron en un coche oficial hasta la puerta del museo, donde aguardaban unos 40 chavales, de entre 17 y 21 años, que participaron en el concurso «¿Qué es un Rey para ti?». Allí disfrutaron de las obras que alberga, como los cuadros de Isabel la Católica, Carlos V, Felipe IV o Carlos III. Y lo hicieron con una guía muy especial, la escritora María Dueñas, autora de libros tan populares como «El tiempo entre costuras», informa S. Campo.



de la Asociación Cultural Al Idrissi, Abdelkader Chaib Haddu, de 77 años y de Ceuta; al jefe del servicio de centros en la Consejería de Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Alejandro Gallego Cuevas, de 63 años; a la restauradora del Área de Arqueología del Mueso de Huesca, María José Arbués, de 58 años y Aragón; al director da Real Banda de Gaitas de Ourense, Xosé Luis Foxo Rivas, de 74 años y Galicia; y a la fundadora y socia de la Impresia IngeniaCity, Tamara Fernández, de 41 años y Asturias.

Además, recibieron la Orden del Mérito Civil la presidente ejecutiva del Grupo AgroMallorca, Isabel Vicens, de 57 años y por las Islas Baleares; el veterinario ambulante especializado en equinos Esteban Aróstegui, de 46 años y de País Vasco; el fundador de Entre Encinas y Estrellas, José Luis Quiñones, de 57 años y por Extremadura; la arquitecta técnica e ingeniera de Caminos Elisabet Suárez, de 40 años y por Andalucía; y la diplomada superior en Dietética y Nutrición Gemma Salvador, de 61 y de Cataluña.

Felipe VI también impuso condecoraciones al responsable de la empresa de pastillas de café Aldusa, Fernando Reinares, de 89 años y La Rioja; la voluntaria de Cáritas y de las Religiosas de María Inmaculada Felisa Padilla, de 77 años y Melilla; la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, de 54 años y de Madrid; el sacerdote Vicente Berenguer, de 87 años y por la Comunidad Valenciana; la profesora Arantxa Meca, de 53 años y Navarra; y el psicopedagogo en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación FP del Gobierno de Canarias, Calixto Herrera, de 64 años.

Por último, recibieron la Orden del Mérito Civil el catedrático de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez, de 66 años; la doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, Esther Cubo, de 57 años y Castilla y León; y el consejero delegado de la empresa CNC Bárcenas de Valdepeñas (Ciudad Real), Francisco Bárcenas, de 35 años y de Castilla-La Mancha.

# La RAE homenajea al Rey: «Debemos asegurar el futuro»

Santiago Muñoz Machado inauguró y clausuró un solemne acto con la presencia de Soledad Puértolas o Carme Riera

Matías G. Rebolledo. MADRID

Ceremonioso pero con espacio para la chanza –señalando que hablarían 13 académicos por una cuestión de tiempo y no por ninguna cábala–, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española de la Lengua

(RAE), inauguró la celebración que la institución más importante del español dedicó a Felipe VI cuando se cumplen diezaños de sureinado. «Solo entonces dejó de ser el príncipe que buscaría un productor de Hollywood (...) y se volvió un príncipe de carne y hueso», dijo anecdótica Clara Sánchez, escritora y sillaXdelorganismo, en referencia a la presentación en sociedad de la pareja formadaporelMonarca

junto a Letizia y a ese icónico momento en el que ella le pidió que la dejara hablar. Y es que, de menor a mayor en orden de antigüedad en la RAE, los académicos fueron hablando en espacios de no más de cinco minutos bajo el tema «¿Qué se le puede decir a un Rey?» y, como aclaró Muñoz Machado en sede, esto podía abarcar desde la glosa hasta la crítica. Como parte del aniversario y de las celebraciones que han puesto en marcha todas las academias reales del Estado, la lectura de discursos en la sede madrileña del organismo lingüístico acogió después las intervenciones de la lexicóloga Dolores Corbella y la filóloga Paloma Díaz-Mas, que reconoció la labor real acordándose de los mensajes navideños: «Sus discursos entre 2014 y 2023 apenas alcanzan las 16.000 palabras, pero han resumido a la perfección los retos a los que ha tenido que enfrentarse la sociedad española (...) en estos años».

Más tarde le tocaría el turno a Aurora Egido, Pedro Álvarez de Miranda o la célebre escritora So-

ledad Puértolas, que dedicó su discurso a la importancia del Jefe del Estado durante la pandemia. Apremiadas por el tiempo, las intervenciones de José María Merino, José Manuel Sánchez Ron, José Antonio Pascual, Carme Riera (que tuvo la ocurrencia de llamar a los Reyes «los Monarcas más republicanos de la historia») y Víctor García de la Concha elogiaron el servicio público del Rey a los españoles en la últi-

ma década, no dejándose llevar por tendencias políticas e impidiendo en España el deterioro de las instituciones. «Es probable que cuando la Princesa jure como Reina lo haga con la Constitución de 1978, pero esto no debe significar que reciba instituciones desgastadas. Debemos asegurar el futuro», despidió el acto, solemne, Muñoz Machado.



Santiago Muñoz Machado, en el centro, durante el acto

«Sus discursos han resumido los retos de la sociedad española», recordó Paloma Díaz-Mas

# ogía del Mueso de Huesca, María Francisco Bá osé Arbués, de 58 años y Aragón; de Castilla-La

3.000 millones de razones para apoyar la transición energética.

Comprometerse con la transición energética, es aumentar hasta casi 3.000 millones de euros la inversión en proyectos de energía renovable y redes de distribución.



naturgy.com

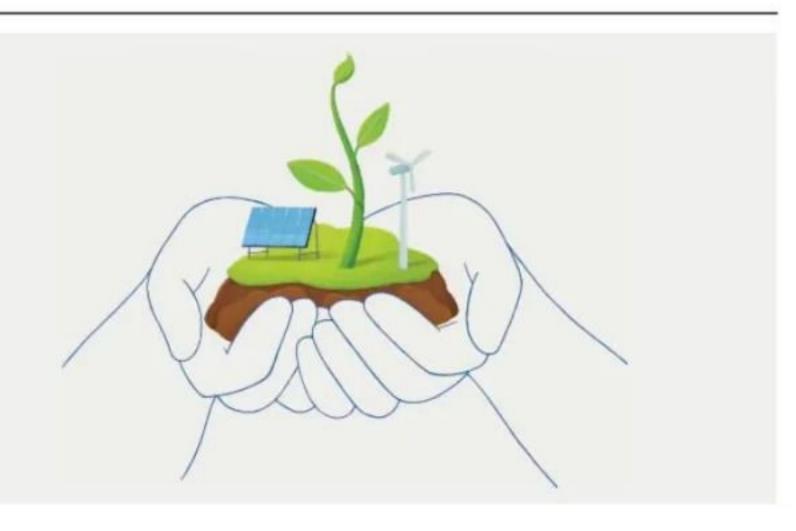

#### Una década de Felipe VI

#### Carmen Enríquez

l Rey es una persona lo suficientemente sensata como para imaginar, desde el primer día en el que fue proclamado nuevo Jefe del Estado, que durante el tiempo que tenía por delante seguro le iba a tocar enfrentarse a momentos delicados e incluso conflictivos. Sabía que iba a tener que enfrentarse a retos en los que iba a necesitar echar mano de toda la experiencia acumulada durante los casi veinte años de ejercer como heredero de la Corona para poder salir airoso de esas situaciones arriesgadas. Sin embargo, nunca imaginó que las cosas iban a ponerse tan dificultosas como sucedieron y que iba a necesitar de toda su capacidad de firmeza, entendimiento, sensatez y templanza para encontrar una salida adecuada a situaciones a veces endiabladas.

Tres veces se ha tenido que enfrentar Don Felipe a problemas verdaderamente difíciles a lo largo de los 10 años de reinado. La primera de ellas fue la que se presentó justo después de que los secesionistas catalanes lograran celebrar el referéndum de independencia de la comunidad. Un hecho que dejó al Gobierno español en shock y en un estado de incapacidad total para reaccionar ante la ciudadanía, que no sabía tampoco cómo actuar ante lo que había pasado. Fue un momento crucial en el que el Monarca se planteó que había que tranquilizar a los españoles, ofrecerles garantías de que la situación se iba a reconducir, hacer un lla-

La misión del Rey es superar las dificultades, y en ello sigue mamiento a la calma y recordaratodos que era el momento de que actuaran los poderes del Estado para

volver a la normalidad institucional.

Hay muchos observadores políticos que han comparado a posteriori lo que pasó aquel 3 de octubre con la reacción que tuvo el Rey Juan Carlos la noche del 23 de febrero, cuando logró con su mensaje que los militares golpistas depusieran su actitud y al mismo tiempo que los ciudadanos recuperaran su confianza en que el anterior monarca había parado el golpe y podían ir a la cama tranquilos.

El mensaje del Rey fue una garantía de que la intentona separatista se había quedado afortunadamente en eso, en una intentona, y que los poderes del Estado recuperarían su papel de forma inmediata.

La segunda ocasión terriblemente complicada para Felipe VI fue la noticia de que unos abogados londinenses aseguraban que el jefe del Estado debía designar a las personas que iban a heredar una fortuna del Rey Juan Carlos, su padre, depositada en paraísos fiscales, de la que no tenían conocimiento los nuevos Reyes, Don Felipe y Doña Letizia. La Casa del Rey dio cuenta por medio de un comunicado de que no tenían idea de la existencia de esa fortuna y que, además, rechazaban de forma tajante su intención de heredarla. El actual Monarca







Opinión

# Los retos de diez años de Reinado

El desafío del «procés», despojar a su padre de asignación y la pandemia han sido los trances más complicados que ha tenido que afrontar Don Felipe

La jornada acabó con un «video mapping» y los Reyes y sus hijas saludando al público

no dudó ni un instante en tomar medidas tan drásticas como despojar a su padre de la asignación que tenía como Rey a título honorífico y negar que tuviera conocimiento alguno de esa fortuna que tenía de forma oculta y sin declarar a la Agencia Tributaria.

Esos hechos desencadenaron una crisis de enorme repercusión en la Casa Real y que llevaron posteriormente a que el Rey Juan Carlos decidiera renunciar a la vida institucional y a no volver a desempeñar actos oficiales de los programados en la agenda de actividades del Palacio de la Zarzuela, así como a abandonar España. Don Juan Carlos desapareció de territorio español sin dar cuenta al principio sobre dónde iba a establecer su residencia en agosto de 2022. Fue unos días después cuando sus compatriotas supieron que el padre del actual Monarca había aterrizado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde los dirigentes de la dinastía de los Al Nahayan le habían ofrecido alojamiento en lugares situados en las áreas más lujosas de la ciudad emiratí. Los países del Golfo son ajenos a la práctica de las normas democráticas que rigen los destinos de los países occidentales, pero son inmensamente ricos gracias a las ganancias que les proporcionan los yacimientos petrolíferos en su territorio.

El tercer gran reto al que ha debido hacer frente Felipe VI ha sido gestionar las consecuencias de la pandemia de la Covid19, que encerró a millones de personas en sus casas durante meses y que provocó la muerte de decenas de miles de personas en toda España. Sobrevivir a la epidemia sin romper la comunicación con los distintos sectores de la so-

ciedad fue un desafío enorme para los Reyes ya que ellos rechazaron la idea de proyectar una imagen de estar escondidos. Por eso, se buscaron fórmulas para seguir presentes ante la ciudadanía utilizando medios digitales pero sin olvidar las limitaciones lógicas de carácter sanitario.

Los retos y desafíos han sido solventados con acierto y firmeza en los primeros diez años de reinado pero el Rey sabe que eso no garantiza que los tiempos difíciles no vuelvan. Su misión, al frente de la nave del Estado, es superarlos. En ello sigue Felipe VI.

VIAJES El Corte males Cuando viajes, viaja

**PAGO EN** 

6 MESES\*

CARIBE

desde

850€

12 ESPAÑA

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Nacto equivalente». Ante la falta de un candidato, Rull convoca un pleno para el 26J mientras el PSC negocia con ERC la única investidura posible

# Cataluña activa el reloj de la repetición electoral

Alex Cárcel. BARCELONA

l presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, convocó ayer un pleno en forma de «acto equivalente» para el próximo miércoles 26 de junio. Lo hizo tras constatar en la ronda de consultas con los grupos parlamentarios que ninguno de ellos deseaba, al menos por el momento, presentar a su candidato al debate de investidura y sin poder forzar a ninguno de ellos a hacerlo, por lo que entra perfectamente en la legalidad un pleno que, aunque será peculiar, tiene precedentes en la política catalana, pues también se dio esta situación tras las elecciones autonómicas de 2017. Según informó Rull en su comparecencia ante los medios, cada grupo dispondrá de un total de cinco minutos para hacer una valoración sobre la falta de candidatos -de mayor a menor representación- y, tras la propia celebración del pleno, se activará de forma oficial el plazo de dos meses para poder celebrar un debate de investidura. Si esto no sucede antes del 26 de agosto o si en el debate -o debates- que se celebren no se consigue investir un nuevo presidente de la Generalitat, en esa misma fecha se convocarán elecciones de forma automática, por lo que los catalanes deberían volver a las urnas, presumiblemente en domingo 13 de octubre, dificultando de paso que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2025, algo que no ha conseguido este año precisamente a raíz del adelanto electoral en Cataluña.

La idea del partido que ganó las elecciones del pasado 12 de mayo, el PSC de Salvador Illa, es que los catalanes no tengan, naturalmente, que volver a votar, y por ello su candidato pidió ayer al presidente del Parlament «un poco más de tiempo» para articular una mayoría «progresista» y ganar la investidura, algo aritméticamente po-

sible gracias a la mayoría absoluta en el Parlament que suman los socialistas junto a ERC y los Comunes. Este es el único camino posible para que Illa tome la Generalitat, ya que ningún otro partido ha abierto la puerta a pactar con el PSC. De hecho, se trata de la única fórmula posible para que haya Gobierno en Cataluña, pues para que la investidura de Junts pudiese prosperar -contando con el complejo apoyo simultáneo de ERC y la CUP-, sería imprescindible una abstención de los socialistas, algo que Illa ha asegurado rotundamente que no sucederá.

El PSC, por el momento, negocia con republicanos y Comunes. Por parte de la formación de Jéssica Albiach no habrá demasiados inconvenientes en apoyar al exministro de Sanidad si se priorizan carpetas como la vivienda o algu-

#### Tanto Illa como Puigdemont quieren presentarse al debate de investidura antes del 26 de agosto

nos servicios públicos, cosa que los socialistas no tendrían problema en aceptar. El asunto del Hard Rock, el macrocomplejo hotelero y de salas de juego que puso en desacuerdo a ambos y que forzó el adelanto electoral, ha pasado a un segundo plano.

En cuanto a ERC, con quienes se iniciaron los contactos hace apenas unos días, el acuerdo parece mucho más complejo. Los republicanos insisten en abordar una nueva financiación para Cataluña, conformándose únicamente en salir del régimen común. Los socialistas responden, a este respecto, que la pretendida «financiación singular» de ERC puede conseguirse desplegando el propio Estatut, sin modificar la LOFCA. Entra aquí de lleno en la ecuación el PSOE, su necesaria participación en cualquier modificación legal y su paralela necesidad de contentar a ERC

-ytambién a Junts-para sacar adelante la legislatura en España. En cualquier caso, y más allá de que finalmente se alcance un acuerdo entre ambos equipos negociadores, que intensificarán los contactos a partir de la próxima semana, ERC firmó tras las elecciones -a la vez que dimitían el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el del partido, Oriol Junqueras- someter al refrendo de su militancia cualquier tipo de acuerdo de investidura, fuera con quien fuera. Las bases republicanas podrían, así, tumbar un pacto con el PSC, algo probable dado que las manifestaciones entre el republicanismo en pos de rehacer puentes con Junts ha sido de mayor contundencia que aquellas a favor del pretendido Govern progresista.

Esta es la principal esperanza de Junts, que sabe que en cualquier caso no podrá presidir la Generalitat pese a que su portavoz parlamentario, Albert Batet, asegurara ayer que, como Illa, Puigdemont también quiere un debate de investidura más adelante, algo que Rull le concederá si no prospera la investidura del líder socialista, que presumiblemente se celebrará primero. Junts también pretende conseguir el apoyo de ERC en vistas a argumentar que el bloque independentista suma más escaños que el progresista no independentista, pidiendo así una abstención al socialismo que «no se producirá». También conseguiría, sin demasiados problemas, el apoyo de la CUP, mientras Aliança Catalana insiste en llegar a un acuerdo con ellos a pesar de que se comprometieran por escrito antes del 12M a «no pactar con la extrema derecha». Sin mayoría absoluta, en cualquier caso.

La situación es compleja y cada día que pasa prepara el terreno para una nueva contienda electoral, algo que todos contemplan. El reloj está activado y partidos como Junts, fuera del combate real por la investidura, ya se centra en desgastar a sus principales adversarios: «El que no tiene apoyos y el que carece de líder y rumbo».

Esquerra será «culpable» pase lo que pase

Los malos resultados de ERC en las pasadas elecciones catalanas no han impedido que los republicanos sean completamente decisivos en la formación del nuevo Govern, pues en sus manos está la repetición electoral, el apoyo al Ejecutivo «progresista» que pretende articular el PSC de Salvador Illa o forjar un frente común independentista junto a Junts y la CUP. El silencio en la formación es absoluto, pero saben que cualquier decisión que tomen-siendo no tomar ninguna una de ellas-puede perjudicarles en unos nuevos comicios. ERC será «culpable» de la repetición electoral si finalmente no alcanza un acuerdo con el PSC, pero también habrá traicionado a la causa independentista desde el punto de vista de Junts si accede al Govern progresista. La situación es compleja para unos republicanos que podrían seguir perdiendo diputados en caso de volver a las urnas este mismo año.







ESPAÑA 13







Rull se reunió ayer con Illa (arriba), Vilalta y Jové (centro) y Sales y Batet (junto a estas líneas)

#### Opinión

#### Las tribulaciones de Illa



José Antonio Vera

alvador Illa ganó, o fue

el más votado, pero sus opciones de ser investido no acaban de estar claras. Más bien al contrario. Le ha dicho a Josep Rull que renuncia a presentarse después de haber asegurado que, caso de vencer, de inmediatos e candidataría. También lo dijo la otra vez, con idéntico resultado. Ni se candidató tras las anteriores elecciones, ni por lo que se ve lo va a hacer ahora. Mucho criticar a Inés Arrimadas, para acabar al final haciendo lo mismo. Aunque aún tiene tiempo para armar una mayoría que le lleve a Sant Jaume. No hay complicación con el apoyo de los Comunes. Están tan necesitados que apoyarán a Illa, y lo que haga falta. El problema es ERC. Los republicanos no pueden auparle sin conseguir algo a cambio, y han puesto de precio el pacto fiscal en forma de concierto vasco. Algo que ya figuraba en la investidura de Sánchez, ciertamente. El problema es que, como no se fían del guía, quieren certificarlo por escrito y con compromisos de cumplimiento, no vaya a ser que les engañen, como en otras ocasiones. ¿Está dispuesto el presidente? ¿Lo está Illa? Semejante decisión enervará a las autonomías del PP, ylo que es peor, también al PSOE. Emiliano García-Page lo ha anticipado, igual que los socialistas extremeños. Puede que no sea la mejor idea soliviantar de nuevo a todo el mundo por complacer al independentismo. Amén de que es suicida darle la soberanía fiscal a quienes no demuestran lealtad. El golpe separatista del 17 fracasó porque Carles Puigdemont no tenía la llave de la caja. Sin dinero no hay poder, y sin poder no hay independencia. Por eso descarriló aquello, y por eso puede que, de haber una segunda oportunidad, como anticipan los indepes, el golpe no fallará de contar con independencia fiscal, salvo que Sánchez mande a Barcelona la Legión, cosa inimaginable.

Luego la investidura de Illa se

torna pesadilla. Dice el candidato socialista que jamás votará a Puigdemont. De acuerdo, pero Puigdemont tampoco le va a votar a él, y las condiciones de ERC complican sobremanera el escenario.

El socialista es preso de los compromisos de Sánchez con el independentismo. En circunstancias normales, con un PSOE parecido a lo que fue el partido en tiempos de Felipe, el del Vallés saldría elegido con el apoyo del PP y la abstención de Vox. Ya hicieron eso los populares en el País Vasco, pese a que Patxi López nunca lo agradeció. Los socialistas creen que el PP tienen la obligación de apoyarles sin nada a cambio. Y a eso no está dispuesto a jugar Feijóo.

En buena lógica sería necesario que en Cataluña el nacionalismo golpista pasara a la oposición, al menos durante cuatro años. Pero tal opción es hoy imposible porque Sánchez perdería de inmediato La Moncloa, y porque Illa ni tan siquiera se

#### Sus opciones para ser investido no acaban de estar claras

#### El exministro es preso de los compromisos de Sánchez

atreve a hablar del asunto con el PP, por mucho que su relación con Alejandro Fernández sea en realidad inmejorable. Ambos comparten planteamientos. El del PSC no es ni comunista ni secesionista, pero la vida le está obligando a transitar por derroteros otrora inimaginables. Es su gran drama. Atribulado se le ve, y con razón. Pasan los días y no atisba un rayo de luz. Apenas la satánica silueta de un Puigdemont crecido en su derrota. Le ha birlado la Presidencia del Parlament, pese al apoyo que le quiso echar el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que ahora no se atreve a destituir a Rull. Desobedecer en Cataluña vuelve a salir gratis. De ahí que esté diciendo el fugitivo a su camada: «Tranquils companys, que el Puigde es presentará y guanyará». Y en eso está.

14 ESPAÑA

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN



# Sánchez intenta desvincular la financiación del acuerdo de Illa

Junts le recuerda al Gobierno que para aprobar los Presupuestos necesitan los votos de Puigdemont

#### A. Martínez / J. Gallego. MADRID

Pedro Sánchez recapitula. El presidente del Gobierno trata ahora de desvincular de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa la propuesta de una financiación «singular» para Cataluña que él mismo introdujo en la ecuación del cortejo a ERC. Sin condicionar explícitamente ambos extremos, el jefe del Ejecutivo se ocupó el pasado domingo en una entrevista en «La Vanguardia» de deshacerse en guiños de complicidad hacia los republicanos, reconociéndoles su protagonismo en la estabilización de la situación política catalana-indultos y amnistía mediante- y reivindicando la relación del PSC y ERC como una alianza de futuro. Blanco y en botella. Es imposible abstraerse del contexto de estas declaraciones -con la ventana de oportunidad de hacer president a Illa abierta-y de la recuperación del compromiso de reconocer una «singularidad» financiera para Cataluña que se estableció en su acuerdo de investidura. Sin embargo, el melón de la financiación autonómica es un tema muy sensible, con un modelo caducado desde hace una década, y cuya instrumentalización política ha generado resistencias prácticamente unánimes. Así como la amnistía como contrapartida para mantener el poder 
produjo rechazo en una parte de 
la oposición y acrecentó la polarización, esta cuestión ha puesto en 
pie de guerra a todos los actores, 
en un cierre de filas ciertamente 
transversal, que recorre desde las 
federaciones socialistas hasta los 
socios que componen la mayoría 
de la investidura.

Desde el Gobierno ya intentaban ayer marcar distancias, devolviendo la negociación al ámbito catalán, después de ser primero María Jesús Montero y Sánchez después quienes irrumpieran en escena. Esta actitud quedó patente en la sesión de control al Gobierno, donde Sánchez trató de desvincular su compromiso de reconocer la «singularidad» financiera de Cataluña de las conversaciones para investir a Illa. El presidente recordó que ya asumió «el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña» en su investidura. «Eso es lo que he pactado con ERC y es el compromiso que voy a cumplir durante esta

#### Consejo de Política Fiscal en julio

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de julio. Montero explicó que en la reunión se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas, pero la cita se convoca solo un día después de que las comunidades autónomas del PP exigieran a Hacienda una reunión para abordar la reforma de la financiación, después de que el Gobierno hablara de «singularidad».

#### El presidente del Gobierno, ayer, en el patio del Congreso

legislatura», aseguró el jefe del Ejecutivo, que hizo extensible este eventual acuerdo también a Junts, su interlocutor en ese momento. «Por tanto, no estamos hablando de la investidura o no de Illa, estamos hablando de que este Gobierno tiene ese compromiso con las distintas fuerzas parlamentarias», recalcó.

Así respondió Sánchez a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que advirtió al presidente de que «la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales del Estado y no de una investidura». Un recordatorio de que la pretensión de Sánchez de aprobar unas nuevas cuentas para el año que viene dependerá de los votos de la formación de Carles Puigdemont. «Parece que se le ha olvidado», le espetó Nogueras. Todo está interconectado. El Gobierno renunció a presentar los PGE para este ejercicio cuando se desencadenó el adelanto electoral en Cataluña, consciente de que en un escenario de campaña electoral y de pugna de ERC y Junts por la hegemonía del espacio independentista no apoyarían las cuentas. Ahora, en Moncloa mantienen firme su vocación de presentar sí o sí los Presupuestos para 2025, el salvoconducto para la legislatura, pero el horizonte lo vuelve a marcar Cataluña. Para el mes de septiembre, que es cuando Hacienda quiere tener listo el proyecto ya se habrá resuelto el sudoku de la gobernabilidad: si Illa es presidente o si hay repetición electoral el 13 de octubre. Si hay vuelta a las urnas, las cuentas tendrán que esperar porque la aritmética es tan ajustada que cualquier desequilibrio haría descarrilar la suma.

La entrada en juego de la «singularidad» financiera de Cataluña para atraer a ERC ha provocado un efecto dispersor en el resto de socios de la investidura. Partidos como Compromís o la Chunta Aragonesista ya advirtieron de que si se avanza en un trato diferencial a esta región, ellos no se sentirán concernidos por los compromisos de investidura y abandonarán la mayoría progresista. Cualquier cambio en la financiación con rango de ley tendrá que pasar necesariamente por el Congreso y esto hace que no den los números. Tampoco en las federaciones socialistas hay cierre de filas. Líderes poco sospechosos romper la línea oficial, como Adrián Barbón o Luis Tudanca, ya han alzado la voz para mostrar su oposición.

ESPAÑA 15

#### Ricardo Coarasa, MADRID

Una amnistía total e inmediata. Eso es lo que ha solicitado la Fiscalía al Tribunal Supremo –una vez salvada la controversia interna con los fiscales del «procés» y recabado el aval por la mínima del Consejo Fiscal– en relación a las causas del proceso independentista en Cataluña –tanto respecto a los condenados aún inhabilitados como en relación a los fugados, con Carles Puigdemont a la cabeza– en aplicación de la Ley de Amnistía.

En los informes firmados por la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, y por el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, el Ministerio Público defiende respecto a la causa del «procés» que la malversación que supuso la financiación con dinero público del desafío soberanista está comprendida en la Ley de Amnistía y que esa apropiación de dinero público no afectó a los intereses financieros de la Unión Europeo. De ahí que, además del archivo de la causa, reclamen que se dejen sin efecto todas las medidas cautelares que están todavía en vigor, entre ellas las órdenes de detención e ingreso en prisión de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El carpetazo judicial al «procés» que reclama la Fiscalía también beneficia a Oriol Junqueras (inhabilitado hasta 2031), Raül Romeva, Jordi Turully Dolors Bassa, ya la secretaria general de ERC Mareta Rovira y a Clara Ponsatí, ambas procesadas únicamente por desobediencia.

Yrespecto a la causa de Tsunami Democràtic, la teniente fiscal rechaza en su informe que los hechos -los actos de protesta contra la sentencia del «procés» en 2019, entre ellos la toma de aeropuerto del Prat y el bloqueo de la AP-7 en La Junquera-puedan ser considerados como terroristas o que supusieran una «grave violación de derechos humanos». Para la Fiscalía «no hay duda» de que los hechos investigados en la causa de Tsunami Democràtic están dentro del «ámbito objetivo» de la Ley de Amnistía en la medida que «su desencadenamiento fue el dictado de la sentencia condenatoria» a los líderes del «procés», por lo que insta a la magistrada Susana Polo a archivar las actuaciones.

Y eso que el pasado febrero la mayoría de los fiscales de la Junta de Sección de Fiscales del Tribunal Supremo definieron a Tsunami Democràtic como un «grupo organizado de carácter terrorista» y apoyaron la investigación a

# La Fiscalía apremia al TS a aplicar la amnistía «por imperativo legal»

Pide el archivo de las causas del «procés» y Tsunami Democràtic y que se deje sin efecto la orden de detención de Puigdemont



Carles Puigdemont ya ha pedido al juez Llarena que deje sin efecto su orden de detención

Puigdemont al atribuirle el «liderazgo absoluto» de la plataforma, un posicionamiento que tampoco respaldó la teniente fiscal del alto tribunal.

Los informes siguen la línea defendida por el fiscal general en su controversia con los fiscales del «procés» (que consideran que la Ley de Amnistía no puede amparar la malversación del «procés»), y reclaman al Supremo que «declare extinguida» la responsabilidad penal de Oriol Junqueras y el resto de condenados a prisión que, pese a ser amnistiados por el Gobierno de Pedro Sánchez, siguen inhabilitados, lo que les impide concurrir a unas elecciones. Un sobreseimiento que también pide para otra exconsejera de Puigdemont, Clara Ponsatí, con-

#### Vox insta a acudir al TJUE

Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice la causa del «procés», manteniendo la orden de arresto de Carles Puigdemont, y plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En sus alegaciones, la abogada de la formación, Marta Castro, defiende que la Ley de Amnistía va en contra del derecho europeo en materia de terrorismo y malversación y señala que la norma

afecta también a la integridad territorial de un Estado de la Unión Europea. Quien también ha presentado sus alegaciones es el propio Puigdemont, que reclama al alto tribunal que aplique ya la amnistía y deje sin efecto su orden de detención. Respecto al «caso Tsunami Democràtic», la instructora aceptó ayer su personación y ha dado diez días a su abogado para que se pronuncie sobre la aplicación de la ley.

denada por desobediencia.

El Ministerio Público solicita asimismo la eliminación de sus antecedentes penales y que se declaren extinguidas «las responsabilidades civiles y contables» aparejadas a sus condenas.

En cuanto al delito de malversación del «procés» -principal punto de fricción entre García Ortiz y los fiscales encargados de la causa- el informe incide en que «los actos constitutivos de malversación que hubieran consistido en el desvío de fondos públicos» con el objetivo de financiar las consultas independentistas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 «se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la normay, por consiguiente, serán amnistiados siempre que hayan sido ejecutados sin un propósito de enriquecimiento».

Un enriquecimiento que los fiscales del «procés» equiparan al ánimo de lucro consistente en el desvío de fondos para un uso distinto del legalmente establecido (financiar el desafío soberanista) y que los informes, en sintonía con la postura defendida por el fiscal

#### No ve terrorismo en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo en el año 2019

general, desvinculan de aquel, dejando por tanto ese comportamiento al margen del supuesto que la Ley de Amnistía incluye fuera de su ámbito de aplicación.

La Fiscalía señala, además, que «no consta que se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea» pues «los fondos desviados no eran fondos europeos». El presupuesto de la Unión, recalcan los fiscales, «no sufrió impacto alguno a causa del desvío de fondos para la celebración de la consulta independentista». Y recuerdan que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE «puede colegirse que no todo acto de corrupción comporta un perjuicio para los intereses financieros de la Unión».

La Fiscalía del Tribunal Supremo hace hincapié en que en el marco de la Ley de Amnistía ese desvío de dinero público «no presupone ánimo de enriquecimiento». Así que la financiación de las consultas del 9-N y del 1-O debe considerarse comprendida en el ámbito de la medida de gracia y, por consiguiente, «amnistiada por imperativo legal». 16 ESPAÑA

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# El TC desinfla la condena a Magdalena Álvarez por el fraude de los ERE

Cuatro jueces votan en contra y alertan de que la sentencia abona «un riesgo sistémico de impunidad»

#### Ricardo Coarasa. MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) da un respiro a los condenados por el fraude de los ERE. El Pleno de la corte de garantías acordó ayer, por siete votos a favor y cuatro en contra, conceder parcialmente el amparo a la exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. El TC insta ahora a la Audiencia Pro-

**EFE** 

vincial de Sevilla a adecuar esa condena a su interpretación sobre el encaje del delito de prevaricación en los hechos que se le atribuyen: su participación en los anteproyectos de presupuestos que incluían las polémicas ayudas sociolaborales

Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado un voto particular al discrepar de la decisión adoptada por la mayoría progresista del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Según los magistrados discrepantes, con esta sentencia el TC «ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley». En su opinión,

al anular una sentencia dictada «en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez» al Tribunal Supremo en la interpretación de los hechos probados recogidos en la sentencia, se ocasiona «un daño institucional difícilmente reparable».

Los cuatro magistrados creen que la resolución consagra «un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución», que sitúa a los miembros del Ejecutivo «por encima de la ley y con ello derrumba los propios fundamentos del Estado de derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción», generando «un riesgo sistémico de impunidad».

Magdalena Álvarez fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos para los ejercicios 2002, 2003 y 2004 y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias en los dos ejercicios anteriores.

Perolamayoría del Pleno entiende que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo llevaron a cabo «una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación» que va en contra del principio de legalidad penal garantizado por la Constitución.

Según concluye el TC, la elaboración de anteproyectos de ley y su

Obliga a la Audiencia de Sevilla a rehacer el fallo reduciendo la pena impuesta por prevaricación

Abre la puerta a que Chaves y el resto de condenados por este mismo delito vean reducidas sus penas aprobación como proyectos de ley «no puede ser constitutiva del delito de prevaricación» porque este tipo de actuaciones «ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno». Son «meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento», subrayan los magistrados, que insisten en que «no pueden ser sometidas a control judicial», haciendo referencia a jurisprudencia del propio tribunal y del Supremo.

La sentencia avala la condena por las modificaciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, dado que se adoptaron «con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente». Sin embargo, anula la condena en lo referente a los ejercicios de 2002 a 2004, al haberse llevado a cabo esas conductas «al amparo del nuevo sistema de presupuestación aprobado por el Parlamento de Andalucía».

La sentencia incide en que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor». Y los magistrados hacen hincapié en que, en la medida que se trata de un mero proyecto, «no puede someterse a un juicio de legalidad» pues en esa fase de tramitación es «un acto inexistente para el Derecho». Una vez aprobado y convertido en ley, «el único juicio que cabe es el de constitucionalidad».

Fue el Parlamento de Andalucía, recuerda la sentencia, el que a iniciativa del Gobierno andaluz «aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales» tras la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley que -insiste el TC- «no puede considerarse un acto con eficacia jurídica» desvinculado «de su posterior aprobación parlamentaria». «La modificación de la normativa presupuestaria por este cauce -concluye- nunca puede ser delito ni tampoco puede serlo la elaboración del texto articulado por quienes tienen la iniciativa legislativa».

La ponente de la resolución, la magistrada Inmaculada Montalbán, en sintonía con el criterio de la Fiscalía del TC, ya se inclinó a favor de la estimación del recurso.

Magdalena Álvarez, junto a José Antonio Griñán y Manuel Chaves ESPAÑA 17

### ...y más

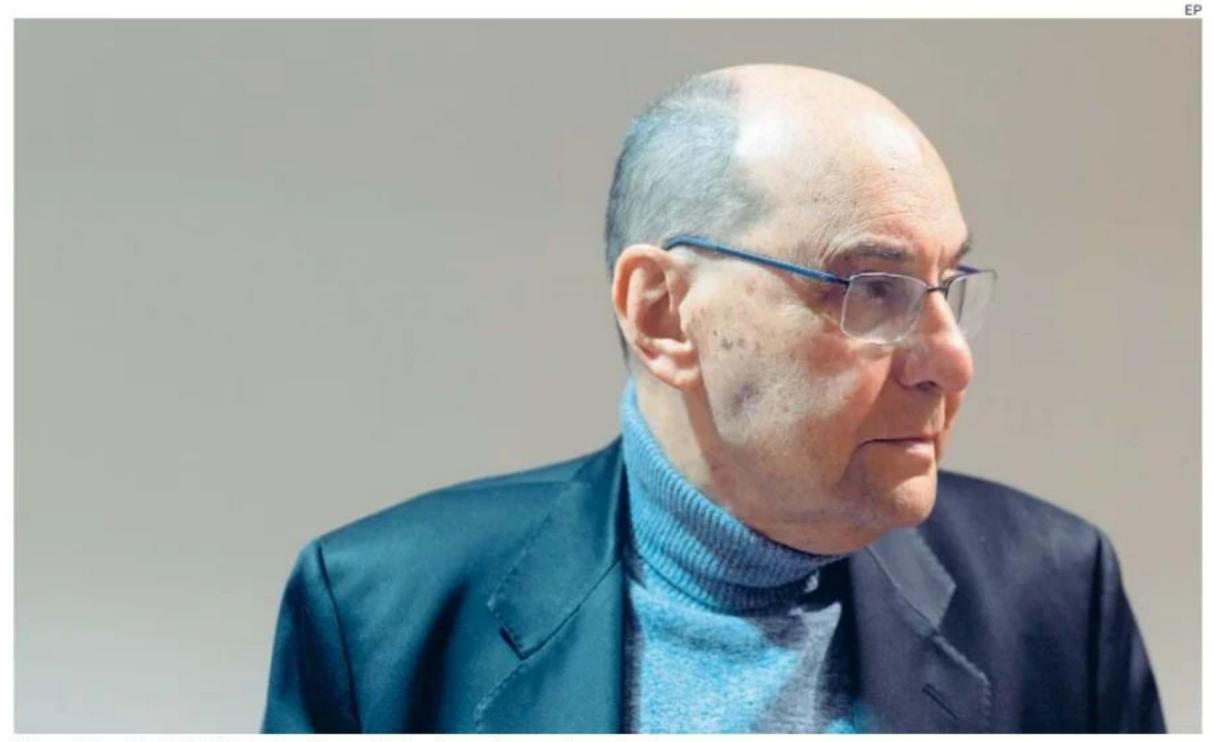

El expolítico Alejo Vidal-Quadras fue asaltado el pasado mes de noviembre

#### Terrorismo

### Detenido en Países Bajos el sospechoso de disparar contra Vidal-Quadras

Investigan los vínculos de Mehrez Ayari con la Mocro Maffia y el régimen iraní

F. de la Peña. MADRID

El hombre que disparó en la mandíbula el pasado 9 de noviembre a Alejo Vidal-Quadras fue detenido el 6 de junio en Haarlem (Países Bajos). Se trata de Mehrez Ayari, un francés de origen tunecino de 37 años, sobre el que pesaba una orden de arresto internacional emitida por la Audiencia Nacional.

El arrestado tenía múltiples antecedentes en Francia, el país en el que hasta ahora residía y, segúnla prensa francesa, estaba inmerso en la preparación de una nueva acción «de carácter político». Los investigadores indagan en su relación con la Mocro Maffia, la violenta orga-

nización criminal holandesamarroquí.

Era el último de los seis supuestos implicados al que se buscaba como autor material del atentado contra el expolítico. El que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del PP catalán fue abordado por Ayari cuando volvía aquel mediodía de andar por el madrileño Parque del Retiro. Se acercó a él, ocultando su identidad con un casco de moto, vehículo en el que llegó, y le dijo por la espalda: «Hola, señor».

En ese momento, el también fundador de Vox se giró, un gesto que propició que la bala le acabase atravesando la boca y no el cráneo, tal y como buscaba el agresor.

Como él mismo contó después, ese «milagro» fue lo que le salvó la vida. Desde el primer momento mostró que «no tenía ninguna duda» de que detrás del intento de matarle estaba el régimen iraní de los ayatolás por su papel como colaborador de las fuerzas opositoras a la teocracia que controla el país.

Pero también advirtió que no sería una tarea fácil para la Justicia de nuestro país demostrar la vinculación directa de los seis sicarios detenidos y la República Islámica. «Ojalá», deseó, y en ello están el juez Francisco de Jorge y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, encargados de la investigación de los hechos.

Los primeros arrestos de personas relacionadas con el atentado se produjeron el 21 de noviembre. Un hombre español, convertido a la rama chiíta del islam –la misma de Irán–, y su pareja, una mujer de nacionalidad británica, fueron apresados en la localidad granadina de

El arrestado, un francés de origen tunecino, tiene numerosos antecedentes Lanjarón. Él fue enviado a prisión acusado de tentativa de asesinato terrorista.

Mientras, se dejó en libertad con medidas cautelares a la mujer y a la tercera persona arrestada aquel día, pero en el municipio malagueño de Fuengirola, un español al que se relacionó con la motocicleta que los sicarios utilizaron para emprender la huida tras dejar a su víctima herida en la calle Núñez de Balboa. Al parecer, se la vendió por 4.000 euros y desconocía que fuera a ser utilizada para la ejecución del crimen.

En el mes de enero también fue arrestado en la frontera de Colombia el otro presunto autor del intento de asesinato, el ciudadano venezolano Greg Oliver Higuera, que está acusado de un delito de terrorismo.

Otra mujer, de nacionalidad holandesa, fue detenida a finales de abril también en Países Bajos por su supuesta participación en la financiación y los preparativos del atentado.

La Policía informó públicamente de que, pese a que tenían abiertas varias líneas en las pesquisas, constataron que el intento de acabar con la vida de Alejo Vidal-Quadras fue preparado de forma «meticulosa» durante semanas con «vigilancias, compras de material para su ejecución y reuniones». Vuelo bajo



Belén Bajo @BELENBAJO

# De poquito en poquito

Díaz en cada convocatoria electoral en la que se presenta Sumar, pierda apoyos y votos, elección tras elección, hasta sumar cinco. El idioma español está considerado como la lengua más rápida del mundo por la cantidad de sílabas que un hablante medio puede pronunciar por segundo y por la densidad de la información. Siendo los más lentos el mandarín y el alemán.

En nuestro idioma, una sola sílaba contribuye a una fracción del significado de la frase que la contiene, y es necesario pronunciar muchas más sílabas en un corto período de tiempo. Como Yolanda Díaz habla deletreando las sílabas: Ho-la, os quie-ro con-tar u-na cosa, ma-ña-na a-rran-ca-mos el pro-ce-so de Su-mar. Es como be-

#### Díaz recorrió España escuchando, pero España no la escuchó

ber a poquitos sorbos. Vamos, que cuando acaba de pronunciar la sílaba mar, te has hecho mentalmente la lista de la compra, pensado en posibles regalos del cumpleaños de tu amiga y lo poco que te apetece la comida familiar.

Habla con una lentitud pasmosa nada acorde a la rapidez de
nuestra lengua. Normal que entre
sílaba y sílaba haya votantes que
se den a la fuga y la suma reste. Usó
en un vídeo, mientras ejercía su
derecho al voto en las pasadas
elecciones europeas, un audio de
Bad Gyal en el que se anima al público a saltar en los conciertos
«Todo el mundo botando», y en
lugar de votarla la botaron.

Igual que habla de poquito en poquito, a la hora de irse solo se va un poquito. Presenta la dimisión porque, según ella, es lo que tenía que hacer tras los malos resultados cosechados. No quiero decir que sea lenta, que no lo sé, si no que, como es de a poquitos, al día siguiente acabó la frase con el «No me voy, me quedo». Recorrió España escuchando, pero España no la escuchó.

#### Guerra en Europa 💖



Conciertos y aplausos en Corea del Norte. El presidente ruso agradece al dictador norcoreano su «apoyo inquebrantable» en la guerra de Ucrania

# Putin y Kim rubrican un pacto de «defensa mutua»

Mar S. Cascado. HONG KONG

nte el cerco de sanciones y presiones de Occidente, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el norcoreano, Kim Jong Un, rubricaron ayer un pacto estratégico global que prevé la asistencia militar recíproca en caso de agresión, elevando así sus vínculos a una nueva dimensión. En una reunión histórica en Pyongyang, la capital norcoreana, los mandatarios lanzaron un sonoro reto al orden mundial liderado por Washington y sus aliados por su «política hegemónica e imperialista», al tiempo que Kim, como anfitrión, aireó su «apoyo incondicional» a Moscú en su guerra en Ucrania.

Este tratado refleja la creciente convergencia de intereses entre los dos países nucleares, que en las últimas décadas han desafiado abiertamente el orden mundial liderado por Occidente. Ante el aislamiento impuesto por sanciones internacionales y la presión ejercida por Estados Unidos, parecen haber encontrado en esta alianza una oportunidad para fortalecer su posición en la compleja trama geopolítica de Asia Oriental. El «documento innovador» sustituye a los pactos previos de 1961 y 2000, y prevé la asistencia mutua en caso de agresión contra cualquiera de los dos países, convirtiéndose en un claro mensaje al posible uso por parte de Ucrania de armas y cazas de la OTAN para atacar a Rusia. Más allá de este componente de seguridad, abre la puerta a una profundización de la cooperación técnicomilitar entre las dos naciones, que cuentan con capacidades nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. De hecho, Putin no descartó esta posibilidad, y además solicitó una «revisión» de las sanciones de la ONU contra Norcorea por su programa armamentístico.

Repudiado por los occidentales

a raíz de su invasión ucraniana, Putin trata de encontrar aliados con los que pueda compartir su postura antioccidental, entre ellos China o Irán. Su regreso al «Reino Ermitaño» se produce cuando está inmerso en el conflicto terrestre más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra

Mundial. Con todo, este viaje ha sido catalogado por el Kremlin como una «visita de Estado amistosa», pero el trasfondo del mismo revela una entente en expansión que genera gran inquietud. El líder supremo norcoreano recibió a Putin con ceremonia militar y alfombra roja en Pyong-

Pyongyang despliega la alfombra roja para celebrar «una nueva era» en las relaciones con Moscú

yang, y en la inauguración de su cumbre bilateral, saludó el advenimiento de una «nueva era» en las relaciones con Moscú. Al mismo tiempo, Putin agradeció al anfitrión su «apoyo sistemático y constante a la política rusa, así como a la cuestión de Ucrania». «Este encuentro atestigua la invencibilidad y durabilidad de la amistad entre ambos países», informó ayer la agencia de noticias estatal KCNA. «La relación se ha convertido en una sólida fortaleza estratégica para mantener la justicia, la paz y la seguridad internacionales, así como en un motor para acelerar la construcción de un nuevo mundo multipolar», añadió. El renovado entendimiento entre las potencias nucleares, jalonado por los sucesivos encuentros entre sus dirigentes desde septiembre, está



Kim Jong Un y Vladimir Putin pasan revista a las tropas norcoreanas, ayer en Pyongyang

LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024

adquiriendo una dimensión estratégica cuyas repercusiones se dejarán sentir tanto en Europa del este, en el frente ucraniano, como en el noreste asiático, en un momento de crecientes tensiones en la región.

El propósito de la misión de Putin se hizo patente en un artículo escrito por él mismo y publicado en «Rodong Sinmun», el diario oficial norcoreano de mayor difusión. Su mensaje clave fue inequívoco: ambas naciones tienen la intención de reforzar la unidad y forjar una cooperación integral contra el «orden basado en normas», que, según denunció, «no es más que una dictadura neocolonial global basada en un doble rasero». Asimismo, destacó que están «dispuestos a colaborar estrechamente para aportar más democracia y estabilidad

#### La clave

#### Los 10.000 contenedores de armas para Rusia

Pyongyang, de la que se cree que posee un gran arsenal de proyectiles de artillería y cohetes obsoletos compatibles con los sistemas de armamento soviéticos y rusos, ha estado enviando a Rusia municiones para utilizarlas contra Ucrania. Al parecer, ha enviado al menos 10.000 contenedores de transporte a Rusia, que podrían contener

hasta 4,8 millones de los tipos de proyectiles de artillería que Putin ha utilizado, según declaró a Bloomberg el ministro de Defensa surcoreano. Putin necesita urgentemente este suministro de armamento y municiones para compensar el déficit mensual de 50.000 cartuchos que enfrenta en su cruenta guerra en Ucrania, incluso a pesar de que estuviera produciendo a máxima capacidad.

a las relaciones internacionales».

Para ello, «desarrollaremos mecanismos alternativos de comercio y acuerdos mutuos no controlados por Occidente», subrayó.

Pero la cooperación bilateral va más allá de dicha supuesta entrega de armas, ya que, según fuentes de inteligencia, Kim aspira a

obtener a cambio tecnología avanzada en áreas clave como telemetría, submarinos nucleares, satélites militares y misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Asimismo, abarca la asistencia económica bilateral, incluido un proyecto para la explotación conjunta de tierras raras

-metales estratégicos utilizados en la fabricación de productos de alta tecnología, incluido armamento-, ya que los yacimientos norcoreanos figuran entre los más abundantes del mundo. Sin embargo, estas acciones violan las resoluciones de Organización de Naciones Unidas (ONU).

Kim Jong Un necesita

tecnología rusa para

desarrollar sus armas

Cabe destacar que la península coreana se encuentra en un momento de tensión sin precedentes en los últimos años. El ritmo de las pruebas de armamento de Pyongyang y los ejercicios militares combinados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se han intensificado, propagando un ciclo peligroso de represalias.

Los vecinos se han embarcado en una guerra psicológica propia de la Guerra Fría. El Norte lanza toneladas de propaganda y basura a través de globos, mientras que el Sur emite mensajes antinorcoreanos por sus sistemas de altavoces fronterizos. Analistas políticos advierten de que la situación actual es sumamente delicada y requiere una diplomacia cuidadosa de todas las partes involucradas para evitar un posible conflicto militar a gran escala.



#### Análisis

# ¿Qué quiere el pomposo dictador del sátrapa ruso ?

#### Ramón Pacheco

#### ¿Qué objetivos concretos busca el presidente ruso, Vladimir Putin, con esta visita a Corea del Norte, la primera desde el año 2000?

El presidente Putin quiere que Corea del Norte siga suministrándole armamento para poder continuar su invasión de Ucrania. En concreto, necesita munición y misiles.

Los servicios de inteligencia de Corea del Sur creen que Kim Jong Un podría haber enviado a Rusia casi cinco millones de proyectiles en secreto y decenas de misiles balísticos. ¿Qué datos hay

disponibles sobre el suministro real de armas a Moscú desde Pyongyang?

No sabemos más que lo que han indicado la inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos. Parece información creíble, según se pue-

de ver en imágenes de satélite y según los restos de armamento que ha encontrado el Ejército de Ucrania en el campo de batalla.

¿Creeque el eje antioccidental formado por China, Rusia, Irán, alguno de los BRICS puede acoger sin problemas a Corea del Norte?, ¿puede Putin sacar al régimen de Kim Jong Un de su aislamiento internacional?

No, no lo creo. Incluso China [principal valedor del régimen de Pyongyang] no quiere que se la presente como parte de dicho eje. Y tanto Rusia como Irán han demostrado en el pasado que pueden empujar a Corea del Norte a un lado si así les interesa.

¿La visita de Putin da al régimen norcoreano cierto prestigio porque demuestra que no está tan

#### aislado como le gustaría a Estados Unidos?

Así es. A Corea del Norte le interesa mostrarle a Corea del Sur y a Estados Unidos que otros países están interesados en mantener relaciones cordiales. Es un mensaje muy potente por parte de Kim Jong Un. Y al contrario, Vladimir Putin le puede mostrar a Estados Unidos y a los Estados miembro de la OTAN que mantiene socios de gran valor.

¿Está bien asentado el régimen de Kim Jong Un en lo interno? ¿Es posible que «abdique» en su hija o cualquier otra persona del clan familiar debido a sus supuestos problemas de salud?

Kim Jong Un parece bien asentado dentro del régimen norcoreano. No creo que piense en la abdicación, pues

no hay precedente de ello en Corea del Norte.

¿Qué le interesa a Corea del Norte de Rusia? ¿Tecnología para sus planes de desplegar satélites espía?

Tecnología para desarrollar sus programas de misiles balísticos y satélites espía. También para mejorar su programa nuclear, aunque a Rusia no le interesa.

#### ¿En qué consiste el acuerdo de asociación estratégica integral que han firmado hoy los dos dirigentes en Pyongyang?

El al acuerdo de asociación estratégica integral es un memorándum que reemplaza el anterior firmado cuando Vladimir Putin tomó el poder en 2000. Este acuerdo tiene un carácter más estratégico e incluye temas de seguridad, así que es más completo.

Ramón Pacheco es experto en Corea del Centro para la Seguridad, la Diplomacia y la Estrategia de la Escuela de Gobernanza de Bruselas y profesor del King's College de Londres **20** INTERNACIONAL

#### Elecciones francesas



Carlos Herranz. PARÍS

El antisemitismo ha irrumpido en la campaña electoral de las legislativas anticipadas en Francia. El partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), ha retirado su apoyo a uno de los candidatos que iban en sus listas, Joseph Martin, después de que los ecologistas hayan encontrado un mensaje antisemita en su red social X en 2018. «El gas hizo justicia a las víctimas de la Shoah» llegó a publicar Martin en aquel momento. El partido de Marine Le Pen ya ha dicho que ha sido convocado «en vistas a su exclusión». No es la primera ni última polémica que afecta a los dos polos, ultraderecha y frente de izquierdas, a propósito del antisemitismo de algunos de sus integrantes. Las filas de Le Pen llevan años intentado borrar toda traza de esa impronta antisemita que la formación tenía cuando su líder era Jean Marie Le Pen y borrarla ha sido parte del proceso de desdiabolización que lo ha convertido en la primera formación política de Francia y gran favorita, según los sondeos, para ganar estas legislativas.

Del lado de la izquierda, las críticas se centran en Jean-Luc Mélenchon. Hace pocos días el líder de la Francia Insumisa volvía a calificar de «marginales» los actos antisemitas en Francia pese a que las cifras oficiales se empeñen en mostrar lo contrario con un incremento de un 300% en el primer trimestre de este 2024.

#### Tres adolescentes imputados

Precisamente, Francia amanecía consternada este miércoles tras la detención de tres adolescentes acusados de violación con agravantes, violencia y abusos antisemitas sobre una niña de 12 años en Courbevoie, una comuna del departamento de Altos del Sena, al noroeste de París. Según la emisora France Info, los hechos se produjeron hacia las 19:30 horas del sábado, cuando la Policía socorrió a una niña de 12 años que declaró haber sido violada por tres jóvenes, uno de los cuales era su expareja. Los sospechosos la encontraron en un parque cercano a su domicilio y la arrastraron hasta un cobertizo, donde la golpearon, la agredieron sexualmente y la violaron, todo ello mientras la amenazaban de muerte y le hacían comentarios antisemitas.

Todos los candidatos en campaña expresaron ayer su repulsa a lo sucedido y el presidente Emmanuel Macron ha pedido a la ministra de Educación, Nicolle Bello-

# El antisemitismo entra en campaña en Francia

Todos los partidos condenan la violación de una menor judía, pero Le Pen se ve obligada a expulsar a un candidato por un tuit antiguo

ubet, la organización inmediata de una hora lectiva de concienciación en todas las escuelas del país sobre la lucha antirracista y antisemita. Este hecho ha marcado una campaña política en la que las sombras antisemitas planean sobre los dos extremos del arco político, a veces por los vínculos de algunas organizaciones con responsables políticos.

El ministro del Interior francés precisó ayer que pretende disolver la organización de extrema derecha GUD, un sindicato estudiantil

de extrema derecha. Un grupo que Darmanin ha calificado de «muy amigo» del partido Reagrupamiento Nacional de Le Pen. Dos históricas figuras del grupo, Frédéric Chatillon y Axel Loustau, han mantenido lazos de amistad con Marine Le Pen aunque ella lleve meses tomando distancias en sus declaraciones sobre lo que algunos medios franceses han bautizado como «las amistades peligrosas» del Reagrupación Nacional. El candidato a primer ministro de la ultraderecha, Jordan Bardella, ha respondido a Darmanin señalando que tiene la intención de disolver «todas las organizaciones de ultraderecha y de ultraizquierda». Hace una semana cuatro miembros de extrema derecha fueron condenados a penas de hasta siete meses de prisión por su participación en una agresión homófoba en París cuando celebraban la victoria del RN en las elecciones europeas. Según la Fiscalía, durante su detención declararon ser afiliados a GUD y al partido de Le Pen.

A diez días de la primera vuelta de las legislativas a doble vuelta del 30 de junio y 7 de julio, los actos de campaña y las polémicas se multiplican. Los candidatos del bloque centrista temen una confrontación directa entre la ultraderecha y la ultraizquierda en una contienda electoral que por momentos parece dejarles fuera de juego. Según el último sondeo de IFOP, el partido de Le Pen encabeza las intenciones de voto con un 33% seguido del Nuevo Frente Popular con un 28%. El hipercentro de Macron tan solo llegaría tercero con el 18%, a más de 15 puntos de Le Pen, en una campaña en la que muchos candidatos centristas han pedido a Macron que mantenga un perfil bajo para que no los perjudique en sus circunscripciones. El presidente convocó las elecciones anticipadas esperando una clarificación del mapa político y una movilización contra los buenos resultados de Le Pen, pero se ha dado un tiro en el pie.



El líder de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella, acude a una muestra de defensa en París

#### La clave

#### El líder de Los Republicanos denuncia «amenazas»

▶El líder del partido Los Republicanos o exlíder si se da por buena la expulsión de sus compañeros, Éric Ciotti, informó ayer de que había recibido una carta amenazante en la que se le advertía de no pactar con la ultraderechista Reagrupación Nacional (RN), liderada por Marine Le Pen, de cara a las elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio. «Nada me hará recular, ni el odio, ni las

amenazas ni la violencia», aseveró el líder de los conservadores franceses en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de la carta en la que se lee «No a RN. Lo has entendido bien» junto a una diana con el nombre de Ciotti escrito en el centro. El líder conservador ha sido duramente cuestionado incluso en el seno interno de su partido por su intención de forjar una alianza con Le

Pen de cara a las elecciones. Una junta directiva de Los Republicanos llegó incluso a expulsarle del partido, si bien la justicia suspendió poco después la decisión. Ciotti ha salido al paso en varias ocasiones para defender un pacto con la extrema derecha, argumentando que es por el bien del país y también para garantizar la supervivencia de su propio partido.

INTERNACIONAL 21



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni

# Meloni cede ante la Liga y descentraliza el Estado

Gestionarán los impuestos y ganan competencias. «Italia se rompe» denuncia el exlíder Giuseppe Conte

#### Soraya Melguizo. ROMA

La Cámara de los Diputados de Italia dio luz verde este miércoles a una polémica reforma que concede más autonomía a las regiones, que, a partir de ahora, podrán administrar parte de los impuestos que antes transferían al Estado ygestionar algunas competencias. La Ley de Autonomía Diferenciada, el sueño de la Liga desde su fundación como partido secesionista, llega paradójicamente con una primera ministra, Giorgia Meloni, que ha hecho de la defensa de la unidad del país y del concepto de «patria» seña de identidad.

La controvertida ley que se inspira en los sistemas federales y aspira a descentralizar las competencias estatales en favor de las regiones, se aprobó con 172 votos a favor, 99 en contra y una abstención, al final de una intensa sesión que se alargó durante toda la noche. La reforma soñada por la Liga Norte desde hace décadas, busca reducir el déficit fiscal de las ricas regiones del norte, la mayoría de ellas gobernadas por el partido de Matteo Salvini, pero la oposición considera que ampliará aún más la brecha con un sur cada vez más empobrecido.

#### Brecha norte y sur

«La reforma rompe Italia», denunció el líder del Movimiento Cinco Estrellas y exprimer ministro, Giuseppe Conte. «Las regiones más desfavorecidas del sur empeorarán, quedarán cada vez más atrás. Los ciudadanos del norte no deben caer en la trampa porque la reforma los empobrece a medio y largo plazo, cuando un empresario encontrará legislaciones distintas al cambiar de región». Elly Schlein, líder socialdemócrata del Partido Democrático (PD), pidió a la primera ministra que cambie el nombre de su partido, Hermanos de Italia, por «Trozos de Italia», ya que aseguró que la reforma dividirá el país.

La ley establece que las regiones puedan establecer convenios con el Estado para asumir o aumentar ciertas competencias que están exclusivamente en sus manos como sanidad, educación, medio ambiente, energía, transportes o comercio exterior con una duración máxima de diez años, prorro-

gables o revisables. El inicio de estos procedimientos está subordinado a la definición de los servicios mínimos que el Estado debe garantizar en todo su territorio en sectores clave.

En cualquier caso, el texto aprobado no detalla la transferencia concreta de competencias a las regiones, sino que establece las reglas que las regiones deberán seguir para negociar individualmente con el Gobierno central y el Parlamento nacional. Asimismo introduce un sistema para que el Estado controle la inversión que realiza en cada región, adaptada a las funciones administrativas que asuman sus gobiernos.

«Más autonomía, más cohesión», celebró Meloni, que aceptó impulsar esta ley durante la actual legislatura a cambio del apoyo de la Liga y Forza Italia, con quienes gobierna en coalición, a la reforma Constitucional que introducirá la elección directa del primer ministro. Sin embargo, la líder de Hermanos de Italia deberá ahora convencer a algunos de sus barones y diputados, que ayer no votaron la ley al considerarla «un error del centro derecha nacional». El juego de equilibrios que la primera ministra italiana ha tenido que hacer para satisfacer a su socio de la coalición de Gobierno puede salirle caro.

### Johnson renuncia a hacer campaña por los «tories»

El partido cree que el ex «premier» sería una distracción innecesaria

Celia Maza. LONDRES

El excéntrico Boris Johnson, el mismo que consiguió en 2019 una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Thatcher para el Partido Conservador, no hará finalmente campaña por sus antiguos compañeros de filas. Con más de 20 puntos de ventaja para los laboristas en los sondeos de cara al 4 de julio, los «tories» tienen más que asumido una derrota. Estos comicios suponen, por lo tanto, una cuestión de supervivencia. El objetivo es evitar la completa aniquilación como fuerza política.

Retener los distritos del Muro Rojo del norte de Inglaterra, donde Johnson consiguió en 2019 de manera excepcional el apoyo de la clase

obrera para ejecutar el Brexit, se ve como algo imposible. Todos los esfuerzos están puestos ahora en el sur para asegurarse al menos los distritos tradicionales azules. Y en estos la figura del polémico ex primer ministro con melena

albinano es precisamente popular. Por lo que se ha decidido no contar con él.

Johnson –que fue obligado a dimitir por sus propias filas en 2022 y ya no cuenta siquiera con escaño – había respaldado a 50 candidatos conservadores en todo el país y puesto su nombre en decenas de miles de cartas enviadas a los votantes como parte de un intento de contra-rrestar la amenaza que representa Reform UK, el partido radical de Nigel Farage.

El propio primer ministro, Rishi Sunak, dijo el martes que el respaldo de Johnson «marcaría una diferencia». Pero finalmente, a nivel interno, se ha decidido que su regreso sería una mala distracción y haría más mal que bien, por lo que el otrora rockstar se queda fuera de escena. Tras regresar esta semana de un viaje con su familia en Cerdeña, Johnson se irá de nuevo de vacaciones y volverá el 3 de julio, un día antes de la cita electoral. Su equipo asegura que las vacaciones estaban cerradas hace tiempo. Pero es obvio que la noticia ha impactado en la campaña.

De todos es sabido que la relación del excéntrico político y Sunak no es la más cordial. Boris considera a su sucesor un traidor porque fue precisamente la dimisión del entonces ministro del Tesoro lo que acabó forzando su salida de Downing Street, donde su puesto estaba más que cuestionado por diferentes escándalos, entre ellos, el «Partygate».

Había, por tanto, expectación por si finalmente com-

partirían escenario
estos días. Pero la
foto de ambos
juntos no será
posible. Los
analistas debaten ahora
si esto juega
a favor o en
contra del
controvertido
ex primer minis-



Partido Conservador tras el varapalo que anticipan las encuestas, donde los laboristas obtendría una mayoría récord de 256 escaños, mientras que los conservadores se reducirían a 115 asientos.

Según «The Times», Sunak no dijo a Johnson que planeaba unas elecciones anticipadas yno ha hablado con él en la campaña. El plan original antes de que Sunak convocara comicios era enviar a Johnson a los escaños del Muro Rojo en el norte de Inglaterra y las Midlands. Ahora se espera que los laboristas los ganen y los conservadores, en cambio, están intentando apuntalar escaños con mayorías de entre 10.000 y 20.000 en el sur, que antes se veían seguras.



El ex «premier» Boris Johnson

22 INTERNACIONAL

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN



Goyo G. Maestro. MADRID

Muchas de las grandes ideologías del siglo XIX no han muerto, pero el tiempo las ha deformado y travestido a conveniencia de los nuevos líderes populistas que en el mundo han surgido. Así piensa la politóloga Antonella Marty (Buenos Aires, 32 años), que decidió escribir un ensayo para explicar el origen y la evolución de conceptos como liberalismo, socialismo, conservadurismo, fascismo o libertarismo y poner un poco de orden en la biblioteca de las ideas políticas. La autora ha estado recientemente en Madrid para presentar «Ideologías» (editorial Deusto) en la Fundación Rafael del Pino. Autora de «El manual liberal» (2021), Marty se ha convertido en un azote para líderes como su presidente Javier Milei, de quien afirma que gobierna como un adolescente.

#### Javier Milei se ve como un auténtico liberal. En cambio, usted dice que no lo es. ¿Cuál es su visión del presidente argentino?

Milei, como Bolsonaro, Bukele y Trump es un populista de derechas con una necesidad constante de aprobación y con un marcado narcisismo. Hayen Milei una cosa mística que recurre a la religión. Por tanto, yo no lo considero liberal. El liberalismo nace rompiendo la relación entre el poder y la religión. Y Antonella Marty Politóloga

# «Milei gobierna como un adolescente»

En su libro «Ideologías», asegura que el mayor peligro es el auge del nacionalismo

eso es lo que hoy viene a presentar Milei, quien, en sus propias palabras, dice que representa las fuerzas del cielo, y que se comunica de una manera directa con Dios para combatir las fuerzas del maligno en la tierra. De lo que menos habla Milei es de libertad, de autonomía, de que cada persona pueda tomar una decisión por sí misma. Además, Milei ha formado un Gobierno que tiene a más de 40 peronistas dentro. Es una persona que gobierna como un adolescente, no termina de ser consciente de la figura de la que está a cargo. Además, gobierna con esta forma de violencia y de agresión, con una confrontación permanente que le lleva a decir que el Congreso es un nido de ratas.

¿Cuál es el mayor peligro que



Nicolás Maduro puede compartir con Le Pen o Abascal su mensaje de patria o muerte»

#### afrontan las democracias?

El gran peligro es el auge del nacionalismo, y hoy con mayor potencia el nacionalismo de derechas, que intenta unir religión y poder y que tiene como vehículo un modo de gobernar antidemocrático que se llama populismo.

#### ¿Qué otros rasgos identifican a los populistas?

Además del narcisismo, lo que identifica al mesías es que divide a la sociedad entre ellos y nosotros, crean enemigos a los que siempre hay que combatir. Otra característica es esa búsqueda que tienen de una pureza, creen que el mundo se está contaminando de lo que ellos llaman marxismo cultural, que no es otra cosa que todo lo que va en contra de la moral religiosa puntual que ellos quieren imponer a través del Estado y que la titulan como batalla cultural, que en realidad es una cruzada moral, porque en la batalla cultural no hay ningún interés por la cultura, por la antropología, la arquitectura o la música.

#### ¿Cuáles el fantasma recurrente que esgrimen estos líderes populistas?

Uno de ellos es el feminismo, que curiosamente lo que ha hecho desde la primera hasta la última ola es hablar en nombre de las mujeres en Occidente. Pero este Occidente del que tanto hablan los populistas de derecha es el previo a la Ilustra-

ción, no el que viene después. Ellos defienden un intento de resistencia frente a los avances y las libertades civiles individuales y que ellos lo llaman marxismo, porque tienen la mentalidad en la Guerra Fría. Pero en realidad no estamos hablando ni de socialismo, ni de comunismo. Comunistas hoy solo quedan dos países que ni siquiera hablan de Marx, sino de la patria o muerte, que es básicamente el mismo mensaje que te puede dar hoy Marine Le Pen o Santiago Abascal, pero también Nicolás Maduro.

#### ¿No cree que sin el proceso de globalización de las últimas décadas ahora no se habría producido ese movimiento pendular hacia el nacionalismo?

Sí, ellos hablan de globalismo como el demonio. Es otra vez la construcción de los fantasmas que nunca existen. Frente a ello defienden el nacionalismo, que es el miedo al otro, a lo distinto. El nacionalismo es el culto al colectivismo, la exaltación de la nación. Es el «somos» por encima del «soy». Forma parte de este proceso de reacción frente a cualquier apertura que se ha visto a lo largo de los milenios.

#### Ya no es la izquierda la que habla de revolución, sino la derecha más radical. ¿Qué ha pasado?

La extrema derecha se postula como una especie de revolución. Este es un discurso que tradicionalmente siempre ha sido de la izquierda. Desde el discurso económico, esta nueva derecha es muy contradictoria. Milei dice una cosa cuando sale de Argentina muy distinta de la que defiende dentro de su país. En el foro de Davos habla a favor de los empresarios y del capitalismo, pero al día siguiente regresa a casa y sube los impuestos a las exportaciones de soja, a la gasolina, al maíz, y a muchos otros productos, y no termina de eliminar el cepo cambiario, que era una de las medidas principales que cualquier gobierno que apuesta por la libertad económica tiene que hacer. Recuerdo que hace un par de años escuchaba acá a Jorge Buxadé, de Vox, diciendo que no quería ver una M de McDonald's porque eso le generaba rechazo. Resulta que al final terminan siendo proteccionistas y convirtiéndose en lo mismo que ellos critican de los socialistas. La parte revolucionaria, en todo caso, está en su capacidad de movilizar a las masas y de alimentar el espíritu tribal del ser humano. El ejemplo más claro fue la toma del Capitolio el 6 de enero en Estados Unidos, algo que después se termina replicando en América Latina con el caso de Brasil.

LA RAZÓN . Jueves. 20 de junio de 2024



# Con ASISA, más coberturas, más protección, por mucho menos

En ASISA queremos que te sientas protegido en todas las facetas de tu vida. Por eso, te ofrecemos una gran variedad de productos con los que estarás seguro pase lo que pase.

Y, aún mejor si además te las podemos ofrecer en las mejores condiciones:

Salud | Dental | Vida | Decesos | Accidentes





[1] Promoción válida hasta el 31 de julio de 2024. Seguros que entran en la promoción: ASISA Ya, ASISA Esencial +, ASISA Completa +, ASISA Completa ++, ASISA Integral 100,000, ASISA Integral 180,000, ASISA Integral 180,000 240,000, ASISA Esencial Mutualistas, ASISA Completa Mutualistas, ASISA Próxima Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Integral Pymes, ASISA Dental, ASISA Dental Familiar, ASISA Dental Mutualistas, ASISA Dental Familiar Mutualistas, ASISA Dental Pymes, ASISA Vida Tranquilidad, ASISA Vida Tranquilidad Protección Hipoteca, Seguro OCASO Asistencia Familiar Plena, ASISA Accidentes Plus Tipo II y ASISA Accidentes Tipo

[2] Descuento del 30% en 2024, del 25% en 2025 y del 20% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de cuatro de los cinco seguros que entran en la promoción.

(3) Descuento del 25% en 2024, del 20% en 2025 y del 15% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de dos de los cinco seguros que entran en la promoción.

[4] Descuento del 20% en 2024, del 15% en 2025 y del 10% en 2026 por la contratación de un producto de salud o un producto dental.

Promoción no válida en Ibiza y Menorca. Más información en asisa es



asisa.es

Vida Accidentes Decesos Mascotas Viajes

4 esise mejor así

El dato

3,2%

suben las ventas en los centros comerciales

Las ventas de los centros comerciales en España han aumentado un 3,2% respecto a hace un año, en una cifra similar a la que lo ha hecho la afluencia, durante el primer cuatrimestre de este año 2024. 90% de ocupación media

en los locales



La empresa

#### Santander

El Banco Santander se ha convertido en el banco de la Unión Europea con mayor capitalización bursátil, con más de 70.000 millones de euros, por delante del francés BNP Paribas, que se sitúa en segundo lugar.

#### La balanza



Los cambios normativos
propuestos por el PSOE
para contrarrestar la pérdida
de recaudación, derivada de
la anulación de la reforma del
impuesto de sociedades de
2016, son inconstitucionales,
según la Asociación Española

de Asesores Fiscales (Aedaf).



El consejo de administración de Bankinter ha decidido integrar su filial Evo Banco dentro de su propia estructura mediante una fusión por absorción para potenciar su estrategia digital. Los clientes de Evo Banco seguirán operando de un modo 100% digital.

Bruselas nos perdona, pese a superar seis décimas el límite de déficit, al entender que se encauzará en 2024. Siete países, incluidos Francia e Italia, en la lista negra

# La asfixia fiscal de Sánchez libra a España del castigo de la UE

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

unque España se situó claramente por encima del umbral del 3% de déficit público en 2023 y lo sobrepasó en seis décimas, la Comisión Europa ha decidido no expedientar a nuestro país por déficit excesivo al considerar que es una «desviación temporal». En sus pasadas previsiones económicas del mes de junio, el Ejecutivo comunitario ya avaló las cifras de déficit del Gobierno y cree que el desajuste se situará en 2024 en el 3%, para bajar luego hasta el 2,8% en 2025.

Una vuelta al redil de los límites fiscales europeos propiciada por la subida de la presión fiscal -gracias al crecimiento del 11% logrado en impuestos a los ingresos y la riqueza, según el análisis del Ejecutivo comunitario-, la buena situación del empleo, el crecimiento del PIB, el impacto de los fondos europeos y el fin de las ayudas temporales para hacer frente a la subida de los precios de la energía. En cuanto a este último capítulo, Bruselas cree que esto supondrá un ahorro del 0,9% del PIB en 2023, un 0,2% en 2024 y -0,1% en 2025.

A pesar de esto, Bruselas afea al Gobierno no estar utilizando los mayores ingresos tributarios y este ahorro para reducir el déficit público, tal y como había pedido.

Independientemente de este indulto, Bruselas alerta de que seguirá «vigilando la situación presupuestaria» de España y volverá a analizar los datos en otoño. Según los cálculos de los técnicos comunitarios, nuestro país incumplirá el techo de gasto fijado por Bruselas del 2,6%, debido a que el gasto primario neto ascenderá hasta el 3,8%.

En sus recomendaciones dentro del conocido como paquete de primavera, la Comisión Europea avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que, con la entrada en vigor de las nuevas normas fiscales, España necesitará un plan fiscal estructural a medio plazo para reducir el déficity la deuda que combine el incremento de los ingresos así como «inversiones y reformas

La Comisión afea a España que no utilice los mayores ingresos tributarios en reducir aún más el déficit para promover un crecimiento económico más robusto y sostenible». También recuerda el incremento del gasto previsto en los próximos años debido al envejecimiento de la población.

En cuanto a los tributos, la Comisión recomienda a España una mayor recaudación en los impuestos medioambientales, basada en el principio de «quien contamina, paga» y el aumento de los impuestos al consumo, y proteger más a los colectivos más vulnerables con medidas compensatorias. Precisamente el quinto pago de los fondos post pandemia Next Generation EU está condicionado a una reforma fiscal estructural.

La semana pasada, el Ejecutivo comunitario dio luz verde al pago de 10.000 millones de euros a España a cambio del cumplimiento de 60 hitos, entre ellos, la reforma de las pensiones. A pesar de que los técnicos comunitarios han alertado de que la normativa impulsada por el ministro José Luis Escrivá puede incrementar el gasto público, han aprobado esta reforma porque contiene una cláusula de revisión a partir de 2025. En el informe publicado ayer advierte al Ejecutivo español de que el posible agujero en la financiación de las pensiones a medio y



El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, M. J. Montero

ECONOMÍA 25

#### Opinión

### De eso nada, monada y los pigs

#### César Lumbreras

stoy deseando que salga adelante lo de la financiación singular para Cataluña. Por declaraciones anteriores deduzco que consistirá en calcular las balanzas fiscales y en establecer una relación entre lo que aporta esta

comunidad autónoma a las arcas comunes y lo que recibe de ellas. Según han repetido hasta la saciedad los independentistas, con aquello del España nos roba, habría que equilibrar esa balanza, bien aportando menos, bien recibiendo más, o bien mediante una combinación de ambas. Llegados a este punto, y si lo consiguen, nada debería impedir que cada ciudadano que considere que aporta más de lo que recibe, reclame también al fisco un reequilibrio en su balanza fiscal individual. Habría que presentarse en Hacienda y poner de manifiesto lo que se paga y lo que recibe un contribuyente en los servicios públicos que utilice. Supongo que la respuesta que darían a cada

una de estas peticiones individuales sería algo así como «de eso nada, monada». Llevando esta tesis a Bruselas, y dado que está a la vuelta de la esquina la negociación del nuevo Marco Financiero de la UE, cada que vez el marido de Begoña, a la vez que presidente del Gobierno, se presente allí a pedir más dinero para España, desde la delegación de los Países Bajos, por ejemplo, que siempre ha pagado a las arcas comunitarias más de lo que ha recibido, podrían decir también que «de eso nada, monada», que ellos no ponen ni un euro más, mientras los países del sur, a los que denominaron despectivamente en el pasado como «pigs», no controlen su gasto. Y, hablando de «pigs»,

está a punto de estallar «la guerra del cerdo» entre la UE y China. Puede que tarde, pero la amenaza ya está ahí. La Comisión Europea anunció hace casi una semana una subida de los aranceles para la importación de coches eléctricos procedentes de este país. Acto seguido, y en respuesta a Bruselas, los de Pekín dijeron, a su vez, que aplicarían medidas similares a productos agroalimentarios europeos, entre ellos el porcino, con España como principal perjudicada en este caso. Y así están las cosas en estos momentos, con las espadas en alto y con la posibilidad real de que, una vez más, el sector agrario pague las consecuencias de una guerra comercial, que no es la suya.

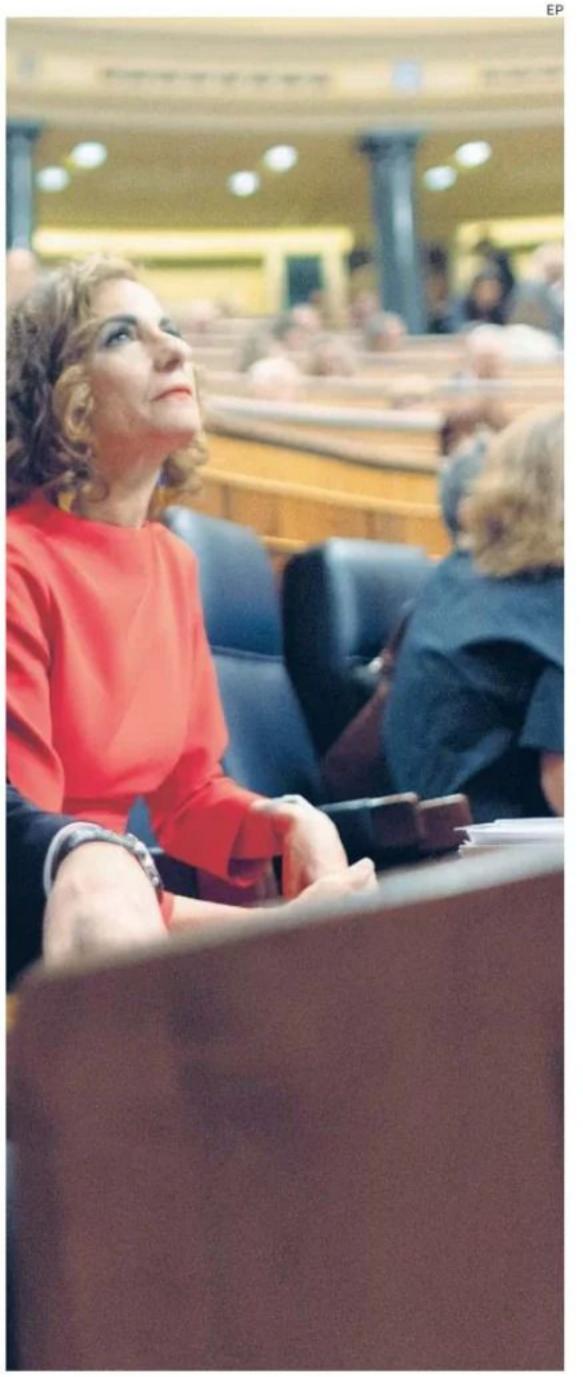

largo plazo solo se prevé tapar con esta cláusula, que exige medidas correctivas a través de un mecanismo automático para que las cotizaciones sociales suban más de lo previsto.

El Ejecutivo comunitario ya había prometido cierta manga ancha si la desviación era temporal y no muy abultada, ya que considera este ejercicio como un año de transición, antes de que entre plenamente en vigor la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aunque en un principio, hasta 10 países podían haber sido expedientados al superar el límite del 3%, finalmente la lista se ha reducido hasta siete. Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia.

En el caso de nuestro país no solo importan el déficit sino también la abultada deuda, la cuarta más elevada de los Veintisiete con un 107,7% y tan solo superada por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). El límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea fija esta referencia en el 60% del PIB.

La cifra del déficit del 3,6% aunque se sitúa de manera clara por encima del corsé europeo, también es más baja que la prometida inicialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez cuyos cálculos iniciales se situaban en el 3,9%. Durante el pasado año, España siguió reduciendo déficity deuda de manera paulatina, ya que en 2022 alcanzó el 4.7% y el 111,6% respectivamente. En cuanto al gasto público, descendió levemente desde el 47,4% a finales de 2022 hasta el 46.4% en 2023 mientras los ingresos experimentaron una ligera alza desde el 42,6% al 42,8%.

El nuevo sistema fiscal también exige a los Estados miembros que preparen planes fiscales y estructurales a medio plazo, que deberán presentar antes del 20 de septiembre.

## Llega el verano y el precio de la luz se dispara ya un 73%

La media hasta hoy es de casi 52 euros el MWh en el mercado mayorista, por los 30 de mayo

H. Montero. MADRID

La llegada del verano anuncia una subida de los precios de la electricidad. La habitual ausencia de borrascas, lluvias y el tirón de los aires acondicionados hacen que los precios se tensionen todos los años con la llegada del estío, un fenómeno que se agudizará con respecto a los meses previos, donde los sucesivos frentes provocaron una fuerte producción eólica e hidráulica que acompañaron a los récords de generación fotovoltaica y provocaron un hundimiento de los precios.

Los primeros síntomas son los recogidos en lo que va de junio. Hasta ahora, sumado el precio medio vigente hoy, el coste diario de la luz en el mercado mayorista se ha situado en los 51,94 euros por megavatio, un 73% más que en el mes de mayo cuando la factura fue de 30,4 euros/MWh.

Hoy mismo, el precio de la electricidad está un 18,7% más caro que ayer, al situarse en los 90,60 euros el MWh. Un alza que ha ido disparándose a lo largo de la semanaya que el miércoles la subida fue del 34,6% respecto al día previo (hasta los 76,33 euros MWh). Y el martes los 56,71 euros de media supusieron un alza del 93,75% respecto al lunes. Se consolida así la media de junio por encima de los 45 euros/MWh, que devolvería el IVA al 10% en la factura de julio.

A pesar de todo, los precios todavía siguen siendo menores que en junio del año pasado y las facturas eléctricas de los hogares españoles, a excepción de los franceses, están de media un 30% por debajo del resto de países europeos del entorno gracias a la mayor implantación de la eólica y sobre todo de la fotovoltaica. Hasta mediados del mes de junio el precio medio en Alemania se sitúa en 69,20 euros/MWh y solo Francia, por su abundancia nuclear, registra un precio más bajo que el español, en concreto, 26,08 euros/ MWh. De hecho, España está importando electricidad «barata» de Francia por la noche, mientras le exporta los excedentes generación fotovoltaica durante el día.

En las horas centrales del día, la fotovoltaica ya aporta más del 50% de la generación total de electricidad en España y deja fuera a los ciclos combinados de gas, que son los últimos en entrar como respaldo. Los precios en las horas solares se mueven en 20-25 euros/MWh, indica el informe.

Es cuando la fotovoltaica no tira cuando el precio horario se triplica hasta los 63,16 euros/MWhy se eleva por encima de 80 euros/MWh en las horas pico, cuando intervienen los ciclos combinados de gas. Este fenómeno de altos precios podría agudizarse con el cierre programado por el Gobierno de las centrales nucleares.

26 ECONOMÍA

Jueves, 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN



El sindicato
CSIF, que ha
rechazado la
OEP para
2024, se
concentró
ayer ante las
delegaciones
de Hacienda

#### LARAZON

#### Financieros y Societarios Agrupados

#### ARIS ROSEN, S.A.U. (Sociedad Absorbente) NAVIERA CATA, S.A.U. (Sociedad Absorbida)

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, el "Real Decreto-Ley 5/2023" o "Ley"), se hace público que, el día 11 de junio de 2024, CaixaBank, S.A., en su condición de accionista único de la sociedad Aris Rosen, S.A.U. (Sociedad Absorbente), ha aprobado la fusión por absorción, en virtud de la cual la Sociedad Absorbente absorbe a Naviera Cata, S.A.U. (Sociedad Absorbida), la cual se extingue, transmitiendo su patrimonio a favor de la Sociedad Absorbente, quien adquiere, por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de aquella.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme al proyecto común de fusión, redactado por los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes en la fusión, con fecha 10 de junio de 2024.

Teniendo en cuenta que la Sociedad Absorbida está participada de forma íntegra y directa por el mismo accionista único que el de la Sociedad Absorbente, la fusión es considerada como un supuesto de fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto-Ley 5/2023, pudiendo acogerse, por tanto, al procedimiento simplificado de las fusiones especiales.

En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión: (i) la inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 3°, 5°, 7° y 8° del artículo 40 de la Ley, (ii) informe de expertos sobre el proyecto de fusión, (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente, ni (iv) la aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida.

Habiéndose decidido aprobar la referida operación de fusión por el accionista único de la Sociedad Absorbente, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley, no es necesario publicar, ni depositar previamente los documentos exigidos por la Ley.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el balance de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la fecha de publicación de este anuncio disponen del plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de fusión, para ejercitar las acciones previstas en los apartados 1º, 2º, 3º y del artículo 13.1 de la ley

Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 2024. Los Administradores Mancomunados de Aris Rosen, S.A.U., esto es, don Isaac Ruiz Barrionuevo y doña Clara Sellares Ferrer y el Administrador Solidario de Naviera Cata, S.A.U. don Jaime González Lasso de la Vega.

#### Hiscan Patrimonio, S.A.U. (Sociedad Absorbente) Hiscan Patrimonio II, S.A.U. (Sociedad Absorbida)

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, el "Real Decreto-Ley 5/2023" o "Ley"), se hace público que, el día 11 de unio de 2024, CaixaBank, S.A., en su condición de accionista único de la sociedad Hiscan Patrimonio, S.A.U. (Sociedad Absorbente), ha aprobado la fusión por absorción, en virtud de la cual la Sociedad Absorbente absorbe a Hiscan Patrimoni I, S.A.U. (Sociedad Absorbida), la cual se extingue transmitiendo su patrimonio a favor de la Sociedad Absorbente, quien adquiere, por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de aquella.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme al proyecto común de fusión, redactado por los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes en la fusión, con fecha 10 de junio de 2024.

Teniendo en cuenta que la Sociedad Absorbida está participada de forma íntegra y directa por el mismo accionista único que el de la Sociedad Absorbente, la fusión es considerada como un supuesto de fusión por absorción de sociedades integramente participadas en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto-Ley 5/2023, pudiendo acogerse, por tanto, al procedimiento simplificado de las fusiones especiales.

En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión: (i) la inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 3º, 5º, 7º y 8º del artículo 40 de la Ley, (ii) informe de expertos sobre el proyecto de fusión, (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente, ni (iv) la aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida.

Habiéndose decidido aprobar la referida operación de fusión por el accionista único de la Sociedad Absorbente, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley, no es necesario publicar, ni depositar previamente los documentos exigidos por la Ley.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el balance de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la fecha de publicación de este anuncio disponen del plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de fusión, para ejercitar las acciones previstas en los apartados 1º, 2º, 3º y del artículo 13.1 de la Ley.

Madrid y Barcelona, 12 de junio de 2024.
Los Administradores Mancamunados de Hiscan
Patrimonio, S.A.U., esto es, don Isaac Ruiz
Barrionuevo y doña Paloma Gaspar Marzo, en
su condición de personas físicas representantes
de Web Gestión 7, S.A.U. e Inversiones
Corporativas Digitales, S.L.U., respectivamente y
los Administradores Mancomunados de Hiscan
Patrimonio II, S.A.U., esto es, don Isaac Ruiz
Barrionuevo y doña Paloma Gaspar Marzo, en
su condición de personas físicas representantes
de Participaciones y Cartera de Inversión, S.L.

e Inversiones Corporativas Digitales, S.L.U.,

respectivamente.

#### Anuncio de fusión MILANSERA, S.L. ("Sociedad Absorbente") VERMISOTO, S.L.U. y MANZADEZ, S.L.U. ("Sociedades Absorbidas")

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se hace público que el 14 de junio de 2024, la junta general de socios de Milansera, S.L. acordó la fusión por absorción de Vermisoto, S.L.U. y Manzadez, S.L.U. La fusión se realiza sin necesidad de aprobación por la junta general de las Sociedades Absorbidas por ser de aplicación lo previsto en el artículo 53.1.49 del Real Decreto-ley 5/2023.

Asiste a los socios y a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, todo ello en los términos del artículo 10.1 del Real Decreto-ley 5/2023.

Madrid, 17 de junio de 2024.- El Presidente y los Vocales del Consejo de Administración de Milansera, S.L., el Administrador Solidario de Vermisoto, S.L.U. y el Administrador Solidario de

Manzadez, S.L.U., D. John David Crowell, D. Philipp Scott Cunningham, D. Jason Mark Kutz y D. Federico Helman; D. John David Crowell y D. Philipp Scott Cunningham

#### WINYCOX INVEST, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas sitas en Barcelona, en la Avda. Josep Tarradellas nº 38, el día 22 de julio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente,

#### Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Censura de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Octavo.- Censura de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Décimo.**- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

> Barcelona, a 11 de junio de 2024. Dº. María-Vivian Scherk Serrat, Administradora Única.

## El Gobierno ultima oposiciones récord con 40.000 plazas

Las plazas de turno libre y promoción interna en 2024 son muy inferiores a las de 2023, afirma CSIF

#### H. Montero. MADRID

El Gobierno ha presentado una oferta de empleo público récord que superará las 40.000 plazas para 2024, más incluso que las 39.574 del pasado ejercicio. En concreto, el Ejecutivo prevé aprobar en un próximo Consejo de Ministros una OEP de 40.121 plazas, lo que según fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública «garantiza la creación de empleo neto», algo que niega el sindicato mayoritario de funcionarios CSIF.

La oferta que Función Pública llevó ayer a la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado contempla 20.840 plazas de turno libre y al menos 10.600 de promoción interna. Aellas hay que sumar la oferta de 8.681 para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna, según ha desgranado UGT Servicios Públicos en un comunicado en el que ha calificado la propuesta de «satisfactoria».

Las plazas no cubiertas de años anteriores, unas 3.000 de las ofertas de 2022 y 2023, se acumularán a esta nueva oferta.

Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza de plano la cifra porque no soluciona el «déficit de las plantillas». Así, el sindicato ha calificado la OEP de «insuficiente», ya que, a pesar de que el número total es mayor al del año pasado, cuando se convocaron esas 39.574 plazas, las plazas ofertadas de turno libre y promoción interna este año están muy por debajo respecto a las del año anterior, cuando se convocaron 27.246 y 12.328, respectivamente.

CSIFasegura que la OEP de 2024 mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos. «La oferta de empleo público pre-

sentada a los sindicatos reduce el número de empleo neto respecto al ejercicio anterior, lo que impedirá afrontar las deficiencias estructurales en esta administración y se produce una nueva pérdida de efectivos en el colectivo de personal laboral», asegura el CSIF en un comunicado.

De igual manera, el sindicato ha avisado de que esta oferta de empleo no soluciona los problemas de abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan. CSIF rechaza también la falta de concreción en las plazas de promoción internay que no se incluya al personal laboral que presta servicios en el exterior en la promoción interna a cuerpos y escalas funcionariales.

#### 50.000 plazas sin cubrir

CSIF denuncia el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de

3.000

plazas no cubiertas de las ofertas de 2022 y 2023 se sumarán a la oferta de empleo público de este año

50.000 plazas sin cubrir. «Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse». La central añade que la oferta de empleo de 2024 «tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025».

CSIF se manifestará el próximo jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda a las 12:00 horas en protesta por el deterioro de las administraciones públicas ante la inacción del Gobierno, reivindicando que se aplique de manera inmediata la subida salarial de este año, mejores condiciones laborales y más empleo público.

Esta protesta se suma a las convocadas ayer por los sindicatos CSIF, UGT, CC OO, SIAT y CIG frente a las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en toda España para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y la justicia salarial en la AEAT. LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024

# Más de cien inquilinos pelean por cada alquiler en la periferia

Los altos precios expulsan a las familias de ciudades como Madrid o Barcelona

R. L. Vargas. MADRID

El que piense que el mercado del alquiler en las grandes capitales es una jungla, probablemente no haya ido un poco más allá. Concretamente, unos kilómetros más allá de estas ciudades, a su área metropolitana. Allí, en ciudades como Leganés, Getafe, Santa Coloma de Gramanet o Cornellá de Llobregat se libra una lucha sin cuartel entre inquilinos para conseguir una vivienda.

Según los datos recopilados por Idealista del comportamiento de las viviendas que se anuncian en este marketplace inmobiliario, en estas ciudades dormitorio ubicadas alrededor de las dos grandes ciudades españolas, más de cien potenciales inquilinos compiten por cada alquiler. El municipio con más demanda, no obstante, es la capital lanzaroteña, Arrecife. Cada vivienda que 
sale al mercado en esta localidad 
canaria recibe una media de 126 
interesados en alquilarla. El comportamiento en esta localidad tiene que ver con la escasez de oferta 
de suelo que caracteriza a los mercados insulares, que supone una 
limitación geográfica para el crecimiento del número de viviendas 
disponibles tanto para venta como 
para alquiler.

El resto del «top 10» de ciudades con más inquilinos peleando por un arrendamiento sí que está conformado por ciudades ubicadas en la periferia de Madrid y Barcelona. Las madrileñas de Leganés, con 111; y Fuenlabrada, con 104; son tras Arrecife en las que más pretendientes hay por cada vivienda que se pone en el mercado del alquiler. Por detrás se sitúa el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramanet, con 102 pretendientes por vivienda.

Justo por debajo de las 100 personas se sitúan otros dos municipios de Madrid, Getafe, donde 96 interesados compiten de media por cada vivienda; y Parla, con 93 familias. En séptima posición se encuentra el primer municipio de Castilla-La Mancha, pero que es fronterizo con la Comunidad de Madrid y en el que viven muchas familias que trabajan en la capital. Se trata de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde cada alquiler en el mercado recibe contactos por parte de 87 familias.

El octavo puesto es para el municipio madrileño de Pinto, con 83 familias compitiendo por cada alquiler; seguido por Cornellá de Llobregat en Barcelona y Alcorcón en Madrid, que comparten 77 interesados por anuncio.

¿Por qué la competencia por un alquiler es tan feroz en estas localidades? Sencillamente, porque los elevados precios de Madrid y Barcelona están expulsando a la periferia a muchas familias que querrían alquilar en estas ciudades pero no tienen recursos económicos para hacerlo.

«La falta de oferta es la responsable de los fuertes incrementos de precios que se registran en las grandes ciudades, además de

El fenómeno no impacta por ahora en los precios, más bajos en las ciudades limítrofes unos procesos de «casting» en el que muchas familias compiten entre sí por convertirse en inquilinas de una misma vivienda. Esto ha provocado que muchas de estas familias hayan optado por desplazarse a otros municipios del extrarradio en busca de precios más asequibles, lo que al convertirse en un fenómeno de gran alcanceprovocaquelacompetencia entre familias haya crecido exponencialmente hasta superar ampliamente el número de interesados por anuncio de las capitales», explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Aún así, Iñareta asegura que este incremento de la demanda no se ha trasladado todavía a los precios, ya que los municipios del extrarradio registran mayoritariamente subidas más suaves que las de las propias capitales. Según el último informe de precios del alquiler de idealista de mayo, Barcelona, con un precio de 21,6 euros el metro cuadrado; y Madrid, con 19,4 euros, son las ciudades más caras de España para alquilar una vivienda. Sin embargo, en Azuqueca el coste es, por ejemplo, de 8,6 euros; en Cornellá, de 14,2; y en Leganés, de 12,2.

# Dudas en Vivienda por el control de precios

Un alto cargo dice que puede retraer la oferta y generar incertidumbre

J. Sanz. MADRID

El subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez, reconoció ayer que la intervención de precios introducida por Cataluña en virtud de la Ley de Vivienda «no es positiva del todo» y admitió que la norma genera «incertidumbre» ypuede provocar que «el potencial inversor se retraiga en principio». Así lo declaró en su participación en la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario de Esade Alumni bajo el título «Ley de Vivienda un año después: avances y retos», pese a que desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez se viene demandando que el resto de comunidades declaren zonas de mercado tensionado y apliquen el control de precios en el ejercicio de sus competencias.

El cargo ministerial afirmó que hay que «potenciar medidas de fomento de la oferta por encima de estas limitaciones en el precio» y sobre una potencial caída de la inversión por la aplicación de la Ley de Vivienda, matizó que «esto no quiere decir que tengamos que ser pesimistas» porque «cualquier iniciativa privada estará condicionada a la actuación en concreto» y esta norma lo que hace es «territorializar las consecuencias».

El representante ministerial reconoció que la composición parlamentaria actual no permitirá «ninguna modificación en ninguna actuación singular al respecto de esta ley», por lo que en esta legislatura «lo único» que puede ocurrir es que más comunidades autónomas acaben implementando el control de precios, algo que «tres o cuatro» se están pensando, según informa Servimedia.

Menéndez mencionó el caso de Galicia y de Asturias, donde el Ayuntamiento de Gijón, en manos de Foro Asturias, está valorando pedir la declaración como zona tensionada de dos zonas céntricas, algo que, a su entender, puede ser un error.



Cataluña es aún la única región que limita los precios del alquiler

DOWYLO ONLINE AGENCY, S.L. UNIPERSONAL (SOCIEDAD ABSORBENTE)

DOWYLO COMUNICACIÓN, S.L. UNIPERSONAL (SOCIEDAD ABSORBIDA)

Acuerdo de fusión inversa por absorción.

En cumplimiento de lo dispuesto artículo 10 del Real Decreto-5/2023, complace comunicarles que las Juntas Generales Extraordinarias Universales de socios de Dowylo Online Agency, S.L. Unipersonal y Dowylo Comunicación, S.L. Unipersonal, celebradas el día 16 de junio de 2024, aprobaron la fusión de las citadas sociedades, mediante la absorción por parte de Dowylo Online Agency, S.L. Unipersonal de Dowylo Comunicación, S.L. Unipersonal, con la consiguiente transmisión en bloque de todo el patrimonio social de la sociedad absorbida a la absorbente, adquiriendo por sucesión universal la totalidad de sus derechos y obligaciones.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión presentado en el domicilio social de las mismas.

En Madrid, a 17 de junio de 2024. D. Javier Elipe Elipe. Administrador Único de Dowylo Online Agency, S.L. Unipersonal y Dowylo Comunicación, S.L. Unipersonal. 28 ECONOMÍA

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Coca-Cola repite como la marca más popular de España

ElPozo es la firma que entra en más hogares españoles: está presente en el 71%, según un estudio de Kantar

#### Andrea Garrote. MADRID

Un año más Coca-Cola ha repetido como la marca más elegida por los consumidores españoles, ya que obtuvo 124,5 millones de contactos con el consumidor o Consumer Reach Points (CRPs) en 2023, más que ninguna otra. Así lo muestra el estudio «Brand Foodprint 2024» de Kantar.

ElPozo, de nuevo, ocupa la segunda posición como una de las marcas de gran consumo más elegidas en nuestro país, con 105,2 millones de contactos. Esta cifra la convierte en la firma que entra en más hogares, con un 71,1% de penetración. El podio lo completa Central Lechera Asturiana, con casi 84 millones de contactos, y es también la marca más elegida del sector lácteo.

El top-10 lo completan Campofrío, Danone, Gallo, Casa Tarradellas, Bimbo, Don Simón y PescaLAS MARCAS MÁS POPULARES EN ESPAÑA

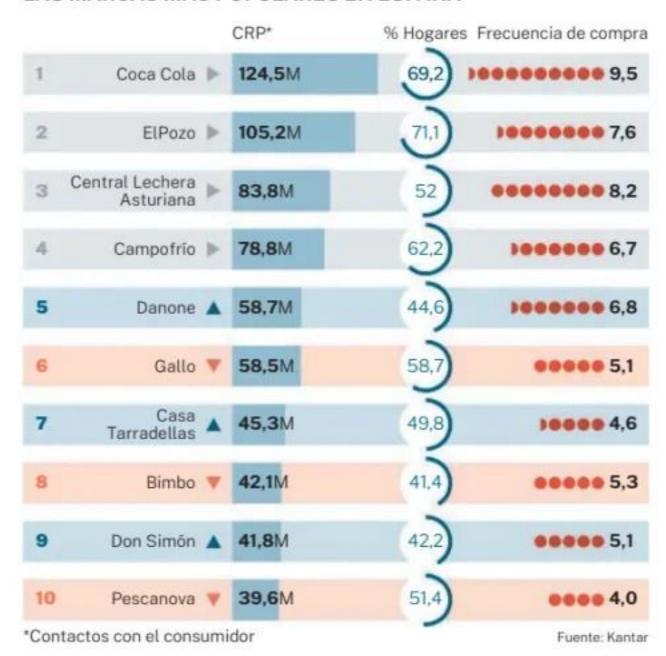

nova. Dentro de este ranking, Danone ha escalado tres posiciones y se ha situado en el quinto puesto, siendo la única marca que ha mejorado respecto a 2022 en contactos con el consumidor -pasando de 46,3 a 58,7 millones-, en hogares compradores (44,6% frente a 37,8%) y frecuencia de compra (6,8 veces de compra frente a 6,4).

Por su parte, las marcas han retrocedido un 8% en CRPs en el periodo analizado -que mide los actos de compra de los consumidores-debido al entorno inflacionario, así como a la «evolución de la marca del distribuidor». De esta forma, el resto de marcas del top-10, han cedido contactos con el consumidor, penetración y frecuencia de compra.

Aunque hasta la cuarta plaza se mantiene igual que en 2022, en esta nueva edición se han producido cambios en el ranking. Casa Tarradellas ha irrumpido en el top-10 tras subir cuatro posiciones y se coloca en la séptima. Gallo ha bajado a la sexta, Bimbo a la octava y Don Simón y Pescanova han intercambiado las suyas.

«En esta nueva edición, y ampliando la visión del ranking al top 50, hay tres marcas que se han incorporado este año: Ybarra (posición 41), Estrella Galicia (47) y Schweppes (48). Asimismo, 18 marcas han subido, 20 han bajado y 9 se han mantenido igual. Y, como nota anecdótica, 27 de las 50 marcas son españolas», explican.

ElPozo y Coca-Cola encabezan un año más el podio regional, ya que son las que lideran más comunidades autónomas, ambas en siete. A estas les sigue Campofrío, que lidera en dos autonomías, y Central Lechera Asturiana en una. En este contexto, ninguna marca regional logra posicionarse como número uno en su zona, aunque la que más se acerca es Larsa, tercera en Galicia.

En cuanto a empresas fabricantes, Nestlé vuelve a ser la más presente en las cestas españolas de gran consumo, con cuatro de sus marcas en el top-50 del ranking. A esta le sigue Danone, que adelanta a Coca-Cola, y P&G, que hace lo propio con Sigma Foods.

#### MyInvestor prevé más que triplicar su beneficio este año

#### R. E. SANTANDER

El consejero delegado de Andbank y vicepresidente Ejecutivo de MyInvestor, Carlos Aso, prevé que la entidad eleve este año su beneficio neto hasta 7 millones de euros, más del triple que los dos millones obtenidos en 2023.

Aso defendió este miércoles el modelo de MyInvestor, que carece de oficinas como un medio de contención de costes y es más ágil y disruptivo que una entidad tradicional.

Tras un arranque que «no fue sencillo», el neobanco cuenta ahora con cerca de 6.000 millones de volumen de negocio y algo más de 300.000 clientes, a los que se suman cada mes unos 15.000.

Además, Aso descartó de momento la salida a bolsa de MyInvestor, a la que «le queda mucho camino por recorrer» y que con una cuota de mercado del 0,20% una operación de ese tipo «no aporta nada»; prefieren seguir como hasta ahora, con varios inversores con «family offices», AXA, El Corte Inglés o el propio Andbank.

# ElPozo Alimentación, entre las diez empresas preferidas por los universitarios para trabajar

El nuevo estudio de Merco Talento Universitario refleja el éxito de su trabajo con diversos centros

#### B. G. MURCIA

La compañía El Pozo Alimentación se coloca por segundo año consecutivo en el top ten de las empresas españolas de gran consumo en las que quieren trabajar los jóvenes universitarios, según recoge la séptima edición del estudio de Merco Talento Universitario desarrollado por las consultoras Mercoy Recruiting Erasmus como resultado de las valoraciones aportadas para el in-

forme por los universitarios y los estudiantes de grado superior de FP encuestados.

En concreto, la organización ha desarrollado proyectos juntamente con diversas universidades en los últimos años. En la Región de Murcia, la compañía ha colaborado con la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). A escala nacional también ha trabajado con las universidades de Granada, Barcelona, Navarray Extremadura. Asimismo, a nivel internacional, ha trabajado con la Aarhus Universitet (Dinamarca), la Wageningen University (Países Bajos) y la Università degli Studi di Milano (Italia). Y, por último, con los centros de investigación: el Centro de Edafolo-



Un grupo de empleados de ElPozo

gía y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC).

El compromiso de El Pozo Alimentación con la innovación, la educación y el desarrollo profesional refleja su visión a largo plazo y su determinación de seguir siendo un referente en el sector. A través de estas acciones, la compañía no solo cosecha reconocimientos, sino que también siembra las semillas del éxito futuro, tanto para sí misma como para las generaciones venideras de talento empresarial.

El Pozo Alimentación celebra su 70 aniversario con un crecimiento del 8,5% en facturación, hasta los 1.804,3 millones de euros. Esta evolución se debe a un notable posicionamiento de marca y a la innovación en productos de alto valor añadido. Con una inversión de 76,5 millones de euros, ha centrado sus esfuerzos en la investigación, formación y desarrollo de sus productos y marca.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### olmenar Viejo se reinventa



Nuevas formas de prosperar. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha iniciado una ronda de contactos para explorar estrategias que ayuden a dinamizar la actividad del futuro Mercado de Abastos de la localidad. Desde el Consistorio se han mantenido encuentros con los gestores de dos mercados que son referentes en la ciudad de Madrid, el de San Enrique y el de La Paz, para conocer su modelo de actividad. Colmenar se reinventa.



El Ayuntamiento ha inaugurado este miércoles en CentroCentro una exposición conmemorativa: «Felipe VI, 10 años de un rey en Madrid (2014-2024)»

#### Ciudadano M

# Una ciudad orgullosa de su Rey

#### R. Fdez. MADRID

Flores, luces, desfiles... Madrid se ha convertido, desde hace días, en escenario de homenaje a los diez años de reinado de Felipe VI. La céntrica Puerta de Alcalá ha contado con un arreglo floral en que se puede leer la palabra «Felicidades» y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes han llevado enseñas nacionales para conmemorar este pasado miércoles. Además, se ha proyectado un «videomapping» en la fachada del Palacio Real por esta efeméride.

En la sede la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, se ha podido ver también las felicitaciones por este magno acontecimiento.

Un aniversario en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también ha sido protagonista. Él dictó un bando municipal para celebrar esta década de reinado, en el que ha ensalzado la «serenidad, firmeza y capacidad institucional» de Felipe VI, que son «motivo de esperanza y futuro para todos los españoles», encarnado también en la Princesa Leonor.

Además, de otras exposiciones señeras, como la del Palacio Real sobre la vida de los Reyes y sus hijas estos diez años pasados, el Ayuntamiento ha inaugurado este pasado miércoles en CentroCentro, en su sede de Cibeles, una muestra conmemorativa. «Felipe VI, 10 años de un rey en Madrid (2014-2024)» es el nombre que recibe esta exposición en la que se reúnen 34 imágenes que muestran la faceta institucional del monarca, así como su lado más íntimo y personal. Una muestra que permanecerá abierta hasta el 14 de julio.

Cabe apuntar que esa impronta de de Felipe VI en su capital, en Madrid, se ha visto reflejada también, durante estos días, en otros edificios municipales como la Casa de la Villa, la Casa de la Panadería o las sedes de las juntas de distrito, que han lucido banderas y los reposteros de terciopelo carmesí de Felipe VI durante toda la semana. Asimismo, los salones de plenos de los edificios del Ayuntamiento han renovado el retrato oficial del monarca. Todo para hacer más presente a quien ha marcado, como Rey, un poco más, esta Villa y Corte.

En foco

# Ayuso, frente a «la situación más gravenas en democracia»

Denuncia maniobras dictatoriales: «Sanchismo es chavismo». Defiende su gestión: una medida cada tres días

#### Rocio Ruiz, MADRID

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha sido una de las voces más críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que «traga con todo» y que «se ha olvidado de los delitos de Cataluña». Pero, ayer, el reproche se convertía en un duro augurio: «estamos en la situación más peligrosa y más grave que ha tenido España en democracia», dijo durante el balance de su primer año de Gobierno. Ella misma reflexionó sobre la idea de que esto puede que no lo veamos de repente, pero «las dictaduras se van fraguando poquito a poquito...» y «sanchismo es chavismo. Jamás nuestra libertad ha estado más en peligro, nos hemos convertido en el primer país bajo reglas bolivarianas de la UE», sentenciaba. De ahí que pidiera expresamente que «tengamos los ojos abiertos» ante todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

Ayuso abordó varios temas de alcance nacional, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supondría la «estocada final para la separación de poderes» si se mantiene la reforma tal y como se plantea y a que, si no se despolitiza, «va a hacer que nos arrepintamos».

También opinó sobre la renovación de la Junta de Fiscales de sala: «Una vergüenza y un peligro» que, a su juicio, constata la situación «dictatorial» en la que nos encontramos.

Y arremetió contra los independentistas o los « caraduras que han llevado a Cataluña a esta situación y que quieren seguir quitándole el dinero a todos los españoles mientras acusan a Madrid de dumping fiscal, cuando es la que siempre aporta más a la caja común de todos los españoles».

Para después quejarse de la financiación por singularidad que se quiere dar a Cataluña, con la que «pasa como con la amnistía, que hace falta una situación de absoluta debilidad por parte del Gobierno para que esto sea necesario y urgente, porque no les hemos oído decir nada durante todos estos años de sanchismo», dijo en su larga lista de reproches.

Pero Ayuso no quiso pasar de largo sobre un asunto que afecta a su vida personal, como son las acusaciones de presunto fraude fiscal de su pareja: «El asunto del siglo para el Gobierno».

Ayuso volvió a salir en su defensa al recalcar que «él se está defendiendo solo en los juzgados, pagando eso de su bolsillo, él sí. No está utilizando las instituciones del Estado, ningún poder», ha señalado la dirigente regional. Y todo ello con una Fiscalia «en su contra». Yo creo que poco más puede decir de una situación que se encuentra bajo investigación judicial. Yo todo lo he dicho ya hasta el momento, lo que sí que tengo claro es que si no fuera mi pareja no hubiera llegado hasta aquí. Se hubiera quedado en una cuestión de Hacienda, como la inmensa. mayoría de las inspecciones como la suya», concluyó.

Ayuso prosiguió con un balance de su primer año de gestión tras resaltar la figura de Felipe VI.

De momento, la presidenta ma-

«Los caraduras (independentistas) acusan a Madrid de dumping fiscal, pero es la que aporta más»

«Él (su pareja) se está defendiendo solo en los juzgados, pagando de su bolsillo»

drileña, que descarta hacer cambios en su Gobierno a corto plazo, ya ha cumplido el 25% de su programa. Ayuso celebró que de las 459 medidas a las que se comprometió como presidenta, el 90% ya se han cumplido o se están desarrollando. Para ser exactos, 119 ya se han ejecutado, mientras que otras 293 se están ejecutando. En la lista de las que no se han abordado aún figuran solo 47 actuaciones. De esta manera, se ha congratulado de que cada tres días se ponga en marcha una medida nueva para situar Madrid a la cabeza de España.

#### **Proyectos sanitarios**

En materia de Sanidad, Ayuso destacó el inicio de la Ciudad de la Salud, la renovación del 12 del hospital 12 de octubre o el nuevo centro pionero en España de atención diurna para pacientes de ELA además de la ampliación del plan de salud buco dental para mayores o el programa de ayudas para gafas a menores de 14 años.

En Educación, se ha extendido la bajada de ratios en colegios e institutos de 25 a 20 alumnos por aula en Primaria y de 30 a 25 en la ESO; se han ampliado en 1.600 las plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años; se ha batido un récord de matriculados en FP, con 11.000 más que el año anterior; se han Introducción de clases de danza en los colegios de la mano de bailarines profesionales, entre otras medidas y los colegios podrán permanecer abiertos en verano para facilitar la conciliación.

La Economía madrileña goza de buena salud, en la medida en que, tal y como ha detallado la presidenta madrileña, la región se sitúa por cuarto año consecutivo como la principal de España, atrae el 54% de la inversión extranjera que llega a España, lidera la creación de empleo con 370 empleos de media al día, se han eliminado trabas burocráticas a la par que bajadas de impuestos, como ley

con deducciones en el IRPF para atraer inversiones de contribuyentes procedentes del extranjero, a lo que se suma un Plan de Empleo Joven para facilitar su acceso al mercado laboral.

Ayuso siempre ha dicho que ésta será la legislatura de la vivienda y, en este ámbito, ya está en marcha una ley para transformar oficinas en vivienda de precio asequible con la previsión de incorporar 20.000 en la región. Se ha impulsado el Plan Vive, considerado «el proyecto de alquiler a precio asequible más ambicioso de toda Europa», que en 2024 sumará 4.000 viviendas construidas. Mientras, en el transporte, siguen congeladas las tarifas, se han prolongado las líneas 3, 5 y 11 de Metro y se prevé crear la línea Madrid Nuevo Norte (que irá desde Chamartín hasta Fuencarral Norte). Entre los proyectos más destacados de Medioambiente figura la puesta en marcha del programa de gestión de agua eficiente, la aprobación de la Ley de Economía Circular para mejorar la gestión de los residuos o la creación de un nuevo clúster agroalimentario con



MADRID 3 LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024



La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa de balance de su gestión

130 empresas.

El apoyo a la natalidad ha sido otro de los asuntos en los que Ayuso ha puesto el foco. Eso explica que se incorporan nuevas ayudas para partos y adopciones múltiples con un pago único de 1.800 euros por cada hijo mientras la Estrategia de Natalidad 2022/26 «sigue cumpliendo sus objetivos» y convirtiendo Madrid en la región con más nacimientos de toda España. De hecho, 17.000 mujeres se han beneficiado de ayudas directas de hasta 14.500 euros. A la par, se han creado más de 60.000 plaBalance: un total de 119 medidas ya se han ejecutado, mientras que otras 293 están en proceso

«Nos hemos convertido en el primer país con reglas bolivarianas de la UE»

zas de atención a personas en situación de dependencia.

En materia de Justicia, uno de los mayores logros ha sido la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, que se convertirá en el mayor complejo judicial del mundo, a la vez que se han ampliado juzgados y se ha regulado la figura del experto facilitar para acompañar y prestar apoyo a las personas con discapacidad que lo necesitasen en todos los procesos judiciales.

En Cultura y turismo tiene especial relevancia la creación del Ba-

llet Español de la Comunidad de Madrid, que difundirá el patrimonio de la danza en todo el mundo, y se duplicará el número de inspectores que vigilarán la actividad de los pisos de uso turístico. A todo ello se une la declaración del flamenco como Bien de Interés Cultural, mientras Madrid se convierte en un foco de atracción turística que bate récords ya que 14,5 millones de turistas visitaron Madrid en 2023. Ala región también llegan los grandes eventos internacionales, como la Fórmula 1, los Premios Laureus del Deporte, conciertos para Milei

La medalla

de la Ciudad,

La presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Diaz Ayuso, recibirá el viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien concederá la Medalla Internacional de la Comunidad, en el que será el único encuentro oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España. El portavoz de Milei, Manuel Adorni, que el martes adelantó que no habría encuentros del presidente con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, esbozó una agenda que se limitará a la reunión con Ayuso y a la recepción, ya de noche, de un premio concedido por el Instituto Juan de Mariana, informa Europa Press. España es la primera escala de una gira europea que también llevará a Milei por Alemania y República Checa, donde el presidente argentino sí se verá con los respectivos jefes de Gobierno, Olaf Scholz y Petr Fiala. Milei recaló en Madrid a mediados de mayo, en una primera visita que se limitó en términos oficiales a la presentación de un libro, una reunión con empresarios y a una participación en un acto de Vox. En este evento protagonizó un encendido discurso en el que cargó contra el socialismo.

en el Wizink center o festivales como el Mad Cool o las fiestas del Orgullo.

A raíz de la creación de la nueva Consejería de Digitalización, se ha conseguido que más de tres millones de madrileños utilicen ya la Tarjeta Sanitaria Virtual; se ha desarrollado un plan de transformación digital en los 143 municipios de la región con menos de 20.000 habitantes y se ha creado la Agencia de Ciberseguridad para proteger a la administración, a las empresas y a los ciudadanos de posibles ataques informáticos.

# En busca de la cabeza de la mujer asesinada por su pareja en Soto

El presunto autor del crimen la habría decapitado y, posteriormente, se habría quitado la vida

#### Martin Benito, MADRID

Además de engrosar una nueva víctima de violencia de género en la región, la primera en lo que va de 2024, el asesinato de una mujer en Soto del Real arroja aún hoy una serie de macabros interrogantes. El principal de ellos, el paradero de la cabeza de la fallecida, decapitada por su pareja. Una circunstancia excepcional y difícil de resolver, habida cuenta de que su marido, presunto autor material de los hechos, se suicidó.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas por la Guardia Civil, el hombre, de 53 años y agente jubilado de la Policía Local de Soto del Real, mató de un disparo a su pareja, de 63 años, en el garaje de la vivienda. Después la decapitó, se deshizo de su cabeza y se quitó la vida en uno de los pisos superiores de la vivienda con un arma de fuego. Los agentes buscaron la cabeza en el interior de la casa, situada en la calle Vicente Alexandre de la capital. Así lo hicieron el martes y también en la mañana de ayer miércoles, sin éxito. Lo que sí hallaron fue una escopeta y una carabina con las que, supuestamente, el hombre habría cometido el crimen y después se habría suicidado.

Ahora, la Guardia Civil, con la



La Guardia Civil, ayer, en el lugar de los hechos

ayuda de perros especializados en la búsqueda de restos biológicos, peinaba las inmediaciones del municipio para tratar de dar con el paradero de los restos, informa Efe. Concretamente se están centrando en las zonas que, según los vecinos, solía frecuentar el asesino.

#### Autopsia

Todavía están pendientes los resultados de las autopsias, que certificarán la identidad de los fallecidos y determinarán las causas concretas de su muerte y el tiempo que llevaban sin vida.

Como recordaba el pasado mar-

tes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la pareja se encontraba en trámites de separación y no constaba ninguna denuncia previa de malos tratos. Del mismo modo, sus nombres no figuraban en el sistema Viogén.

Martín también avanzó que al hombre, después de darle de baja como policía municipal, se le retiró la licencia de arma policial. Así, las dos armas que guardaba en casa y que fueron halladas por los agentes eran de «carácter familiar».

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid barajan como principal hipótesis La Guardia Civil está buscando en aquellos lugares que solía frecuentar el presunto asesino

El hombre, después de darse de baja de la Policía Local, devolvió su arma reglamentaria que se trate de un caso de violencia machista que, de confirmarse, se trataría del primero del año en la Comunidad de Madrid. Además, serían ya 15 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y 1.259 desde que en 2003 comenzaron los registros.

#### Llamada de la hermana

Una llamada a las 14:20 horas del pasado martes de la hermana de la fallecida, que aseguraba que desdehace días no respondía a sus múltiples llamadas y mensajes, fue lo que alertó a la Guardia Civil. De hecho, fue esta mujer la que localizó el cadáver de la fallecida en el garaje, mientras que el cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en una habitación en la primera planta de la vivienda durante la inspección ocular.

El delegado hizo ayer un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos los responsables políticos «para luchar todos unidos contra la violencia de género», y para que «no se deje el más mínimo espacio a nadie que la relativice y frivolice». Martín hizo estas declaraciones durante el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Soto del Real, que convocó ayer cinco minutos de silencio como muestra de condena al asesinato. Miembros del equipo de gobierno, con la alcaldesa al frente, Noelia Barrado, así como de la oposición, vecinos de la localidad el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, acompañado de su mujer, y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, se concentraron a mediodía en la Plaza de la Villa.

Por su parte, la alcaldesa Noelia Barrado recordó que los dos fallecidos llevaban «muchos años» viviendo en Soto del Real y que actualmente hay familiares de ambos residiendo en la localidad.

Además, subrayó que el hombre «hacía años que ya no trabajaba» en la plantilla municipal de la localidad madrileña.

### Salvan la vida a una niña en una piscina

La menor, que se encuentra grave, estaba en el recinto de un colegio de Alcorcón

#### L. R. M. MADRID

Una niña de cuatro años ha resultado herida de gravedad después de ahogarse en la piscina cubierta de un colegio de la localidad madrileña de Alcorcón durante una actividad escolar.

El suceso ocurrió sobre las 11:15 horas de ayer miércoles en las instalaciones deportivas del colegio Villalkor, mientras un grupo de alumnos practicaba natación durante el horario escolar.

Según informó Emergencias 112

de la Comunidad de Madrid, la menor sufrió un episodio de ahogamiento y fue rescatada rápidamente por los socorristas de la escuela.

Tanto ellos como agentes de la Policía Local de Alcorcón le practicaron los primeros auxilios siguiendo las instrucciones del centrodecoordinación de emergencias, ya que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Poco después llegaron los sanitarios del Summa 112, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas hasta lograr revertir la parada.

Una vez estabilizada, la menor ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha ingresado en estado grave. El resto de menores que se encontraban practicando natación han sido desalojados de la piscina.

El año pasado, siete personas perdieron la vida en la Comunidad de Madrid ahogadas en espacios acuáticos. En el conjunto del país, se registraron 422 muertes, lo que supuso casi un ocho por ciento más que en 2022, así como el peor dato desde 2019, según la estadística que realiza la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Además, el dato del pasado año constituía el cuarto peor registro en la serie histórica, pese a que diciembre experimentó un fuerte descenso, con 17 fallecimientos frente a los 29 del mismo mes del año. Por segunda vez desde 2015, Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más ahogamientos, sumando un total de 68, los mismos que se produjeron en aquel mismo año.

MADRID 5



Martínez-Almeida, durante la presentación de los jardines en la vía de circunvalación

# Los jardines verticales se extenderán por la M-30

El Ayuntamiento considera satisfactorio el proyecto piloto iniciado en julio del pasado año

#### J. V. Echagüe. MADRID

Por el momento son más de 3.000 metros cuadrados y unos 300 metros de longitud, compuestos por 23 especies vegetales, que cubren los muros de la M-30 a su paso por la Avenida de la Ilustración. Ahora, el experimento de Calle 30 Natura iniciado por el Ayuntamiento de la capital en julio del año pasado, tiene visos de extenderse por más tramos de la vía de circunvalación. Así lo avanzó ayer la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo, en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

A la cuestión relativa al estado de los jardines, García Romero confirmó que se encuentran en un «perfecto estado de conservación», mientras que las especies plantadas han logrado «instalarse en el entorno» de forma óptima.

Además, actualmente, la empresa de mantenimiento y explotación de la M-30, Emesa, está realizando un estudio de eficiencia respecto a la eventual mejora de la calidad del aire a través de los resultados de medición de los sensores colocados en los jardines. Del mismo modo, el área de Obras y Equipamientos está analizando si se pueden hacer mejoras en el proyecto de la M-30, especialmente si es viable la utilización de un 20 % del agua de riego para reutilizarla en la propia instalación.

#### Sensores

De hecho, en los jardines se han instalado sensores de contaminación mediante paneles abatibles para conocer cuál es la captación de contaminantes. Se trata de un sistema de monitorización de contaminantes atmosféricos y material particulado -CO, CO2, NO, NO2 y PM- para conocer el impacto de la instalación de los jardines y su evolución en el tiempo. Los datos obtenidos serán comparados con los datos generales de contaminación disponibles de Calle 30 o de las estaciones de contaminación del Ayuntamiento de Madrid para saber cuál es la diferencia de concentración de contaminantes entre las distintas

«Viendo estos resultados satisfactorios, nos estamos planteando el poder continuar con este proyecto en otras partes de la ciudad. Queríamos ver cómo funcionaba este año y que, efectivamente, las plantas iban a aguantar, sobre todo las altas temperaturas que tuvimos el verano pasado», afirmó García Romero.

Los criterios para la selección de las 23 especies vegetales que conforman Calle 30 Natura han sido, por encima de todo, que fueran de alta durabilidad, con necesidad hídrica reducida y con capacidad de absorción de agentes contaminantes.

Por otro lado, los jardines verticales cuentan con un sistema centralizado y sectorizado de riego con distintos sensores para conocer las incidencias que pudieran surgir y adaptar el riego a las necesidades. Cada módulo cuenta con tuberías de riego situadas horizontalmente a distinta altura, disponiendo de goteros de distinto caudal dependiendo de su situación en altura para optimizar el riego necesario. Todo ello, ha dado como resultado los «jardines verticales más grandes de Europa».

### Los nacimientos madrileños, por encima de la media

Aumentan un 4,5 %, con más de 4.200. En España, el incremento es del 1,2 %

L. R. M. MADRID

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 4,5 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de abril, cuando se alcanzaron los 4.230 natalicios, 271 más que en el mismo mes del año anterior, lo que eleva el acumulado hasta el cuarto mes del año a 17.001, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), informa Europa Press.

Por su parte, en el conjunto del país los nacimientos han ascendido un 1,2 % en abril respecto al de 2023, con un total de 25.036 nacimientos y un acumulado de 104.375 en lo que va de 2024.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 39 sigue siendo en el que más nacimientos suma en abril de 2024, con 2.886 alumbramientos, seguido del de 20 a 29 años, con un total de 870. Las madres de 40 a 49 años han sumado 323 natalicios, mientras que las de 15 a 19 años, 47.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado tres madres de más de 50 años y ningún alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.

Por comunidades y en cifras absolutas, Andalucía ha sido el territorio que más nacimientos ha registrado en el cuarto mes del año, con un total de 4.737 natalicios, seguida de Madrid (4.230) y Cataluña (4.211).

En el lado contrario, La Rioja, Cantabria y Navarra han sido las comunidades que han registrado cifras más moderadas, con una suma de 158, 227 y 339, respectivamente.

#### Visión nacional

Según los datos del INE, en España, frente a esos 104.375 nacimientos de 2024, están los 103.096 en 2023; 105.362 en 2022; 104.650 en 2021; 113.987 en 2020; 116.891 en 2019; y 138.039 en 2014.

En cuanto a la edad de las mujeres, desde hace ya casi cuatro años y medio (diciembre de 2020) nacen más niños de madres mayores de 40 años, que de menores de 25. En abril de este año hubo 2.439 nacimientos de mayores de 40, frente a 2.343 de menores de 25 años.

Por otro lado, según el INE, en las primeras 22 semanas de 2024 fallecieron en España 195.303 personas, 0,29% (583) más que en el mismo periodo de 2023.

#### INMOBILIARIA RIO, SA

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social el próximo día 9 de julio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente

#### ORDEN DEL D

**Primero.-** Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio social 2023.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la Gestión Social del Órgano de Administración referido al ejercicio 2023.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso el Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General examinando los mismos en el domicilio social o bien pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a examinar el texto integro de las propuestas e informe justificativo de las mismas elaborado por los administradores.

Madrid, a 13 de junio de 2024.-Paloma Pujol de Pablo Blanco, Administradora Única.

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "HOTELES CARLTON S.A"

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "HOTELES CARLTON, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en, en el domicilio social de la compañía, sito en, Madrid, Paseo de las Delicias nº 26, 28045 el día 31 de julio de 2024, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de agosto de 2024 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora de acuerdo con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2023.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de los resultados sociales, correspondientes al ejercicio 2023.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2023. 4º.- Delegación de facultades.

Derecho información. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de Representación. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos formales exigidos en los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Dia. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En Madrid, a, 17 de junio de 2024; La Administradora única, Susana Juan Baras,

#### Historias

# De Cuatro Caminos a la Casa de Campo

▶Una fuente que, como tantos otros monumentos de Madrid, cambió varias veces de emplazamiento

#### Rafael Fernández. MADRID

Esta es otra más de esas fuentes itinerantes que ha tenido y tiene la ciudad de Madrid. «Nacen» en un lugar, con el destino de dar servicio y ornamento a ese espacio pero, con el paso de los años, y las malas o buenas decisiones de los gobernantes de turno, acaban en otro lugar, muchas veces distante del emplazamiento para el que fueron creadas en la capital.

Buen ejemplo de ello es este surtidor, que un 24 de junio de 1860, se inauguraba. Fue llamada «fuente provisional de la Puerta del Sol». Y su destino estaba claro. De esta manera se concluía la tercera fase de traídas de aguas a Madrid con el Canal de Isabel II. Con todo, originalmente estuvo en la Calle San Bernardo (frente a la iglesia de Montserrat) y más tarde se trasladó hasta la Puerta del Sol. Como el surtidor -de los primeros en aquel Madrid-era demasiado alto, y ponía todo perdido de agua, decidieron llevársela. Finalmente se trasladó hasta Cuatro Caminos en 1913. Alrededor de la fuente se celebraba la verbena de Nuestra Señora de los Ángeles, en honor a la patrona del barrio y de la iglesia. Tras la guerra civil, de nuevo, se llevó hasta la Casa de Campo porque no había sitio para ella en ninguna zona destacada de Madrid. Allí ha pasado desapercibida durante muchos años.

En su origen, la Academia de Bellas Artes de San Fernando pro-

puso al Ayuntamiento convocar un concurso para hacer un monumento conmemorativo en la Puerta del Sol sobre la victoria de las tropas españolas en África. En 1862 se realizaron además obras para reforzar la base de la fuente, y curiosamente las obras fueron presentadas como «las de la nueva fuente de la Puerta del Sol». Tan sólo se añadieron dos farolas a los lados a la fuente y se ensancharon las aceras de la plaza. Cosas de la propaganda política.

En el año 1875 se pensó cambiar la fuente de ubicación y colocar una estatua de Isabel la Católica sustituyéndola. Posteriormente se barajó instalar un quiosco de cristal con diversos servicios como retretes, venta de refrescos, y espacio de descanso. Cosas de las doctrinas higienistas que por entonces se alumbraban en Europa.

En junio de 1894 salió a concurso el diseño de una gran columna decorativa con iluminación en su parte superior para sustituir a la fuente. Sallaberry y Agustín Querol, fueron los ganadores del concurso, pero la columna nunca llegó a instalarse. Parte de aquel fracaso constructivo estuvo en las burlas que provocaba entre los madrileños aquella instalación.

Curiosamente, y aunque no era exactamente el mismo diseño, aunque sí columna, la creatividad de Querol sí tuvo éxito el otro lado del Atlántico. O bien podríamos decir en el Pacífico. La Columna de los Próceres de la Independencia, que se encuentra en la ciudad





Una fuente que ahora se en el entorno

ha recuperado de Madrid Río

montando. Tras la Guerra Civil se llevó hasta la Casa de Campo porque no había sitio para ella en ninguna zona destacada de Madrid. Allí ha

gran actividad en torno a la plaza

hizo que la fuente fuese conside-

rada un estorbo y se terminó des-

pasado desapercibida durante muchos años. En 1969 se construyó el gran escalextric de Cuatro Caminos y era impensable devolver la fuente al barrio. Cuando se destruyó el escalextric, hace muy pocos años, los vecinos de Cuatro Caminos demandaron al Ayuntamiento que

les devolviera su fuente. No pudo ser, el peso de la instalación haría que el paso subterráneo que han construido se viniera abajo. Asílas cosas, si algún vecino quiere ver la fuente de Cuatro Caminos deberá desplazarse a la Casa de Campo.

La glorieta de Cuatro Caminos era, como su nombre indica, un lugar clave en las comunicaciones

ecuatoriana de Guayaquil, ubicada en la parte central del Parque Centenario, es obra de ese escultor y artista. Este importante monumento es de su autoría, ya que en 1907 ganó el concurso internacional convocado al efecto.

Pero volvamos a Madrid. Finalmente el tráfico de tranvías y la

El origen de la calle de Toledo

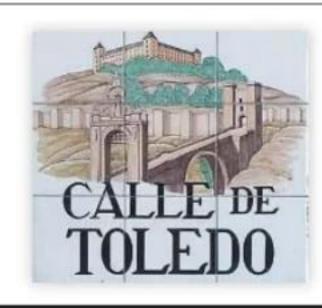

#### Una vía histórica y comercial de Madrid

La calle de Toledo es una vía urbana de Madrid, antiguo acceso de diversas mercancías y víveres procedentes de la provincia a la villa. La calle comienza en la plaza Mayor y llega hasta la puerta de Toledo. Continúa hasta la glorieta

de Pirámides donde finaliza, enlazando con el puente de Toledo en el viejo camino que llevaba a la ciudad toledana. El tramo más ancho de la calle, entre la puerta de Toledo y la glorieta de Pirámides, se llamó paseo de los Ocho Hilos, por las ocho hileras de árboles que tenía en su origen, luego desaparecidas, permaneciendo solo la hilera de cedros del Himalaya en el centro. El miércoles 20 de enero de 2021, en torno a las 15:00 horas, se registró una fuerte explosión en el interior del edificio ubicado en el número 98 de la calle, sede de una residencia de sacerdotes y locales de Cáritas. Hubo cuatro fallecidos y una docena de heridos.

MADRID 7

# Para los más pequeños Vuelven los campamentos

de verano de X-Madrid

Como cada año, los campamentos más de verano regresan a X-Madrid, el espacio comercial y de ocio propiedad de Merlin Properties. Hasta la fecha, más de 500 menores ya han disfrutado de estos campamentos donde han compartido actividades diferentes, nuevas aventuras y emociones conociendo nuevos amigos, en un espacio único y con una metodología lúdico-recreativa. Del 24 de junio al 6 de septiembre.

# Exposiciones Almeida inaugura «Cada vez que miras»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, participará esta tarde, a las 17:00 horas, en la inauguración de la exposición «Cada vez que miras», un proyecto del artista Javier de Juan diseñado exclusivamente para la Sala Sur de Exposiciones de Conde Duque. Este montaje reflexiona sobre el ecosistema de la ciudad, especialmente referenciado a zonas urbanas.

Premios Galería de Cristal

#### Dónde Plaza de Cibeles Cuándo El pasado martes 18 de junio

### Unlock Her Future brilla en Cibeles



#### Rodrigo Carrasco. MADRID

Unlock Her Future Prize celebraba la noche del pasado martes su segunda edición. Estos premios forman parte de DO GOOD, el programa filantrópico de The Bicester Collection, cuya misión es empoderar a las mujeres y los niños y niñas en todo el mundo. Con la participación de colaboradores clave en LATAM, como el Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, América Central y Caribe, la edición 2024 de Unlock Her Future Prize identifica y apoya a mujeres emprendedoras en Latinoamérica, de todas las edades y con ideas inspirado-

ras para su start-up, que debe contar con menos de 3 años en el mercado y generar un impacto positivo social, cultural o medioambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Un total de 954 mujeres de gran talento presentaron su candidatura al premio, mujeres que encarnan el espíritu emprendedor de Latinoamérica. El Comité Internacional de Selección del galardón identificó ocho finalistas que comenzaron un proceso intensivo para impulsar y potenciar sus habilidades para el desarrollo de sus proyectos en Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México, antes de viajar a Sao Paulo para defender sus start-ups.



#### Madrid in Game

#### Colón fusiona el baloncesto real con los Esports este fin de semana

La emblemática Plaza de Colón de Madrid se prepara para recibir este fin de semana, 22 y 23 de junio, la gran final del campeonato híbrido de baloncesto 3x3 «Esports + Sports», que celebra este año su segunda edición. Este torneo mixto, único y gratuito tiene lugar tanto en la cancha física como en la pista virtual del videojuego NBA 2K24. Un campeonato pionero organizado por Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, y el Área de Deportes del consistorio, que mezcla deporte tradicional y electrónico con el objetivo de impulsar todo tipo de destrezas.

#### Madrileñear



Pedro Blasco

#### Gómez Ulla y Fidel Pagés

adrid tiene un extraordinario hospital público llamado Gregorio Marañón. Otro llamado Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, al que algún tonto/a le ha puesto de apellido «Centro Sanitario de Vida y Esperanza». Me extraña que los de la Memoria Histórica no le quitaran el nombre del doctor. Seguro que pensaban que el general era franquista (lo era a medias), y como tal, merecía desaparecer.

Gómez Ulla fue un excelente innovadorysalvó en África y en la Guerra Civil miles de vidas. En Marruecos lo hizo en compañía, entre otros, de Fidel Pagés, un maño pata negra inventor de la anestesia epidural, una revolución para hombres heridos y mujeres al dar a luz. Gómez Ulla fue condenado a muerte después de haber intentado pasarse a los franquistas, aunque finalmente lo canjearon. Hay una biografía de un sobrino que narra la historia apasionante de este extraordinario sabio, al que Franco, que veía visiones, no ascendió a teniente general porque pensaba que era masón.

Sanidad no quiere que el Hospital Universitario de Melilla lleve el nombre del antiguo hospital militar Fidel Pagés y lo quieren llamar INGESA, para «unificarlo con el de Ceuta». El que le ha puesto apellido al Gómez Ulla es un tonto y el que se niega a reconocer los méritos de Pagés es tonto/a e idiota/o. Espero que Melilla, ya lo ha hecho el Colegio de Médicos, se movilice con firmas para que se reconozca a este médico excepcional muerto muy joven en accidente en la provincia de Burgos. Y este caminante pregunta. ¿Si Pagés, en vez de ser militar, hubiera sido futbolista, artista o héroe de la República, le hubieran puesto al hospital el nombre de este sabio aragonés? Te temo que sí.señor ministro.

# MADRID VIVR

Jueves 20.6.2024

#### Gastronomía

# José Moro: el bodeguero que todo lo puede

Es el primer bodeguero entre los 100 empresarios líderes en innovación

Cepa 21 se encuentra en una etapa inmejorable y llena de potencial



Andrés Sánchez Magro. MADRID

Si hay una historia de amor, de superación, de lanzarse al vacío, de reinventarse y de considerar que la vida no tiene límites más allá de los que tú te pongas, aquí tengo que plegarme a la figura de un grande del mundo del vino y de la gastronomía patria como José Moro. Él es disfrutón —como un servidor—, amigo de sus amigos, vamos, un señor de los pies a la cabeza.

A José el vino le corre por las venas y lo lleva dentro de la cuna. Perteneciente a una de las grandes sagas familiares del vino en España desde hace más de un siglo, se ha labrado su posición a golpe de cincel, dedicación, pasión, sacrificio y, claro está, de estar 24/7. Con Bodegas Cepa 21 puede decir victorioso que ha conseguido ser único en su categoría y liderar un proyecto rompedor en Ribera del Duero. Ahí es ná. Con una agenda frenética, su don de gentes y su carisma le ha posicionado como ese indispensable de todos los eventos de nivel que se precie, eso sí, acompañado siempre por sus vinos. Faltaría más. José Moro es uno de los referentes indiscutibles del sector enológico de España. En Cepa 21 ha imprimido todo su conocimiento y pasión en lo que comenzó casi como una aventura personal y hoy es un exitoso proyecto de gran envergadura empresarial.

Situada en Castrillo de Duero (Valladolid) Cepa 21 elabora vinos donde la frescura y la calidad son los verdaderos protagonistas. Todos los elementos que intervienen en la vinificación son cuidados con detalle: desde la orientación de las parcelas hasta la selección de la uva. Por su situación geográfica, domina un paisaje de 150 hectáreas de viñedo propio plantadas con cepas centenarias de la variedad tinto fino. una de las más puras del clon tempranillo. Suelos propios de Ribera del Duero, altitudes y pendientes y una filosofía de trabajo basada en una viticultura responsable dan como resultado vinos con toda la tipicidad de Ribera, eso sí, con el sello de calidad del gran José Moro. Son cinco referencias: Cepa 21, Malabrigo, Horcajo, Hito e Hito Rosado; cada una con una personalidad arrolladora. Y en eso tiene mucho que ver su creador.

«No hay un final. No existe un principio. Solamente existe una infinita pasión por la vida». Esta frase, del director italiano Federico Fellini, podría aplicarse perfectamente a todo aquello que compete a la trayectoria y a la carrera de José Moro, José Moro, primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación, es, ante todo, un trabajador incansable. Premio Ponce de León al Ejecutivo del Año 2020 otorgado por la Cámara de Comercio de EE.UU. y Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo 2021 otorgada por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, coloca en el centro de todos sus logros el esfuerzo y la importancia de rodearse de un equipo ganador y de confianza, que disfruta cada día con algo que, más que una profesión, es una manera de vivir. Uno de los últimos reconocimientos que ha recibido, el premio a mejor CEO del año en la XXIII edición de los Best!N Food, los únicos premios de marketing alimentario que se conceden en España. Se trata de una distinción a su labor de promoción y puesta en valor de

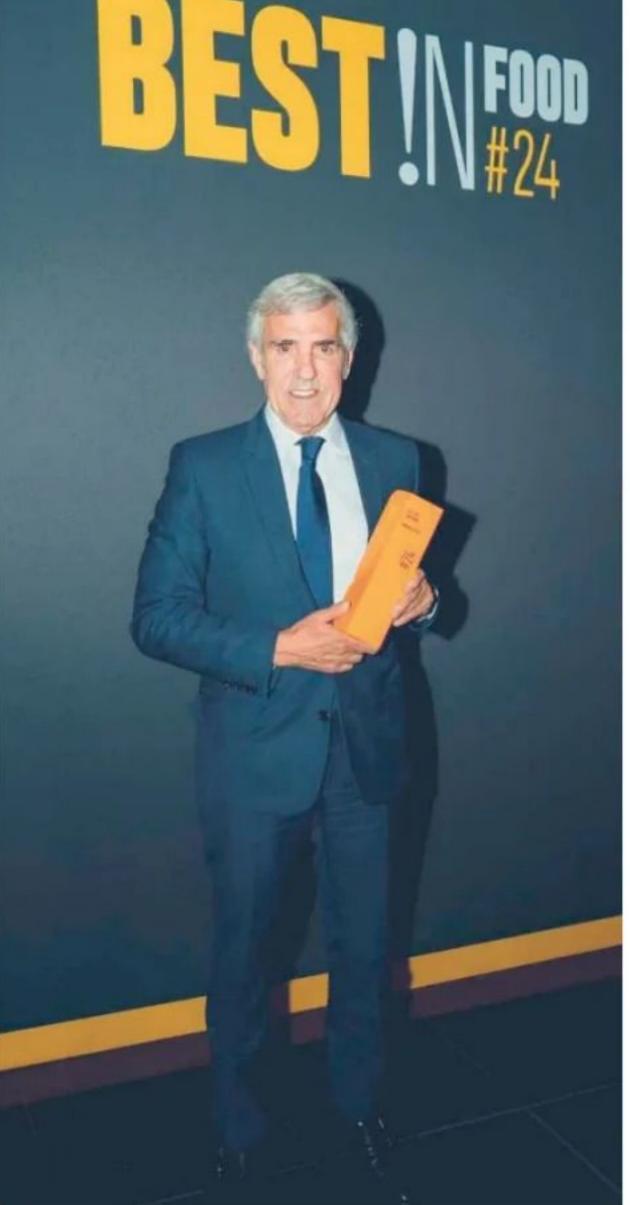



sus vinos, a su apuesta por una comunicación diferenciadora, a su carácter innovador y a su capacidad de liderazgo; cualidades que han generado crecimiento de marca y revertido en la notoriedad de la compañía. Genio y figura. Este 2024 está siendo un año imparable, pero es que ya venía de un camino plagado de éxitos. Hoy en día, Cepa 21 se encuentra en una etapa inmejorable y llena de potencial, plenamente asentada tras celebrar, el pasado diciembre,

José Moro recoge el galardón Best In Food 2024

su 21 aniversario en una multitudinaria fiesta en el Palacio de Cibeles de Madrid. En este encuentro, al que acudieron más de 600 personas (actores, personalidades de la cultura y la comunicación, etc.), también presentó la nueva imagen de sus vinos, fiel reflejo de su filosofía. Una vez más, Cepa 21 se colocó en el epicentro del glamour y en las manos de grandes personalidades de nuestro país que no dudaron en brindar con los vinos de José Moro y convertirse en prescriptores de la marca. Algo que también quedó patente este año con su participación en los Premios Goya, que tuvieron lugar en Valladolid. Cepa 21 fue la bodega oficial del visionado más glamuroso de la noche del cine español, Bululú, organizada por Orson Salazar, marido de Paz Vega junto a la agencia ELM Producciones de Estefanía Luyk; el evento más mediático y que congregó a un mayor número de actores y personalidades. Entre sus últimas y exclusivas reuniones petite comité, una cata en Totó -sí, ese restaurante de moda en el que hay que dejarse ver-, donde tuve el privilegio de asistir atónito a ese hechizo y atmósfera mágica que crea Moro en cada reunión y, como no, disfrutar a lo grande de las nuevas añadas de sus hijos vinícolas.

Pero no todo son fiestas, brillo, glamoury famosos. El compromiso de Cepa 21 y de José Moro va más allá. Desde hace varios años, elbodeguero participa activamente de las iniciativas impulsadas por el Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. Es por ello, que Bodegas Cepa 21 ratificó hace unos días su compromiso con Mensajeros de la Paz en una colaboración en favor del programa de acompañamiento social y laboral de la asociación; se trata de una iniciativa que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad a reinsertarse en la sociedad y a acercarse al mercado laboral. Esta alianza se presentó en la madrileña Iglesia y Centro Social de San Antón, en un encuentro en el que José Moro y el Padre Ángel compartieron experiencias y ofrecieron consejos sobre empleabilidad a los asistentes; tras el coloquio, ambos entregaron cafés y bocadillos solidarios a personas sin hogar en la parroquia.

Grandes éxitos que exigen brindar con un gran vino. Ya saben con cuál brindo yo. ECONOMÍA 29

| LA BO      | OLSA              |        |                 |         |                    |                  |                     |        |                   |        |                 |                    |               |                     |               |                   |             |
|------------|-------------------|--------|-----------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid | 1      | CAC 40<br>París |         | TSE 100<br>Londres | DAX<br>Fráncfort | OOW JON<br>Nueva Yo |        | NASDA<br>Nueva Yo | 67.    | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent   | 0             | EURÍBOR<br>12 meses |               | ORO<br>Dólar/onza |             |
| Cotiz.     | 11.056,40         |        | 7.570,20        |         | 8.205,11           | 18.067,91        | 38.834,86           |        | 19.908.86         |        | 38.570,76       | 85,31              |               | 3,6                 |               | 2.331,31          | Cotiz.      |
| Día        | -0,10%            |        | -0,77%          | ▼       | 0,17%              | -0,35%           | FESTIVO             |        | FESTIVO           |        | 0,23%           | -0,02 %            | $\overline{}$ | -0,77%              | $\overline{}$ | 0,08%             |             |
| Año        | 9,45%             |        | 0,36%           |         | 6,10%              | 7,86%            | 3,04%               |        | 18,32%            |        | 15,26%          | -0,02%             |               | 2,48%               |               | 12,93%            | Año         |
| IBEX 35    |                   |        |                 |         |                    |                  |                     |        |                   |        |                 |                    |               |                     |               |                   |             |
|            | Última            |        | - 1             | Ayer    |                    |                  | Última              |        | -                 | yer    |                 |                    | Última        |                     |               | Ayer              |             |
|            | Cotización        | % Dif. | Máx.            | Min.    | Volumen €          |                  | Cotización          | % Dif. | Máx.              | Min.   | Volumen €       |                    | Cotización    | % Dif.              | Máx.          | Min.              | Volumen €   |
| ACCIONA    | 111,400           | -1,24  | 112,700         | 111,300 | 9.220.504          | CELLNEX          | 31,310              | -2,13  | 32,010            | 31,280 | 116.212.499     | LOGISTA            | 26,720        | 0,45                | 26,740        | 26,480            | 2.280,718   |
| ACCIONA EN | NERGÍA 19,920     | -1,58  | 20,520          | 19,810  | 6.046.533          | ENAGAS           | 14,340              | -0,49  | 14,480            | 14,280 | 11.265.058      | MAPFRE             | 2,172         | 0,09                | 2,178         | 2,154             | 2.853.227   |
| ACERINOX   | 9,950             | 0,25   | 9,980           | 9,920   | 3.768.781          | ENDESA           | 18,890              | 0,72   | 18,890            | 18,660 | 79.118.496      | MELIA HOTELS       | 7,510         | -1,05               | 7,600         | 7,500             | 1.565.782   |
| ACS        | 39,360            | -0,66  | 39,820          | 39,360  | 13.126.779         | FERROVIAL        | 36,380              | 0,06   | 36,500            | 36,200 | 62.662.977      | MERLIN             | 10,520        | -1,96               | 10,770        | 10,510            | 6.476.559   |
| AENA       | 185,800           | 0,49   | 186,200         | 184,400 | 19.194.909         | FLUIDRA          | 21,640              | -0,09  | 21,880            | 21,620 | 4.115.129       | NATURGY            | 20,300        | -1,26               | 20,780        | 20,300            | 18.932.882  |
| AMADEUS    | 63,000            | -0,03  | 63,860          | 62,800  | 35.798.835         | GRIFOLS-A        | 8,688               | -5,54  | 9,278             | 8,480  | 45.881.165      | RED ELECTRICA      | 17,330        | 0,93                | 17,330        | 17,140            | 107.221.560 |
| ARCELORMI  | TTAL 22,000       | -0.36  | 22,340          | 21,990  | 1.984.406          | IBERDROLA        | 11,990              | -0,79  | 12,125            | 11,965 | 143.109.029     | REPSOL             | 14,565        | 0.45                | 14,665        | 14,535            | 28.810.996  |
| B. SABADEL | L 1,782           | 0,82   | 1,795           | 1,756   | 17.246.036         | INDITEX          | 46,880              | 0.04   | 47,100            | 46,510 | 166.421.874     | SACYR              | 3,324         | -1,13               | 3,350         | 3.3               | 3.903.475   |
| B. SANTAND |                   | -0,01  | 4,488           | 4,417   | 191.528.600        | INDRA            | 20,620              | 1,48   | 20,760            | 20,420 | 6.957.451       | SOLARIA            | 11,850        | -1,09               | 11,900        | 11,620            | 9.778.012   |
| BANKINTER  |                   | 1,71   | 7,886           | 7,682   | 55.124.898         | INMOEL COLONIA   |                     | -7,52  | 5,815             | 5,565  | 4.957.911       | TELEFONICA         | 3,998         | -0,03               | 4,014         | 3,978             | 43.096.064  |
| BBVA       | 9,250             | 0,30   | 9,332           | 9,176   | 80.687.630         | IAG              | 2.015               | 1,41   | 2,028             | 1,990  | 17.560.726      | UNICAJA            | 1,268         | 1,85                | 1,278         | 1,235             | 4.757.456   |
| CAIXABANK  |                   | 1,00   | 5,070           | 4,970   | 33.238.403         | LAB. ROVI        | 85,000              | -0,23  | 85,400            | 84,250 | 4.057.781       | NATIONAL PROPERTY. |               |                     | 4-0.4         |                   |             |

#### **Empresas**



Motor

## La producción de coches eléctricos se hunde un 31%

Las cifras denotan una demanda de compradores aún muy débil

Carlos de Miguel. MADRID

Durante el pasado mes de mayo las fábricas españolas redujeron su producción de vehículos electrificados en un 31,1% según los datos de la asociación de fabricantes Anfac. El fin del ciclo de vida de algunos modelos y el ajuste en las cadenas de producción de nuevos vehículos electrificados en las fábricas ha conllevado que en mayo se hayan fabricado un total de 23.122 vehículos electrificados, lo que representa una importante caída de un tercio de la producción con respecto a mayo del año pasado. Los eléctricos puros BEV e híbridos enchufables PHEV sumaron un total de 21.606 unidades, lo que significa un descenso del 21,2% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Ahora representan el 9,3% de la producción, es decir, 4,2 puntos menos respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado anual, los vehículos electrificados, es decir, incluidos los híbridos autorecargables, solo representan el 10,9% del total de la producción. Una proporción que supone una disminución del 14,7% con respecto a los cinco primeros meses del 2023.

Esta situación ha provocado la preocupación por parte de los fabricantes, que hacen una vez más un llamamiento al Gobierno para actuar en los programas de descarbonización. A este respecto, José López Tamal, el director general de Anfac, insistió en que «estamos a un mes de que se agote el plazo del plan Moves y no sabemos si habrá continuidad en las ayudas a partir del 31 de julio. Necesitamos con urgencia ayudas directas a la compra que incentiven al ciudadano y empresas, y abandonar la cultura de la penalización».

Para el directivo de la asociación de fabricantes «es necesario

23.122

vehículos electrificados salieron de las cadenas de producción durante el mes de mayo Las fábricas españolas produjeron 249.515 vehículos en mayo

que el cliente vea atractiva la compra de estos vehículos y, en este momento, hay mucho ruido no solo en contra de los eléctricos sino de cualquier tipo de vehículos. Esto provoca una mayor confusión si cabe en los ciudadanos y retrasa la decisión de compra de un vehículo nuevo con lo que la edad media del parque móvil sigue subiendo por encima de los 14,2 años. Al final de este proceso, ni reforzamos la industria ni bajamos las emisiones. Está claro que algo no se está haciendo bien».

Por lo que respecta a la producción total de automóviles en España, durante el pasado mayo se han fabricado un total de 249.515 vehículos lo que supone una leve caída del 0,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Pese a ello, la producción de vehículos mantiene un ritmo positivo con volúmenes similares a los de hace un año, ya que en los cinco primeros meses del año han salido de las cadenas demontaje un total de 1.1113.246 unidades, lo que significa un aumento del 2,9% frente al periodo enero-mayo de 2023. Pero hay que señalar que la producción anual todavía se sitúa un 14,6% por debajo de las cifras registradas en 2019.

En cuanto a las exportaciones, en mayo se han enviado fuera de nuestras fronteras un total de 221.354 coches, es decir, solo un 0,3% más que en mayo de 2023. El acumulado anual presenta un incremento del 1,1% hasta contabilizar 983.338 unidades. La mayoría de las ventas, concretamente el 93,5%, se vendieron en otros países de Europa.

El sindicato Satse alerta de una cifra récord. Lejos de ofrecer soluciones, la ministra de Sanidad, Mónica García, responde que este dato es una «mala noticia» que no se arregla «echando la culpa al ministerio»

## Más de 10.000 camas de hospital cerrarán en verano

A. Abizanda, MADRID

a falta de camas hospitalarias en verano es una tendencia al alza que se observa en España desde 2022. Este año la cifra, lejos de reducirse, está previsto que alcance un nuevo récord: al menos hasta 10.463 camas hospitalarias cerrarán en los meses estivales, según denunció ayer el sindicato de Enfermería Satse. A este número hay que sumar además los datos de la Comunidad de Madrid, que todavía no ha proporcionado las cifras del cierre de camas. Por tener un dato estimado, esta región cerró el año pasado 1.800 camas durante julio y agosto, mientras que en el conjunto del país la falta de personal hospitalario ascendió a un total de 9.809 profesionales, informa Efe.

Satse lamentó que, pese a sus anteriores denuncias, las administraciones –tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías de las comunidades autónomas– «no llegasen, tampoco este año, a un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acabar con los problemas de la sanidad en los meses de verano», que en su mayor parte se producen debido a las vacantes por vacaciones y a las bajas por enfermedad entre los profesionales sanitarios.

La organización reprochó también a Sanidad y a las comunidades que se hayan enzarzado en lanzarse críticas unos a otros, en función de su ideología, sin buscar sinergias o puntos en común para arreglar el problema.

En este sentido, la ministra Mónica García, calificó de «mala noticia» el cierre de camas en los hospitales españoles previsto por Satse, aunque lejos de ofrecer soluciones desde su departamento, declaró que esta cuestión no se arregla «echando la culpa al ministerio». Y, lejos de ejercer la autocrítica, puso la lupa sobre las comunidades: «No se abren camas ni poniendo parches ni echando balones fuera. Se abren haciendo planes estructurales, poniendo los recursos al servicio de la demanda de los ciudadanos», manifestó, informa Servimedia.

Por último, zanjó la cuestión al indicar que «vamos a respetar siempre las competencias de las comunidades autónomas y las vamos a ayudar a hacer planes estructurales que reviertan esta situación», ala vez que ofreció una solución «abstracta» desde su departamento: «Seguir trabajando para tener los recursos dimensionados a las necesidades de la población, y ahora mismo no lo tenemos así en nuestro Sistema Nacional de Salud», concluyó.

#### Cierres de hasta el 50%

Según los datos facilitados por Satse, el porcentaje de personal que no se sustituirá este verano llegará hasta el 40-50% en el caso de alguna comunidad autónoma. «Una realidad que repercute negativamente en la atención a las personas y también en la salud de los profesionales», añade. Al respecto, el sindicato apuntó que «los porcentajes de sustitución del personal no son datos absolutos, pues se ven 'maquillados' precisamente por ese cierre de camas y servicios, que en realidad tiene como objetivo ahorrarse sustituciones moviendo al personal de un servicio a otro».

Satse destaca que el cierre de camas disponibles para el conjunto de la población durante la épo-

#### Mónica García vuelve a vender humo

La portavoz del

Gobierno, Pilar Alegría, anunció ayer en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha dado luz verde a la distribución de 68 millones de euros a las comunidades autónomas para ampliar la cartera de salud bucodental, «Desde la puesta en marcha de este plan, en el año 2022, e incluyendo la cantidad destinada en estos presupuestos, las comunidades han dispuesto de una inversión total de 180 millones de euros». Sin embargo, lo que Sanidad «vende» como una novedad, no es tal. Así lo señaló la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Fátima Matute, quien destacó que «la ampliación anunciada ayer se produjo en 2022, y la aprobó la anterior ministra de Sanidad, Carolina Darias. Además, el dinero que dice que aporta es el mismo que ya anunció su predecesor, José Miñones, en noviembre de 2023, y no ha aumentado desde 2022». «Mónica García vende humo una vez más», afirmó.

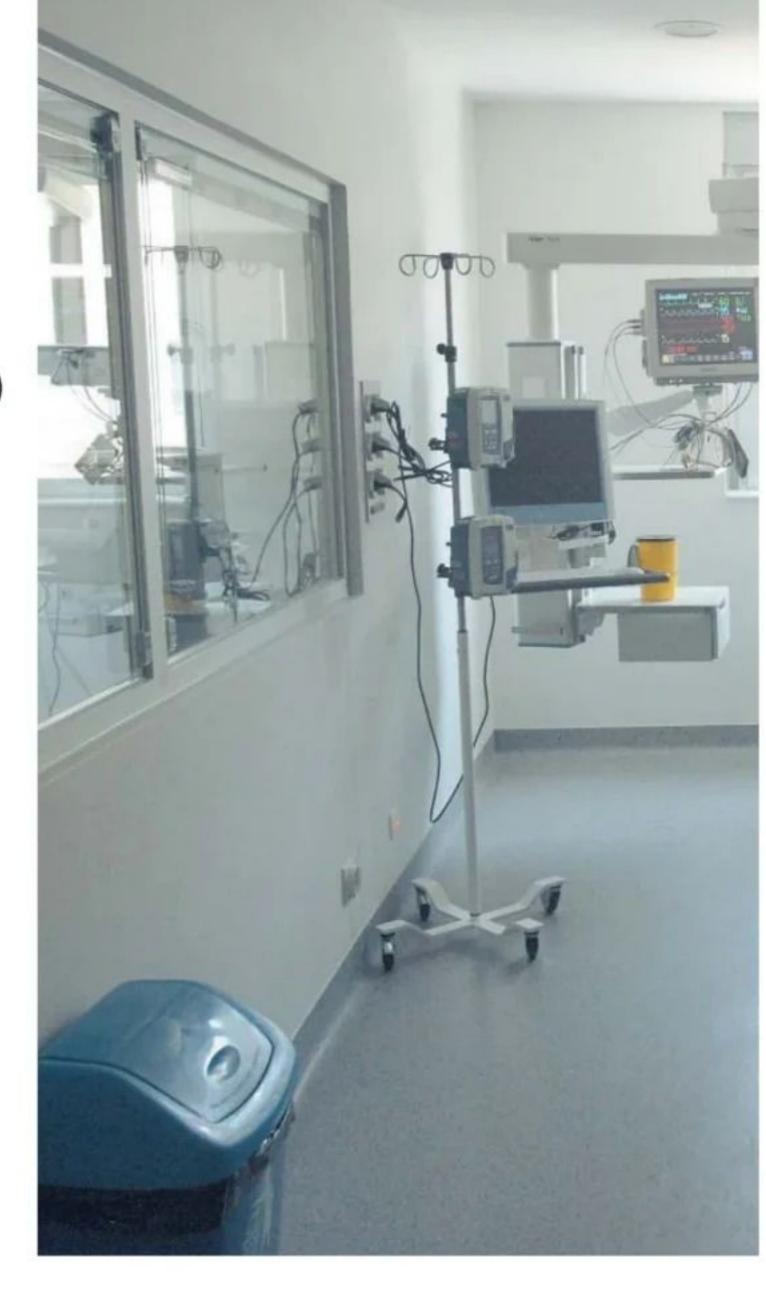

ca estival es una práctica habitual de todas las administraciones sanitarias, donde no se reemplaza al personal que se va de vacaciones, lo que conlleva una gran sobrecarga laboral.

Pero, aparte de lo anterior, considera «preocupante» la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales. El sindicato denuncia asimismo que el porcentaje de personal de enfermería que no se sustituye alcanza también cifras preocupantes.

Por comunidades autónomas y según los datos recabados por la organización, en Andalucía cerrarán unas 2.500 camas; en Cataluña, 2.079 y 1.002 en la Comunidad Valenciana.

El cierre de camas en el País Vasco este verano ascenderá a 974, 784 en Galicia, 617 en Extremadura y 600 en Aragón. En lo que respecta a Castillay León, la previsión de cierre es de 500 camas y otro tanto en Asturias (490). Finalmente, en Murcia se espera el cierre de 300 camas hospitalarias entre julio y agosto; en Castilla-La Mancha (192), en Baleares (143) y en Navarra, un mínimo de 106.

Canarias contará en verano con 70 camas menos, 54 en La Rioja y 52 cerradas en Cantabria.

El sindicato ha denunciado la falta de transparencia y las dificul-

SOCIEDAD 31



La tendencia al cierre de camas hospitalarias públicas es ascendente desde el año 2022

tades para conseguir la información por parte de gerencias y centros, e insistió en que la cifra global será más elevada, especialmente cuando se conozca el dato de la Comunidad de Madrid.

La tendencia al cierre de camas hospitalarias públicas por falta de personal es ascendente desde el año 2022, cuando quedaron fuera de servicio 8.594 camas en el conjunto del Estado.

#### Sin especialistas en Primaria

Las denuncias sobre la previsible falta de personal en hospitales este verano se suman a las ya anunciadas en Atención Primaria. En este sentido, la consejera vasca de SaPaís Vasco culpa al Gobierno de la falta de especialistas en Atención Primaria en su comunidad

Satse juzga «preocupante» la suspensión de consultas, pruebas e intervenciones lud en funciones, Gotzone Sagardui, advirtió ayer de que la prestación sanitaria en País Vasco, «al igual que en otras comunidades autónomas y países de Europa, se enfrenta a un problema estructural que tiene difícil solución a corto plazo».

La consejera trasladó este miércoles a alcaldes de su comunidad que si las plazas en Medicina de Familia y Pediatría no se cubren o el personal, «en el ejercicio de su derecho, elige otros destinos, no es por una mala planificación del Departamento de Salud», sino debido a la «dificultad» para disponer de especialistas, competencia del Ministerio de Sanidad.

### En España nacen 33.364 niños menos que hace una década

Hasta abril se han registrado 104.375 nacimientos, un 24,3% menos que hace diez años

Ana García, MADRID

La natalidad en España se ha reducido notoriamente en los últimos diez años. Así lo demuestran los datos publicados en el día de ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que en la actualidad nacen 33.364 niños menos que en 2014.

Según estos datos, en España se produjeron 104.375 nacimientos entre enero y abril de este año. Si bien esta cifra supone un aumento del 1,2% respecto a la obtenida en 2023, al comparar estos datos con los números de hace una década, el descenso es del 24,3%, lo que se traduce en 33.364 nacimientos menos.

Así pues, mientras que el año pasado se produjeron 103.096 nacimientos desde enero hasta abril, en 2022 la cifra fue de 105.362; en 2021, 104.650; en 2020, 113.987; en 2019, 116.891; y en 2014, 138.039.

#### Madres más mayores

Respecto a la edad a la que las mujeres apuestan por la maternidad, continúa la tendencia que se inició en 2020: aumenta el número de mujeres mayores de 40 que tienen hijos, mientras que las madres de entre 30 y 39 años descienden. En abril de 2014, 22.706 mamás tenían más de 30 años y menos de 40, una cifra que este año, para el mismo rango de edad, se ha reducido hasta las 15.933.

#### Andalucía, a la cabeza

Las cifras por comunidades autónomas señalan que hasta abril de este año, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid se situaron a la cabeza en natalidad, con 19.626, 17.875 y 17.165 natalicios, respectivamente.

Al recopilar los datos que estas comunidades obtuvieron en años anteriores, se observa nuevamente un descenso. En los cuatro primeros meses de 2016, por ejemplo, Andalucía alcanzó los 25.789 nacimientos, aproximadamente 6.000 más que en 2024. Lo mismo ocurre con Cataluña y Madrid, que respecto a 2016 han sufrido un descenso de 4.385 y 3.299, respectivamente.

Las comunidades en las que menos hijos se tienen, al menos hasta el cuarto mes de este año, son La Rioja, Cantabria y Navarra, donde hasta abril nacieron 686, 1.073 y 1.457 bebés, respectivamente.

Todas estas regiones también han empeorado sus datos de natalidad en comparación a años atrás. Hasta abril de 2016 en Cantabria, por ejemplo, habían nacido 1.389 personas, 316 más que este año.



En España cada vez hay menos madres y son más mayores

32 SOCIEDAD

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## «Mientras haya heroína, el fentanilo carecerá de mercado en España»

Una investigación de Sanidad descarta que podamos sufrir una crisis sanitaria similar a medio plazo a la de EE UU

Marta de Andrés. MADRID

España no sufrirá una crisis de salud pública por el fentanilo, como sí sucede en Estados Unidos desde hace años, porque carece de mercado y de demanda, ya que éste está cubierto por la heroína.

Así lo ha determinado el estudio «Fentanilo en España: evidencias, percepciones y realidades», realizado por Episteme Social, entidad especializada en investigaciones sociales, y financiado por el Ministerio de Sanidad. En palabras del autor del análisis, David Pere Martínez-Oró, «mientras haya heroína, el fentanilo carecerá de mercado y de demanda». Además, a su juicio, los traficantes asiáticos de drogas prefieren vender el fentanilo y sus precursores «a los cárteles mexicanos para abastecer el mercado norteamericano».

#### Factores «protectores»

El estudio, el primero de estas características realizado en España sobre la potencial amenaza que supone el fentanilo, pone sobre la mesa una serie de factores «protectores» que nos mantienen fuera de la debacle que esta droga está causando en Norteamérica

Estos son la persistencia de la oferta de heroína procedente de Afganistán –a pesar de la prohibi-



Un consumidor en Sierra Leona

ción de este cultivo por parte de los talibanes- el retroceso de los fentanilos en favor de los nitazenos -hasta 50 veces más potentes y cuya presencia no se vislumbra en España en el corto plazo- y la «robusta red española de atención a las adicciones», según señaló Martínez Oró.

A diferencia de EE UU, la red española de tratamiento a las drogodependencias cuenta con una 
amplia oferta de recursos y programas para atender a las personas 
con problemas de consumo de 
drogas, especialmente con metadona y también buprenorfina, lo 
que supone «un factor de protección», añadió.

Elinforme argumenta, además, que aunque Afganistán redujese su producción de heroína a cero, las existencias disponibles de cosechas anteriores permitirían abastecer a Europa durante años, y que España sería uno de los últimos países en quedarse sin esta droga porque es el que la paga más cara al por mayor.

#### Presencia testimonial

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga, Joan Ramón Villalbís, por su parte, detalló que, del millar de fallecimientos por reacción aguda a las drogas registrados el pasado año en España, sólo en una veintena se enconEspaña, uno de los últimos países en quedarse sin heroína porque es el que más la paga al por mayor

La presencia de fentanilo es testimonial, aunque puede haber cambios en el medio plazo traron rastros de fentanilo. Por ahora, su presencia en España como sustancia ilegal sigue siendo testimonial, aunque podrían producirse cambios en el corto-medio plazo.

#### Nitazenos, la gran amenaza

De lo que sí alerta el informe es de la irrupción de los nitazenos, sustancias sintéticas potentes, a menudo vendidas de manera engañosa y medicamentos, que «han desplazado a los fentanilos en los mercados internacionales de drogas». «Hemos puesto demasiada atención en el fentanilo pero es la metanfetamina la sustancia que actualmente representa la mayor amenaza», destacó el autor del informe.

De hecho, los nitazenos están calando fuerte en Europa, donde el «policonsumo» se ha vuelto común. Así lo advertía hace unos días el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (Emcdda), que señalaba que la disponibilidad de sustancias en el continente «sigue siendo alta».

En 2023, seis de los siete opioides sintéticos reportados por primera vez al Sistema de Alerta Temprana de la UE fueron nitazenos, el número más alto registrado en un solo año. Algunos de estos podrían ser mil veces más potentes que la morfina y de 10 a 40 veces más potentes que el fentanilo, según análisis de laboratorio.

#### No aparecen post mortem

Además, se asociaron con un aumento considerable de muertes en Estonia y Letonia, así como con episodios de intoxicación en Francia e Irlanda. El Emcdda alertó también de que los nitazenos y sustancias similares pueden no ser detectados en análisis toxicológicos post mortem rutinarios en ciertos países, lo que podría llevar a subestimar la cantidad de muertes relacionadas.

### Cerrado un laboratorio itinerante de «meta»

La operación
«Heisenberg VICabarna»
desmanteló la
sofisticada red

R. S. MADRID

La Guardia Civil ha desmantelado uno de los más sofisticados laboratorios de elaboración de drogas sintéticas descubiertos en España, capaz de sintetizar entre 5 y 10 kilos diarios de metanfetamina y que incluso era itinerante y se desplazó desde León hasta Cataluña, donde ha caído finalmente. En la operación «Heisenberg VI-Cabarna», en referencia al protagonista de la serie televisiva «Breaking Bad», desarrollada en Cataluña, País Vasco,

Leóny Cantabria, y que se inició en febrero del pasado año, la Guardia Civil ha detenido a diez personas. La investigación ha sido compleja porque se producían cambios en la ubicación del laboratorio, con distancias de más de 600 kilómetros, ya que se trasladó de Derio (Vizcaya) a Valencia de Don Juan (León) y finalmente a Granollers, donde se desmanteló finalmente.

Este laboratorio podía sintetizar entre 5 y 10 kilos diarios de metanfetamina, con lo que podía haber alcanzado una producción final de una tonelada y media de droga. La Guardia Civil se ha incautado de 790 litros de metanfetamina en distintas fases de solidificación y cristalización, 70 kilos de metanfetamina cristal y cerca de dos toneladas de precursores de esta droga.

Los detenidos, todos ellos de nacionalidad española y que se encuentran ya en prisión, fueron arrestados. Cuatro de ellos en Vizcaya, otros cuatro en Barcelona y dos en León.

La organización desarticulada tenía establecido su centro de operaciones en la comarca catalana del Vallés, tanto para la producción como para la distribución en zonas de Alicante, Vizcaya, Valenciay Andalucía, así como en varios países de la UE. Entre otros destinos, la droga se distribuía entre las fiestas «rave» de la costa levantina.

La investigación comenzó en febrero del año pasado cuando los agentes detectaron a un residente de Vizcaya que habitualmente recibía cantidades de droga que le eran entregadas por el transportista de una organización criminal asentada en Barcelona.

SOCIEDAD 33

## Universidades madrileñas y catalanas, las más caras

Navarra registra la mayor tasa de ocupación de plazas universitarias (98,8%) y Canarias, la menor (71,2 %)

#### J. Carabaña. MADRID

Los precios públicos por alumno más elevados entre las universidades españolas corresponden a Madrid y Cataluña, y los más reducidos a Galicia, Andalucía y Canarias, mientras en Navarra se registra la mayor tasa de ocupación de plazas universitarias (98,8%) y en Canarias la menor (71,2%).

Estos datos aparecen en el informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024», que también indica que los mayores porcentajes de alumnas se dan en Baleares, Canarias y Murcia (57-59%) o que los estudiantes más jóvenes se encuentran en País Vasco, Navarra y Aragón (64-69% en la edad típica universitaria).

Esta radiografía del sistema de educación superior recoge que en el curso 2021-2022 se graduó en Madrid el 24,3% del total de egresados de las universidades presenciales españolas, en Cataluña lo hizo el 16,8%, en Andalucía el 15,6% y en la Comunidad Valenciana el 10,9%. Señala las comunidades donde hay más alumnos internacionales respecto al total de estudiantes son Navarra (20,4%), Cantabria (13,5%), Castilla y León (12,8 %) y Cataluña (12,7%).

El análisis de la Fundación CYD muestra la diversidad de preferencias a la hora de cursar estudios universitarios. Por ramas de enseñanza, las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas superan el 40% en Madrid y Castilla y León; las de Ingeniería y Arquitectura el 33% en Cantabria y Asturias; las de Artes y Humanidades el 20% en La Rioja; las de Ciencias de la salud el 22,3% en Murcia; y las de Ciencias

el 24,4% en La Rioja. El mayor porcentaje de titulados en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se registra en Asturias (29,5%), seguida por el País Vasco (29,3 %), Galicia (26,1%) y Cataluña (25,5%).

Las tasas más altas de rendimiento de los alumnos de grado -el porcentaje de créditos aprobados respecto alos matriculados-se dieron en Navarra, Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana (valores del 81 al 87%).

Y en cuanto a la tasa de idoneidad –el porcentaje de titulados en grados de cuatro cursos en el tiempo teórico estipulado–, se dan en Navarra (54,4%), País Vasco (49,1%) y Cataluña (46,9%), también en este aspecto, como en el anterior, con la mujeres por encima de los hombres.

En cuanto al profesorado, el mayor porcentaje de mujeres se da en Aragón (48,3%), País Vasco (47,8%) y La Rioja (47%); la mayor proporción de extranjeros se registra en Navarra y Cataluña (6-7%); y la edad media más elevada se encuentra en Galicia, Canarias, Asturias y Extremadura.

Los territorios con más gasto en I+D interna en porcentaje del PIB fueron, en 2022, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia y esta última, junto con Madrid y Castilla y León, copaban las tres primeras posiciones en investigadores por habitante.

Los mayores porcentajes de contratados indefinidos se daban en informática, ingeniería, industria y construcción, y negocios, administración y derecho. En trabajo a tiempo completo destacaban informática, ingenierías y sector primario y veterinaria.

Los titulados desempeñando trabajos acordes con su titulación (es decir, no sobrecualificados) eran mayoritariamente de los ámbitos de salud, sector primario y veterinaria e ingenierías.

Los valores más elevados de base media de cotización anual por un trabajo a tiempo completo (superiores a los 30.000 euros brutos anuales) se daban en informática, salud e ingenierías.



Instalaciones de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona

#### Reforma inacabada

## Alta temporalidad y precariedad laboral de los profesores universitarios

▶El Gobierno y las comunidades autónomas, salvo Baleares, aprobaron ayer incorporar 5.636 nuevas plazas de profesorado ayudantes doctores en las universidades públicas durante los próximos seis años. La Conferencia General de Política Universitaria no logró acordar de qué forma se sumarán las comunidades a este programa, lo que harán después a través de convenios bilaterales. Este curso académico entrante, el Ministerio de Universidades financiará todas las plazas, y los campus tendrán que ofertar estas nuevas

contrataciones antes de septiembre, siempre que la comunidad sufrague parte de las mismas. Se trata de un intento de acabar con la alta temporalidad y precariedad laboral del profesorado universitario. Por ejemplo, uno de cada dos tiene contrato temporal. La reforma universitaria obliga a rebajar el número de horas lectivas de los profesores asociados (de 180 a 120 horas) y de los actuales ayudantes doctores (de 240 a 180 horas). Las horas que se quedan sin cubrir son las que ahora deberán ser cubiertas por los nuevos docentes.

34 SOCIEDAD

Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### **Píldoras**

#### Bruselas sugiere a España más inversiones por la sequía

S. S. MADRID

La Comisión Europea instó a España a realizar «más esfuerzos» para afrontar la escasez de agua que sufre el país a través, por ejemplo, de inversiones para mejorar las infraestructuras, la depuración de aguas, impulsar su reutilización y cerrar fugas en las redes.

La sugerencia forma parte del conjunto de recomendaciones económicas del Ejecutivo comunitario, en el que Bruselas señala que España «afronta desafíos adicionales relacionados con una significativa y creciente situación de escasez y estrés hídrico».

El texto avisa de que las emergencias por sequía aumentan en frecuencia y «ya no solo se limitan a los meses de verano», por lo que «anticiparse y gestionar los efectos adversos del cambio climático (...) es un reto central» para el país, que, añade, es «uno de los más afectados».

Este hecho, señalan los servicios económicos de la Comisión, puede afectar negativamente a la sociedad y la biodiversidad, pero también a las finanzas públicas y a la competitividad de la economía española. «Aunque el plan de recuperación y otros fondos de la UE incluyen medidas para mejorar la situación del sector del agua en España, son necesarios más esfuerzos, especialmente en la gestión sostenible del agua», remarca el documento. Así, Bruselas recomienda aumentar las inversiones en infraestructuras hídricas, especialmente en el sector agrícola que es «el principal consumidor de agua».

También cree que España debería mejorar la recogida y depuración de aguas residuales, impulsar su reutilización y abordar las filtraciones en algunas redes, así como «aumentar el uso de cultivos resistentes al clima», reforzar la supervisión y prevención de inundaciones y restaurar el cauce de los ríos.



Un hombre se refresca en una fuente en Córdoba

#### Tiempo

### Amenaza de un verano, que empieza hoy, muy caluroso

La Aemet prevé que se sitúe en los primeros puestos de los más cálidos registrados hasta la fecha

S. S. MADRID

Tras la octava primavera más cálida del siglo XXI, el verano, que comienza hoy a las 22:51 hora peninsular, todavía con frío y lluvia por el paso de una dana, se prevé muy caluroso en toda España y podría estar entre el 20% de los más cálidos registrados hasta la fecha.

Con respecto a las precipitaciones, el próximo trimestre podría ser más seco de lo habitual, especialmente en el norte e interior de la península, adelantó ayer Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), quien ha advertido de que el pronóstico respecto a las lluvias estivales hay que tomarlo con «cautela».

Del Campo considera que el verano que empieza hoy «no acaba de arrancar», aunque el viernes se notará ya un «escalón» con temperaturas más normalizadas para la época, frente a estos días tan fríos.

Por temperaturas, la última primavera normal fue la de 2021, y la última muy fría la de 2018; «desde entonces no ha habido ni una sola estación ni fría, ni muy fría», todas cálidas o extremadamente cálidas.

La primavera de 2024 -entre el 1 demarzo y el 31 de mayo-fue cálida en el conjunto del país, con una temperatura de 13,1 grados, lo que supone 0,7 grados más que la media de referencia, 1991-2020.

Ha sido la octava primavera más cálida del siglo actual y la

Ha sido la octava primavera más cálida del siglo XXI pese a los periodos de lluvias décima desde el inicio de la serie en 1961, incidió el portavoz, quien resaltó que «ocho de las diez primaveras más cálidas se han registrado desde el año 2006».

La primavera fue muy cálida en la mayor parte de las regiones mediterráneas, y entre cálida y normal en el resto de la España peninsular, aunque fue fría en puntos del interior de Galicia y del noroeste de Castilla y León; En Baleares fue muy cálida, mientras que en las Canarias, cálida o extremadamente cálida.

Por meses, marzo fue cálido, abrilmuy cálido y mayo, normal; En general, fueron frecuentes los episodios de temperaturas superiores a las normales y se llegaron a superar en estaciones principales los 39 grados a finales de mayo, con algunos récords absolutos para la primavera, como en Tenerife sur o Tortosa (Tarragona).

A la par, hubo también episodios fríos destacados, como el de comienzos de marzo, con importantes heladas en capitales de provincia, sobre todo en Burgos o Soria, donde se llegó a 4 grados bajo cero.

Como efemérides de temperatura media más alta registrada en esta primavera entre estaciones principales de Aemet, el portavoz destacó la de Palma-Puerto con 17,9 grados que supera en 0,1 grados, el registro anterior de 2020, con datos desde 1978.

#### Cerca de tres millones de españoles respiran aire contaminado

L. R. S. MADRID

Un total de 2,9 millones de españoles respiraron en 2023 aire contaminado por encima de los límite fijados en la actualidad, según del informe «La calidad del aire en el Estado español durante 2023» de Ecologistas en Acción. Esto equivale a un 6% de la población total.

Sin embargo, la organización considera «obsoletos» estos límites, y eleva a 33 millones las personas en España que respiran aire contaminado teniendo en cuenta los límites de cumplimiento a partir de 2030 aprobados por el Parlamento Europeo. Además, si se toman como referencia los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aire contaminado afectó en 2023 a toda la población españolaya 454.000 kilómetros cuadrados, el 90% del territorio.

La organización analiza los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales.

Aún así, la investigación puntualiza que la calidad del aire en España ha mejorado con respecto a años anteriores. Concretamente, se observa una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico en porcentajes que oscilan entre el 7% y el 31% respecto a los promedios del periodo comprendido entre 2012 y 2019.

Según Ecologistas en Acción, el factor esencial para
explicar la caída de la contaminación atmosférica durante
2023 es la evolución de la actividad económica tras la pandemia de la covid. En este sentido, indican que el consumo
de combustibles fósiles y electricidad se redujo el año pasado y las fuentes renovables
cubrieron más de la mitad de
la demanda eléctrica.

LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024



El libro del día «Biografía de X» Catherine Lacey ALFAGUARA 456 páginas, 21,75 euros

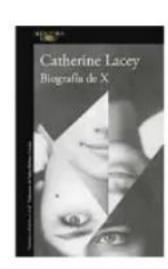

La escritora estadounidense Catherine Lacey (Tupelo, 1985) se encuentra en España presentando su último libro, «Biografía de X», una novela insólita en homenaje a la contracultura de la segunda mitad del siglo XX en la que se reflexiona sobre la relación entre el arte y la vida y la creación de la propia identidad del ser humano. Con la calidez de quien recuerda a un ser querido y destapa sus secretos y traiciones, narra el dolor de una viuda que se lanza a escribir la biografía de la mujer a la que endiosó. En la obra se entremezclan la mitomanía y el amor para llegar a una artista cuya vida se apagó de forma abrupta.



James Patterson, en los Premios de la Academia de Música Country 2022, en Las Vegas

## ¿Hasta a «The New York Times» lo corrompe la cultura woke?

#### Marian Benito

James Patterson (Nueva York, 1947) no se le conoce más vicio, al menos literario, que escribir y encabezar una y otra vez la lista «Forbes» de los autores mejor pagados a nivel mundial. Ha vendido más de 425 millones de copias de sus obras. Sin embargo, «Walk the Blue Line» quedó fuera de la lista de los libros más vendidos de «The New York Times» a pesar de haber vendido bastante más

que doce de los quince títulos que sí figuraron en 2023. ¿La razón? Podría existir una sospechosa operación de maquillaje en el ranking atendiendo a otros criterios, según denunció en una carta abierta en su cuenta de X.

La polémica cobra actualidad ahora, cuando el diario «The Economist» ha publicado un artículo contrastando con datos su desconfianza por esta famosa lista que elabora el diario neoyorquino semanalmente desde 1931. Y lo hace basándose en una investigación cuya conclusión más tajante es que la decisión de que quienes son los autores que deben aparecer se toma de una manera políticamente sesgada, favoreciendo a los escritores de izquierdas.

Después de seleccionar a varias editoriales que se sitúan ideológicamente en el centro derecha, los investigadores de «The Economist» han observado que sus libros tienen una probabilidad bastante menor de aparecer en esta lista hoy convertida, en su opinión, en el mayor medio de difusión de la subcultura «woke,» la nueva religión de la izquierda caracterizada por la cultura de la cancelación. Curiosamente, otro de los agraviados es Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Donald Trump.

Igual que los anteriores, Rob Henderson, un autor conocido por su crítica punzante hacia la hipocresía de la élite estadounidense, también ha sufrido esta exclusión con «Troubled», un libro de no ficción que vendió 3.765 copias en su primera semana. Y no son conjeturas maliciosas. De acuerdo con Circana BookScan, una empresa de análisis de ventas de libros impresos en Estados Unidos, «Troubled» superó a los libros que ocuparon el cuarto y quinto puesto esa semana. Su omisión recuerda a la del fallecido William Peter Blatty, autor de la novela «El exorcista», que demandó en 1983 al periódico por excluir su título «Legión». Y, ya más reciente, está Abigail Shier. Su obra «Terapia mala» fue la más vendida en Amazon. Ni por asomo apareció en el deseado listado.

A pesar de que «The New York Times» rechaza tales acusaciones e insiste en que las opiniones políticas de los escritores o sus editores son irrelevantes en sus clasificaciones,
para personas como Elon Musk la cruzada viene de lejos.
El magnate calificó recientemente la lista de «pura propaganda» y rebautizó al diario en su red social con un ingenioso apodo: «The New Woke Times». ¿Qué alcance tiene?
«The Economist» alerta de que el sesgo tendente a favorecer
la temática de izquierdas es otra forma de mordaza, de
manipulación y de influencia totalitaria en los gustos de los
lectores, privándoles de una parte de la cultura.

#### **Teatro**



Desde la izquierda, Oswaldo Digón, Belén Constenla, Carlos Blanco y Pablo Novoa, reparto de «Síbaris»

Raúl Losánez. MADRID

on solo tres novelas escritas, a las que luego seguiría un volumen de relatos, Domingo Villar (Vigo, 1971) logró convertirse, antes de que la muerte le sorprendiera con solo 51 años, en uno de los autores españoles de novela negra más pulcros, originales y aplaudidos del presente siglo. Pero encontrar esa voz propia y mantener con ella el interés de los lectores durante más de una década no fue fácil para él, como probablemente no lo sea para ningún escritor. Por eso espaciaba tanto sus trabajos, consciente de que no podía, ni debía, dar gato por liebre.

«Ojos de agua» supuso la presentación en sociedad, allá por 2006, de sus dos grandes personajes: el taciturno inspector Leo Caldas y su ayudante, el taxativo y lenguaraz agente Rafael Estévez. Editada por Siruela, aquella novela no solo concitó el interés de los incondicionales del «noir» en todas sus manifestaciones, sino que Carlos Blanco y Belén Constenla protagonizan «Síbaris», la única obra de teatro que dejó escrita, en la que ironizaba sobre la crisis creativa que él padeció

# El testamento literario y teatral de **Domingo Villar**

atrajo también, por sus cualidades más puramente literarias, a esos otros lectores menos próximos al género que buscan algo más que la resolución de un crimen en las páginas de un libro.

Los tres años que tardaría Villar en sacar de nuevo a la calle a su pareja de investigadores no sirvieron para apaciguar las expectativas que él mismo, sin proponérselo, había generado con su debut. Más bien al contrario: el éxito de «La playa de los ahogados» fue sencillamente arrollador. La novela, por si fuera poco, dio el salto al cine de la mano de Gerardo Herrero, con Carmelo Gómez y Antonio Garrido en los papeles principales. Los personajes de Villar empezaban así a buscar su propio hueco en la inmortalidad, mientras las miradas se volvían inquisitivas hacia el autor. ¿Qué vendría después? ¿Cuál sería el nuevo caso de Caldas y Estévez? ¿Tenían algo más que ofrecer los dos policías? ¿No empezaría a resultar cansino, asimismo, aquel paisaje brumoso de viñedos y acantilados para urdir en él una nueva historia? ¿Y cuál sería el tema de fondo que convenía abordar en esa historia? Tal vez fueran estas las

preguntas que entonces rondaban la cabeza del novelista, como rondan siempre, esas u otras similares, la cabeza de cualquier creador que empieza a sentir el peso del reconocimiento en sus espaldas.

Sea como fuere, la siguiente entrega de Caldas y Estévez, titulada «El último barco», tardaría una década en aparecer. Fue el tiempo que necesitó el escritor para conjurar la crisis creativa que él mismo, a modo de distracción, dejó plasmada en Síbaris, una obra de teatro que no pudo ver estrenada y que ahora llega a la cartelera madrileña. «A él le gustaba mucho el teatro; siempre había querido escribir teatro; pero no se atrevía a ponerse con ello. Esta obra se la planteó casi como un juego, para salir de ese atoramiento en el que se encontraba en un momento en el que tenía que entregar un libro y no encontraba la forma de escribirlo». Son palabras de Belén Constenla, protagonista de Síbaris junto a Carlos Blanco, Oswaldo Digón y el músico Pablo Novoa.

Curiosamente, fue el propio Villar quien se puso en contacto con Carlos Blanco, actor muy conociLA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024

do en Galicia, para sacar adelante un proyecto en el que estuvo muy involucrado, según Constenla, y al que se fue sumando luego el resto del equipo artístico, con Lois Blanco como director. «Él no dominaba el lenguaje teatral, así que aceptó de muy buen grado las sugerencias que le fuimos haciendo después de una primera lectura y fue introduciendo modificaciones en el texto -explica la actriz-. Mi personaje, por ejemplo, estaba menos desarrollado al principio, pero luego lo corrigió y le dio muchísimo peso».

#### Un autor bloqueado

Cuando ya había hecho tres correcciones importantes y el proyecto estaba a punto de arrancar,
un infarto cerebral acabó tristemente con su vida. Fue la familia
del escritor la que animó al equipo,
dice Constenla, «a seguir adelante
con lo planificado». «Hay algunos
monólogos que ahora te ponen los
pelos de punta -añade la intérprete-, porque en ellos, aunque sea en
tono de comedia, habla precisamente de la muerte y de la revalorización que esta provoca en la
obra de un escritor».

Pero no es lo luctuoso lo fundamental. «Síbaris» pasa por ser ante todo, en palabras del director Lois Blanco, «una comedia burguesa a la antigua usanza», en la que hay, eso sí, un trasfondo de realidad evidente. La obra cuenta la historia de un escritor bloqueado, llamado Víctor Morel (a quien da vida Carlos Blanco), que no encuentra la inspiración para su nueva novela. Mientras lidia consigo mismo, el protagonista recibe una invitación de la Universidad de la Sorbona para dar una clase magistral muy bien pagada. En la que sería su reaparición pública después de años, el autor sufre un ataque de pánico que lo coloca frente a sus lectores y editores en una posición ya insostenible. Será entonces cuando su mujer (interpretada por Belén Constenla) encuentre una solución. «La obra -resume la actrizhabla de la soledad del creador, de las expectativas a las que se puede ver sometida una persona y de la obligación de estar a la altura con los demás después de un éxito». En cuanto al protagonista, dice Constenla que «es un personaje sofisticado y pintoresco; pero tiene algo de Domingo Villar en sus momentos íntimos y lúdicos, porque él era una persona muy original y divertida cuando estaba en confianza».

DÓNDE: Teatros del Canal. Madrid. CUÁNDO: del 21 al 27 de junio. CUÁNTO: desde 20 euros.

#### «ELTRAJE» ★★★★

**Autoría y dirección:** Juan Cavestany. **Interpretación:** Luis Bermejo y Javier Gutiérrez. Teatro de la Abadía. Hasta el 7 de junio de 2024.

## Enorme duelo interpretativo

El primer día de rebajas en unos grandes almacenes se produce un altercado entre dos clientes. El guardia de seguridad del establecimiento (Luis Bermejo) conduce a uno de los dos implicados (Javier Gutiérrez) hasta un extraño cuartucho para aclarar lo sucedido. Este es el argumento de la brillante comedia negra que Juan Cavestany estrenó hace doce años, con el título de «El traje», y que ahora ha vuelto a llevar a las tablas contando con los mismos actores de entonces. Parece ser que fueron precisamente ellos, deseosos de estar una vez más juntos en escena, quienes convencieron al dramaturgo y director de volver a montarla. Ciertamente, no me extraña, y creo que tampoco podrá extrañarle a nadie que vea la función, que disfruten tanto el uno con el otro, porque lo que hacen aquí, más que dar una lección, es celebrar una magnífica y divertidísima fiesta de la interpretación. No creo que haya otros dos actores tan

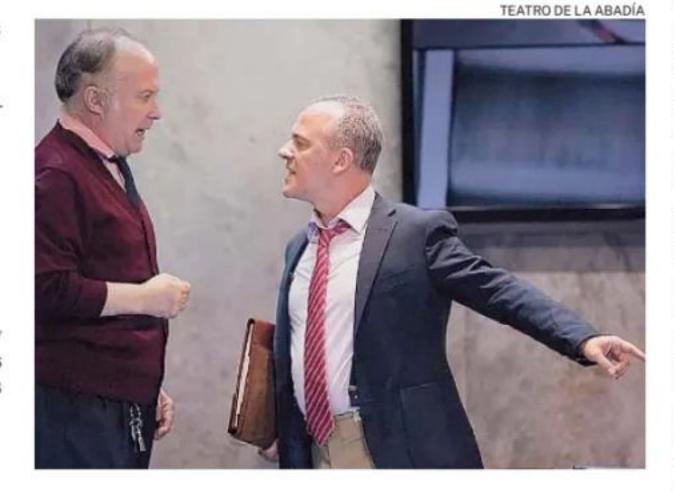

grandes y tan bien dotados para la comedia que pudieran llegar donde ellos llegan, realimentándose mutuamente en su interacción, como hacen, desde que empieza el espectáculo hasta que termina. Es una verdadera paliza física y anímica la que se meten en el escenario, creando algunas escenas y situaciones memorables, como por ejemplo

#### Lo mejor

▶El trasfondo es más interesante de lo que parece, se lucen los personajes

#### Lo peor

▶ Hay acciones que se van de madre, los personajes se apartan de lo que son

IMPROMADRID

la del tiovivo. Pero su trabajo no resultaría tan brillante si la obra no fuese buena en sí misma; y desde luego que «El traje» lo es. Bajo el envoltorio de puro disparate en el que se va desarrollando la trama, cualquiera podrá descubrir un inteligente, melancólico y certero retrato de una sociedad deshumanizada en la que la sobrestimulación, la urgencia, la búsqueda permanente de nuevas metas y la persecución del éxito -sea este de la clase que sea- han llevado al individuo a la más pavorosa soledad y alienación. Es una obra que puede recordar en algunos códigos, y también en su clima asfixiante, al teatro de Harold Pinter; sin embargo, Pinter suele resultar bastante pelmazo y repetitivo, se ponga la gente de estupenda con él como se ponga. Aquí, por el contrario, todo fluye a velocidad de vértigo, con un humor que estalla en la cara del espectador como un bofetón y con un trasfondo que se puede entender sin necesidad de leer ninguna tesis doctoral sobre el autor. De hecho, no hace falta siquiera saber quién es para disfrutar de la función; y eso es lo que define toda verdadera obra de arte.

#### Raúl LOSÁNEZ

## La fusión de Lope con **Tarantino**

La compañía Impromadrid bucea en el Siglo de Oro para crear «Por la gracia»

Raúl Losánez. MADRID

Después de casi un cuarto de siglo dedicados a la creación de espectáculos basados en técnicas de improvisación teatral, los miembrosdelacompañíaImpromadrid siguen asumiendo retos de toda clase sin miedo a las dificultades que implica el particular lenguaje escénico en el que se manejan. Incluso se atrevieron, hace siete años, con el complicado universo formal del Siglo de Oro; fruto de esa aventura nació el espectáculo «A nadie se le dio veneno en risa». La experiencia fue tan grata que ahora han vuelto con idéntica ilusión a ponerse la gola y el jubón.

Fue en esta ocasión Clara Pérez, la nueva directora de Clásicos en Alcalá, quien les propuso acometer un proyecto que pudiera ser estrenado en esta 23ª edición del festival que se inauguró el pasado día 14. El resultado es «Por la gracia», una obra que toca algunos de los grandes temas del teatro aurisecular, como el honor, la traición, la amistad, el amor o el poder, y que quiere además tender un puente de doble sentido con el presente.

Pero la particularidad de los trabajos de Impromadrid reside en que es el público, respondiendo a las preguntas que la compañía va lanzando durante la representación, quien va dirigiendo la

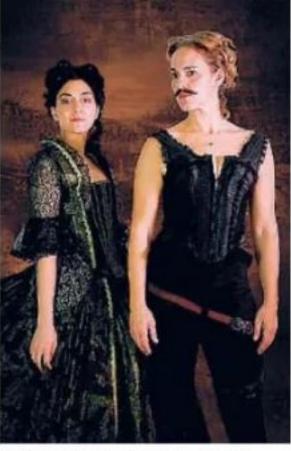

Intérpretes de Impromadrid

acción en cada escena, a partir de un mínimo esqueleto argumental que tienen los actores. Y eso afectaincluso a la gran convención del teatro clásico: el verso. «Estamos haciendo muchas escenas, aunque no todas, en octosílabos improvisados; e incluso estamos echando mano del endecasílabo en otras», dice el director Ignacio López.

La protagonista de la obra es Gracia, una mujer nacida a principios del siglo XVI que se ve atraída por los lances y las vidas que estaban reservados exclusivamente a los hombres. No obstante, a riesgo de meterse en graves problemas, ella tratará de conducir libremente sus pasos por el mundo. «Es la historia de la venganza de una mujer en un mundo de hombres -afirma el director-. Nos hemos fijado en textos clásicos que hablan de esas mujeres que se travestían, como por ejemplo La monja alférez, para poder hacer las cosas que no les permitían hacer. Al final-dice entre risas- nos ha salido una especie de comedia de aventuras que puede verse como una mezcla de "Kill Bill" con el Siglo de Oro».

**DÓNDE:** Teatro Corral de Comedias, Alcalá de Henares. **CUÁNDO:** 21 de junio. **CUÁNTO:** a partir de 10,50 euros.

#### Cultura

#### **Bonus track**

#### Apagón

#### Ángela Vallvey

Según Kristen Choi, profesora asistente de política y gestión de la salud en UCLA y enfermera psiquiátrica: «Es importante establecer límites sobre nuestro consumo de noticias y redes sociales. La afluencia constante de imágenes y contenidos traumáticos realmente puede desgastar nuestras mentes». Ella alude a la situación en EEUU. pero sus recomendaciones son extensivas a cualquier lugar del planeta, pues los medios de comunicación actuales, que incluyen en lugar preferente a las plataformas de mensajería instantánea, nos hacen espectadoresglobales(involuntarios muchas veces) de todos los desastres naturales, tiroteos masivos, guerras, crímenes espantosos y variadas noticias de última hora que nos «agreden» (esto lo añado yo) con un «flujo implacable de imágenes, vídeos y actualizaciones gráficas».

Muchas personas ya están agotadas por la pandemia, asegura Choi, y sus reservas para afrontar el estrés son bajas. O sea: otro reclamo para la ansiedad y depresión. Además, «la exposición constante a la violenciaya las malas noticias puede distorsionar nuestro pensamiento.Puededaralaspersonas un sesgo negativo en su forma deverelmundo». Choi creeque esto consigue que lo veamos todo en términos absolutos, llegando incluso a pensar que tomarnos un descanso de las noticias nos convertirá en indiferentes; o también puede hacernos presagiar siempre lo peor, a dejarnos llevar por el catastrofismo. «Cambia tus hábitos informativos», recomienda Choi, «pon tu teléfono en blancoynegro: en la configuración de accesibilidad del teléfono inteligente existe una opción para hacer que la pantalla sea blancaynegra en lugar de color. Algunos estudios han indicado que activar esto conduce a menostiempo frente a la pantalla». Pero..., claro, cerrar los ojos ante las acometidas informativas incesantes, tiene un precio. Y quizás muchos de quienes desconectan porque ya no pueden soportarlo, luego también renuncien a votar cuando llegan elecciones.

## La Crónica ilustrada de Juan Escilitzes: una joya del arte bizantino

La Biblioteca Nacional presenta la muestra «Un universo de imágenes: el Skylitzes Matritensis», en donde se exhibe este espectacular manuscrito griego, un códice único en el mundo



Un cautivo musulmán exhibe ante el emperador Teófilo su pericia manejando dos lanzas

Inmaculada Pérez. MADRID

19 de enero de 1679, el virrey de Sicilia Francisco de Benavides ordenaba confiscar el archivo de Mesina como castigo por el levantamiento que desde 1674, con ayuda de la armada francesa, había tenido en jaque a la Corona española. En el imponente cuadro de Luca Giordano Mesina restituida a España (Museo del Prado), que conmemoralarendición de la ciudad en 1678, la confiscación es personificada por un angelote que se aleja volando con un grupo de privilegios bajo el brazo. El archivo estaba custodiado en la torre de la catedral, la iglesia de Santa Maria Nuova, donde se encontraba la biblioteca capitular, llevada igualmente a Palermo junto con los documentos. Uno de los libros de la catedral era un manuscrito griego muy especial, sin duda el más valioso de todos los de la colección, un códice en perga-

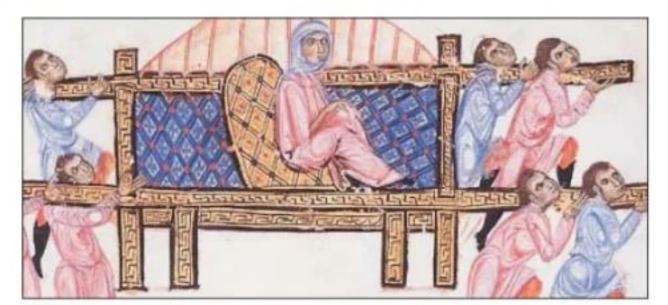

La viuda Danielis siendo cargada por sus esclavos a Constantinopla

mino del siglo XII con la Crónica o, más precisamente, el Compendio de crónicas, ilustrada de Juan Escilitzes (m. ca. 1110). Cuando Benavides volvió a España, se llevó consigo el archivo de Mesina, cuya historia hasta su ubicación actual en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo sólo se reconstruyó en los años 70. Fue su sucesor en el virreinato, el bibliófilo Juan Francisco Pacheco, IV duque de Uceda, quien se apropió de los códices de Mesina y los envió en 1696 a Madrid. Al haber Uceda elegido el bando de don Carlos en la Guerra de sucesión, sus bienes fueron incautados por Felipe V en 1712 y la biblioteca pasó a engrosar los fondos de la Biblioteca Real, ahora Nacional.

#### Hito en la investigación

El Skylitzes Matritensis, el nombre que se suele dar a este espectacular manuscrito griego del que se exhiben doce bifolios en la Antesala del Salón de lectura María Moliner de la BNE, es un códice único en el mundo. Aunque del texto existen otros ejemplares (algunos de ellos, copias del de Madrid), no existe ninguna crónica griega como ésta, dotada de un conjunto iconográfico creado para que el lector encuentre en cada página una o más ilustraciones delo que el historiador cuenta en el texto. Cuándo o cómo se creó

esta serie de casi seiscientas miniaturas es uno de los grandes misterios del arte bizantino y el día 13 de junio la BNE fue la sede de una reunión científica que discutió esta y otras cuestiones que suscita la obra. Las investigaciones paleográficas más recientes han sido convincentes a la hora de localizar la copia e ilustración del manuscrito en Sicilia a mediados del siglo XII, basándose en el hecho innegable de que su escritura caracteriza la copia de documentos y libros griegos en ese tiempo y lugar. La isla, en poder normando desde 1091, estaba viviendo un momento fascinante en términos culturales. En 1130, Roger II (1095-1154) convertía en reino normando de Sicilia un territorio multilingüe y multiétnico (latín, griego, árabe y hebreo), en el que el arte bizantino yla cultura griega tuvieron un papel de primera línea en el programa edicilio del poder normando. El Skylitzes Matritensis sería así el equivalente librario de la Iglesia de la Martorana o la Capilla Palatina de Palermo, entre otros muchos edificios decorados por artistas bizantinos que patrocinaron los primeros reyes normandos. Pero esta contextualización del manuscrito no resuelvetodos los problemas. Aunque los copistas son sicilianos, no está claro si trabajaron en Palermo o en Sicilia.

En cuanto a los pintores, de los siete que colaboraron en las miniaturas, dos eran bizantinos y el resto locales; todavía ignoramos quién encargó la copia o si se trabajó a partirdeunmodeloidénticollegadode Constantinopla. Recientemente, el manuscrito fue desencuadernado y algunos de sus bifolios enviados al Instituto del Patrimonio Cultural de España para su análisis, lo que constituye un hito en la investigación española sobre códices medievales. Las conclusiones preliminares del estudio apuntan a que los siete pintores trabajaron con los mismos pigmentosy que ejecutaron las ilustraciones con rapidez. La exposición es una oportunidad única de contemplar algunas páginas del manuscrito original. Los comisarios han querido destacar algunos temasilustrados por las miniaturas: el papel de las mujeres de la familia imperial y de ricas empresarias comolaviuda Danielis; laciudad de Constantinopla como escenario de lahistoria del Imperio bizantino; los contactosyconflictospermanentes de Bizancio con sus vecinos; el culto a las imágenes y la represión iconoclasta.

Inmaculada Pérez es investigadora científica del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente del CSIC

#### Cultura

### Purificación Pujol debuta con una trama sobre la Ley de Vagos

La jurista se estrena en la ficción con la novela «El honor de los decentes»

Marian Benito. MADRID

uando Purificación
Pujol llegó a la judicatura, en 1997, aún estaba reciente la derogación de la Ley sobre
Peligrosidad y Rehabilitación Social, también llamada Ley de Vagos
y Maleantes, que, curiosamente,
sobrevivió a casi toda la etapa del
gobierno de Felipe González (19821996). Con la promulgación del Código Penal de 1995, desapareció. Le
impresionó tanto que la tomó para

componer «El honor de los decentes» (Plaza y Janés), su primera novela, ambientada en los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes de Barcelona, en 1969.

Allí trabaja como funcionaria Bertha, «una mujer valiente que antepone su honory su dignidad al convencionalismo de la época. Le cuesta, por eso, acatar las órdenes derivadas de la persecución a colectivos disidentes o excluidos de la sociedad por su oficio, inclinación sexual o forma de pensar», detalla Pujol. Aunque la novela es ficción, contiene documentación de sobra para recorrer histórica y socialmente una etapa de la vida española y conocer los entresijos del poder político y jurídico previos a la Transición. «Han sido cuatro años de búsqueda de información y cotejo de datos que enriquecen el relato. La trama humana sale de misaños trabajando como juez que



Purificación
Pujol, jurista y
exmagistrada,
además de
escritora de
novela
debutante

me han permitido plasmar de forma muy real la vida cotidiana en los juzgados, el oficio de los funcionarios y las relaciones entre ellos».

Jurista, docente y exmagistrada, Pujol ha entrado con buen pie en el mundo editorial y en un par de semanas ha conseguido agotar la primera edición de «El honor de los decentes». La trama, urdida con tintes de thriller psicológico, engancha a los lectores y más a los adictos al suspense. Con la justicia como hilo conductor, la novela es un viaje extraordinario a un pasado aún reciente, pero absolutamente diferente a las salas de los juzgados actuales, con 5.500 jueces constitucionales que velan por los derechos fundamentales. Interesante es también el perfil que ha dibujado para cada uno de los personajes que desfilan por la novela, especialmente Bertha, su protago-

nista. «Es una mujer que se mueve por principios muy arraigados, como el honor, la justicia y el sentido de la decencia transmitido por su padre. Esa dignidad humana intenta aplicarla al ejercicio de su profesión, creándole un gran dilema, sobre todo a raíz de la muerte de su hermano». El argumental se torna especialmente fascinante al saber que está inspirada en un hecho real, un delito similar que la autora tuvo que instruir en una de sus actuaciones profesionales como juez.

Pujol, conocida como la juez que más sentencias firmó en España en 2011 y superventas por sus libros jurídicos, es también la autora de «Un divorcio elegante», cuyo prólogo firmó Isabel Preysler. Su novela le ha exigido acudir a otras fuentes y rebuscar en mercadillos libros descatalogados, pero asegura que ha sido apasionante y le ha abierto el apetito de más.

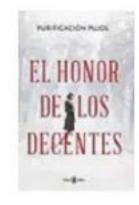

«El honor de los decentes» Purificación Pujol PLAZA Y JANÉS 312 páginas 21,90 euros



## ELLE TE REGALA EL BOLSO DEL VERANO



CON DOBLE ASA
Y EN CUATRO 'PRINTS'
DE RAYAS A ELEGIR
TODO SÓLO 5,95 €

NO TE PIERDAS LA CARTERA A JUEGO, DE REGALO CON EL NÚMERO DE AGOSTO

#### **Egos**

Fran Gómez. MADRID

ramos pocos y parió la abuela, aunque en este caso se trata de la nieta. Lacrónica social española inició ayer un nuevo capítulo con el anuncio del embarazo de Alejandra Rubio, la única hija de Terelu Campos. A sus 24 años, la joven que intenta seguir los pasos de su familia en la pequeña pantalla ha decidido tener un hijo junto a Carlo Costanzia, con el que apenas lleva saliendo cinco meses. Él también es de sobra conocido prácticamente desde que nació. Hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia, sus últimas intervenciones públicas han estado marcadas por los traumas que le supuso la mediática separación de sus padres y sus antecedentes penales, que le obligan a llevar una pulsera telemática como parte de su condena de privación de libertad.

El embarazo unirá a dos grandes sagas del papel couché y alimentará tertulias y páginas de revistas durante los próximos años, por más que Rubio intente convencer a la opinión pública de que no vive de vender su vida. No la vende a cualquier precio, querrá decir, porque hace solo unas semanas desmentía a carcajadas la idea de que pudiera estar esperando un bebé junto a Costanzia, perole ha faltado tiempo para confirmarlo en la portada de «¡Hola!» cuando le han puesto el cheque por delante.

Muy lícito, por supuesto, elegir cómo, cuándo y por cuánto se anuncia un embarazo, pero ha de saber que a partir de este momento queda abierta una ventana a su intimidad que muy difícilmente podrá cerrar en el futuro. ¿Y cuánto ha ganado por abrirla?

#### El precio de la exclusiva

Fuentes consultadas por LA RA-ZÓN, periodistas, fotógrafos y profesionales de la industria de la prensa del corazón, aseguran a este diario que es muy probable que el precio que la revista ha pagado por la exclusiva «no ha bajado de 80.000 euros». Incluso hay quien asegura que el montante podría oscilar entre los 90.000 y los 100.000 euros, una cifra con la que se habría cerrado una especie de trilogía: «Así funcionalarevista";Hola!",es lo que suele hacer: primero el embarazo, luego el nacimiento y por último el primer posado de la familia. Está todo cerrado».

Lo cierto es que no es la primera vez que Rubio protagoniza la portada de la revista de cabecera de su familia, aunque siempre lo ha hecho acompañada de alguna de las La hija de Terelu Campos se inicia en el camino de la venta de su vida privada, un negocio del que hasta hace poco renegaba

# Alejandra Rubio: un embarazo de 100.000 euros





#### Anabel Pantoja, más barata que Alejandra

GTRES

La portada de Alejandra Rubio anunciando su estado de buena esperanza llega solo dos semanas después de que Anabel Pantoja hiciera la propio en la revista «Lecturas». Las dos se encuentran de algo más de cuatro meses y sus embarazos serán seguidos con lupa por los profesionales de la crónica social. aunque a una le ha salido más a cuenta que a otra. Cierto es que las cifras que maneja la revista «¡Hola!» no tienen igual en su competencia, pero la diferencia entre lo que habría cobrado Rubio y Pantoja por sus exclusivas podría superar los 70.000 euros. «Dudo que Anabel haya cobrado más de 30.000 euros, si llega», comenta una fuente experta en la industria del couché consultada por LA RAZÓN. Las comparaciones son odiosas, y aunque el embarazo de «la sobrinísima» fue catalogado por muchos como «el bombazo» -nunca mejor dichodel año, el de Rubio lo ha eclipsado por completo. Eso sí, Pantoja juega con ventaja en el negocio de las redes sociales, donde cuenta con casi dos millones de seguidores frente a los 300.000 de Alejandra. En cualquier caso, parece claro que sus bebés vienen con un pan bajo el brazo.

Alejandra Rubio espera un bebé de Carlo Costanzia, con el que sale desde hace apenas cinco meses

Campos. La influencer se estrenó cuando alcanzó la mayoría de edad y, acompañada de su madre, manifestó en un extenso reportaje que quería dirigir su futuro profesional hacia el diseño de moda. Siete años –y varias portadas– después, la

benjamina de la mediática saga vuela sola y se inicia por cuenta propia en el negocio de la venta de su vida privada, ese mismo del que hasta hace no mucho renegaba.

El caso de Costanzia es más llamativo porque sus primeros pasos bajo el foco se enmarcaron en su carrera como actor y modelo. Durante dos años formó parte del reparto de la serie de Netflix «Toy Boy», y en 2021 obtuvo un papel pequeño en la película «Fuimos canciones», junto a estrellas como Álex González o María Valverde. A pesar del mediático pasado de sus padres, todo parecía indicar que él se ganaría la vida al margen de las portadas, pero finalmente, como Alejandra, ha optado por el negocio familiar.

41 LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024

## El libro que saca a la luz la «farsa» de los **Beckham**

The House of Beckham: Money, Sex and Power, que ve la luz hoy, revela que el matrimonio vive separado desde hace años

En 2016 deciden

llevar vidas

separadas: él, en

Miami; y ella, en

Londres

Elena Barrios, MADRID

El próximo 4 de julio David y Victoria Beckham celebran sus 25 años de casados. Una unión, aparentemente sólida, pero sobre todo, un grandísimo y rentabilísimo negocio para ambos. Pero, según acaba de desvelar el periodista Tom Bower, es exclusivamente eso lo que los mantiene unidos a día de hoy. Según revela Bower, el exfutbolista y la diseñadora llevan ocho años atravesando una grave crisis matrimonial y viven, en realidad, separados sin casi comunicación.

«Aunque no pueden ocultar sus vidas separadas, estuvieron unidos para apoyar a la marca», aseguró Bower al diario británico

«The Mirror», que ha adelantado en exclusiva un capítulo del libro The House of Beckham: Money, Sexand Power (La casa de Beckham: Dinero, Sexo y Poder), que sale a la

luz hoy, solo unos meses después del exitoso documental de Netflix Beckham.

En el docureality se mostraba la aparente complicidad absoluta con la ex Spice Girl. Pero, según se desprende de las investigaciones de Bower, cuya publicación habría intentado evitar el matrimonio

por todos los medios, todo lo que se ve en la serie de la plataforma de «streaming» no es más que una farsa para alimentar un negocio.

#### Negocios a distancia

Y la crisis no es resultado de la reconocida infidelidad del futbolista con Rebecca Loos, durante su época en el Real Madrid, y que salió a la luz en 2004, sino posterior. Según revela el libro, los problemas surgieron alrededor de 2016, momento en el que deciden llevar vidas separadas: él, en Miami; ella, en Londres. «Solo se dedicaban a mantener una relación de negocios a distancia», apunta Bower.

Según el periodista ni siquiera ahora en los negocios la relación es fluida, y desliza un momento

> como el origen del conflicto: la diseñadora le pidió a su marido regresar a Reino Unido para cenar en la tienda de su marca en Dover Street, en el marco de la Semana de la

Moda de Londres. «Cuando acabó el evento, seguro que deseó que se hubiera quedado en Estados Unidos», valora Bower, «porque David estuvo todo el tiempo sentado sin cruzar una mirada con Victoria», lo que avivó los rumores de los presentes, algunos de los cuales le contaron a Bower que la pareja



El matrimonio en la presentación de la serie «Beckham» de Netflix

había tenido «una pelea reciente subida de tono».

Según deja caer el periodista, David llegó a acusar a su mujer de estar «librando una guerra mediática» contra él. Y el futbolista tampoco se quedó atrás desprestigiando a la madre de sus hijos.

Según el autor, «el estatus y la

supervivencia de David se habría desvanecido de no ser por el empeño de Victoria por mantener la ilusión de una familia feliz».

Sea como lo fuere el mito del matrimonio unido y fuerte se desvanece. Si es cierto o no, posiblemente nunca lo sabremos porque no van a desmentirlo.

### El policía que detuvo a Justin Timberlake no le reconoció

Fran Gómez. MADRID

Vendió millones de discos junto a la banda «Nsync» y después en solitario, y también ha protagonizado películas taquilleras como «In Time» o «Con derecho aroce», pero eltiempo pasa para todos y las nuevas generaciones empiezan a ver a Justin Timberlake como una de esas viejas estrellas que años atrás

enamoraron a sus padres. De hecho, algunos ni lo reconocerían por la calle, tal y como ocurrió al joven policía que lo detuvo en los Hamptonsellunesporlanochepor conducir bajo los efectos del alcohol. El portal estadounidense «TMZ» publica nuevos detalles sobrelo ocurrido, y por lo visto fueron los agentes que patrullaban los que decidieron seguir a Timberlake cuando le vieron salir de una fiesta



**Justin Timberlake** 

y coger su coche en un estado más que sospechoso. Poco después, el actor se saltó una señal de «Stop» y las autoridades le dieron el alto para que se sometiera a una prueba de alcoholemia, a lo que él se negó, complicando aún más la situación. Timberlake pasó toda la madrugadadel martes detenido y posteriormente fue trasladado a una comisaría, de la que fue puesto en libertad unas horas después.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Por qué sonrie el fiscal

#### Jesús Amilibia

Leo: «García Ortiz llama a la "neutralidad a los fiscales rebeldes"». Dice que comprometen «la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal». Y lo dice todo sin que se le caiga la sonrisa beatífica y cordial del rostro cándido, casi Pumpido. Es un misterio: en todas las imágenes que contemplo, el fiscal general del Estado exhibe una sonrisa monacal, casi mística, similar a la que con frecuencia esboza monseñor Bolaños cuando desmiente a los medios las mentiras de la oposición, añadiendo que la verdad sólo está en el sagrado corazón de la Moncloa. Una sonrisa de pastorcillo inocente al que todos los días (y parte de las noches) se le aparece en carne mortal el deslumbrante Apolo de la Moncloa solicitándole oraciones y sacrificios de ovejas y cabras locas por la amnistía.

En reciente entrevista, Pablo Iglesias dijo: «Pedro Sánchez es muy formal, muy distante y es muy difícil penetrar en su sentido del humor, pero lo tiene». Y cuenta una anécdota ilustrativa. Le recomendó la serie «Baron Noir», en la que el presidente de la ficción recibe a sus visitas en el jardín. Así que un día le pidió que hiciera algo parecido, «y la siguiente vez que fui a la Moncloa tenía preparada una jaima entera fuera del edificio y allí me recibió». Miren, como Gadafi, el líder libio que iba con su jaima a todas partes, y si le caías bien, a lo mejor te presentaba a alguna de las huríes que guardaba en la trastienda.

O sea, que Él tiene sentido del humor, aunque oculto en sus jaimas de Ikea. Cantinflas hacía de sastre Ortiz en una película y su eslogan era: «Soy feliz porque me viste Ortiz». El rey no va desnudo: Ortiz (García) le hace trajes a medida. Que se lo pregunten al novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.



#### Hallazgos arqueológicos

## Ambar: el oro del norte

David Álvarez. MADRID

on ámbar se entiende una resina fosilizada de árboles, en especial de coníferas aunque también de diversas especies angiospermas, es decir, caracterizadas por tener flores, empleada desde la prehistoria en la creación de joyas y otros elementos suntuarios. Pese a que se puede encontrar ámbar en diversos escenarios geográficos, la mayor parte de su producción tanto en la antigüedad como hoy procede de las costas de los mares Báltico y del Norte, siendo transportado a través de milenarias rutas hacia el sur como lo muestra el abundante ámbar nórdico hallado en yacimientos arqueológicos de todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. En correspondencia, se ha interpretado que buena parte de los bienes de estas culturas meridionales hallados en las zonas de producción de ámbar deben ponerse en relación con este intercambio como sucede con las miles de cuentas de cristal de Mesopotamia y Egipto halladas en Dinamarca, norte de Alemania o Polonia así como otros objetos más elaborados como, por ejemplo, el hoy perdido ídolo de Sernai que, encontrado en Lituania, se interpreta como una deidad cananea de la edad de bronce. Lo cierto es que, aparte de su intrínseca e inusual belleza, se le otorgaron diversas cualidades y valores a este material también conocido como el oro del norte. De este modo, si en sus áreas de origen parecen vincularse al sol y a la fertilidad, en Egipto, donde se mantuvo esta asociación y se denominaba al ámbar «lágrima del ojo de Ra», no son infrecuentes los amuletos de ámbar colocados en momias para protegerlos en su viaje hacia la Duat o su consumo a modo de incienso en ceremonias de purificación. Esta vinculación solar también aparece en Grecia como lo ejemplifica la mitología. Así, el ámbar, al que se conocía como electrón, al igual que cierta aleación de plata y oro, se originó con las lágrimas que las

#### Doble ruta

mente el carro solar.

En Roma, como advirtiese Plinio el Viejo, era un producto tan codiciado que una estatuilla de ámbar valía más que un esclavo tanto por su belleza como por sus propiedades médicas. Así, se recomendaba portar ornamentos de ámbar para combatir el dolor de garganta y oído, el delirio, la estranguria, la fiebre y, en general, era considerado útil para la protección

helíades, las hermanas de Faetón, derramaron

después de que Zeus derribase a este hijo de Helios

por poner en peligro a la tierra al guiar irresponsable-

Esta apreciada resina procedente de la costa báltica llegó en la antigua Roma a ser más valiosa que un esclavo y ahora, un estudio analiza su abundante presencia en la península ibérica

«Oxford Journal of Archaeology». Este artículo analiza la presencia de ámbar en la península ibérica entre los siglos V al VII d.C partiendo del examen de 52 cuentas de ámbar encontradas en las necrópolis granadinas de Colomera, Atarfe, Montefrío y Loja. Gracias a los resultados ofrecidos por el empleo del espectrofotómetro de transformada de Fourier, han podido acreditar su procedencia báltica, un dato que extienden para el resto de hallazgos peninsulares de piezas de ámbar que, muy notablemente, se concentran fundamentalmente en las necrópolis contemporáneas de las dos mesetas

centrales. A partir de aquí,

plantean interesantes

hipótesis sobre esta presencia de ámbar que, curiosamente, se encuentra prioritariamente en tumbas de mujeresyniños de elevada condición social, dejando entrever que quizás el empleo de estos ornamentos fuera hereditario y, así, fueran transmitidos de generación engeneración como valiosos bienes de prestigio familiares. De tal manera, aunque no descartan que los recién llegados a la península trajeran

consigo sus propias piezas de ámbar, asimismo analizan posibles rutas comerciales desde sus centros de

producción, puesto que consideran más que factible que estas piezas de ámbar fueran elaboradas en talleres especializados localizados en lo que hoy son los Países Bajos. Por una parte, una terrestre a través de los Pirineos y, primordialmente, vías marítimas al conectar este comercio de ámbar con otras piezas de importación constatadas contemporáneamente. Así, consideran dos rutas: una primera atlántica, con Vigo como centro redistribuidor hacia el interior y el sur de Hispania, y otra

procedente del Mediterráneo. En este último caso, el ámbar sería transportado desde el norte de Europa por vía fluvial a través del cauce de los ríos Rin y Ródano, llegando a la península ibérica por mediación de mercaderes orientales que contaban con bases costeras en el litoral hispano desde donde penetraban al interior. En definitiva, pese a cierta imagen popular de crisis y aislamiento tras la caída del imperio romano de occidente, este intercambio denota tanto una continuidad con el pasado como la dinámica vitalidad del mundo posrromano hispánico con su entorno europeo.



de los niños. Pero, ¿qué pasó tras el fin del imperio

romano de occidente y la reorganización política

subsiguiente? El reciente artículo de Elena Vallejo-

Casas, Gisella Ripoll, Margarita Sánchez Romero y

Mercedes Murillo-Barroso, investigadoras de la Uni-

versidad de Granada y la Universitat de Barcelona,

trata su pervivencia en la Hispania tardoantigua en

su «Baltic amber in Hispania during late antiquity.

Contacts, networks and exchange», publicado en el

AGENDA 43

AGENDA 43

El retrovisor

1937

Era un entusiasta de la Revolución Rusa y en cuanto pudo viajó a Moscú, donde vivió algún tiempo. Pero a la muerte de Lenin se puso en contra de la férrea dictadura de Stalin y a favor de Trostski, y ello le granjeó la enemistad ciega de los comunistas españoles. En 1937 cuando estalla la guerra entre anarquistas y comunistas es detenido

por la policía y agentes de la NKVD rusa, que ya actuaba abiertamente en la zona dominada por el Frente Popular. Se llamaba Andrés Nin, y tras ser interrogado y torturado durante varios días, fue asesinado por orden del general soviético Orlov, que actuaba en Barcelona, pero a las órdenes directas de Stalin (20-6-1937). POR JULIO MERINO



Ecología y Conservación Ceballos y Dirzo, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento Los científicos mexicanos Gerardo Ceballos (d) y Rodolfo Dirzo (i), premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación, relataron durante una entrevista en Madrid la magnitud de la Sexta Gran Extinción de especies que han contribuido a documentar con sus investigaciones.

Dirzo y Ceballos, dos eminencias internacionales en el campo de la biología de la conservación, serán homenajeados hoy en Bilbao por su decisiva contribución y por aportar la base científica necesaria para declarar nuevos espacios protegidos, acuñando un concepto nuevo para este proceso: la defaunación.

#### Casa de América La obra más poética del pintor Alfredo Castañeda

La sede de la Casa de América, en Madrid, acoge la exposición «Alfredo Castañeda, pintor de poesías», que podrá visitarse en Casa de América hasta el 7 de septiembre. La muestra ofrece un recorrido por la obra del artista mexicano desde su sentido más poético. Así, los cuadros de Castañeda se exhiben acompañados de sus poemas, generando un diálogo entre su pintura y su poesía, las dos vocaciones del artista.



Obituario Johnny Canales (1942-2024)

#### Presentador de tv y músico country



l mundo del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento del legendario presentador de televisión Johnny Canales. Canales, quien dedicó su vida a la televisión, murió por complicaciones en su estado de salud, que había empeorado a comienzos de este año. Canales, conocido por su popular programa 'The Johnny Canales Show, lanzado en 1983 también era considerado un icono de la música tejana, ofreciendo una plataforma a numerosos artistas latinos y contribuyendo significativamente al auge de este género musical en Estados Unidos y México. A principios de 2024 las noticias sobre el delicado estado de salud de Canales comenzaron a circular en redes sociales y varios sitios de música tejana, destacando las complicaciones que enfrentaba desde 2008, cuando sufrió un derrame cerebral.

#### 40 años en la televisión

Nacido en General Treviño (Nuevo León, México), Canales después de más de 40 años de programas ininterrumpidos, dejó el programa de la televisión estadounidense por problemas de salud; y en años recientes, lo habrían retomado en la radio tejana, Majic 104.9 y a través de Facebook Live. Su programa presentó bandas emergentes de México y Estados Unidos. Se transmitió por Televisa en México y Univisión en Estados Unidos.

44 TIEMPO Jueves. 20 de junio de 2024 • LA RAZÓN



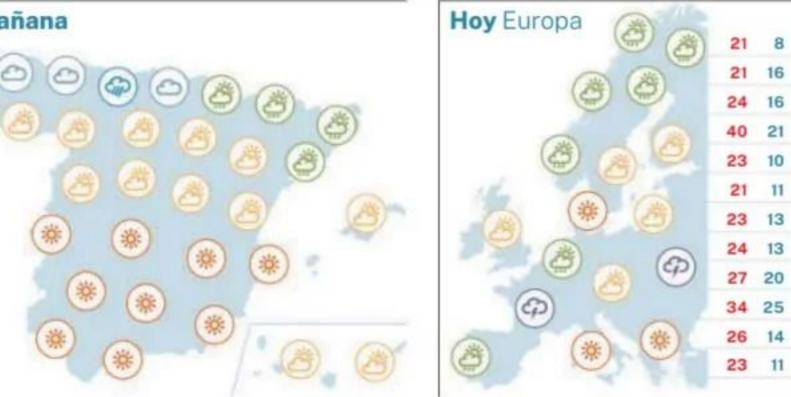

0000020

000015

000010

005

02

#### **Embalses** % capacidad Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:44 21:48

Nueva

Creciente

Menguante ()

Llena

Valencia

Valladolid

Sta. Cruz de Tenerife

23

19

23

21

25

20

20

29

19

26

23

25

30

20

18

23

25

20:49 04:55

6/06

14/06

22/06

28/06

19

12

14

11

20

16

8

14

10

20

12

13

20

12

11

13

17

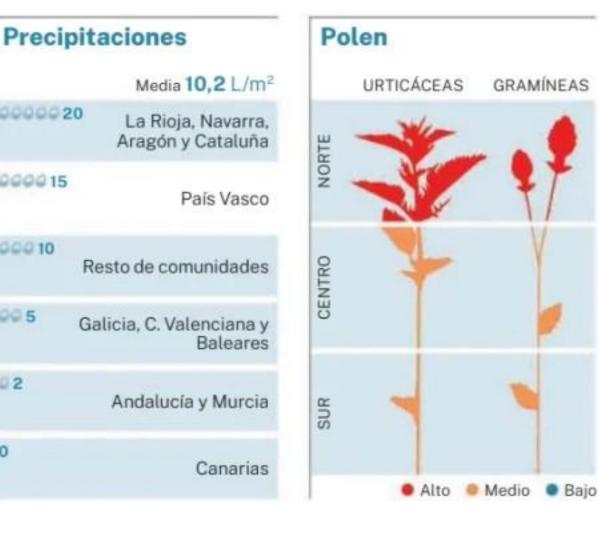

#### El hombre del tiempo

### Llega el verano



#### Roberto Brasero

oy cambiamos de estación. Será esta noche, a las 22 horas y51 minutos, horario peninsular. A partir de ahí nos esperan 93 días de verano, la estación más larga del año. Las últimas horas de la primavera van a ser tormentosas. Hoy las tormentas más fuertes las esperamos en el área del noreste peninsular: Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja, con chubascos fuertes y posibles granizadas ya por la mañana. A lo largo del día se extenderán al resto de la mitad norte y centro donde también pueden caer tormentas esta tarde. En Extremadura no debería llover tanto como ayer y en el sur de Andalucía y Canarias no se esperan lluvias aunque sí fuertes rachas de viento. Las temperaturas hoy serán más bajas que las de ayer, con un amanecer más fresco y una tarde poco cálida, salvo en Murcia o Valencia donde sí pasaremos de 30º, en el resto de capitales nos quedaremos por debajo. Subirán a partir de mañana y sobre todo el fin de semana. Hoy en Madrid 22º de máxima y el sábado 32º.

#### A tener en cuenta



Berlín

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

GRAMÍNEAS

Oslo

Greenpeace ha lamentado que hasta la fecha ningún Estado de la UE haya rubricado el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas y ha instado al Gobierno de España a firmarlo y a aplicar planes de gestión de áreas marinas ya protegidas.



Ocho ejemplares de camaleón han sido soltados en su hábitat natural en Málaga en el marco del programa de recuperación de esta especie puesto en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad.

#### Índice ultravioleta

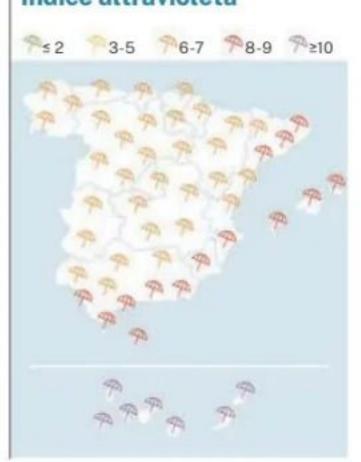

**GRUPO B** 

Albania silencia a Croacia en el minuto 95 (2-2)



#### GRUPO A

Alemania, a octavos sin problemas ante Hungría (2-0)





#### Grupo B

## España se mira en el espejo

Los partidos con Italia han marcado un antes y un después en la evolución de la Roja. Una victoria daría la clasificación a octavos y el primer puesto. De la Fuente ve un equipo similar al que dirige

D. G. MADRID

«Para mí no es un derbi. Cuando juegas una Eurocopa, todos los partidos son finales, todos los partidos son únicos, todos los partidos son algo para recordar», dice Luciano Spalletti antes de enfrentarse a España.

Sin embargo, los enfrentamientos con la tetracampeona del mundo han marcado un antes y un después en la evolución de la selección española. La época gloriosa de la Roja comenzó con la victoria en los penaltis contra Italia en la Eurocopa 2008 y se cerró con la goleada en la final del torneo continental en 2012 y Casillas pidiendo al árbitro que pitara el final del partido para no hacer más daño a los italianos.

«Es un clásico de este tipo de

competiciones. Seguramente sea una de las selecciones a las que más nos hayamos enfrentado en mi trayectoria como seleccionador», explica Luis de la Fuente, el seleccionador español, que ve en el combinado italiano un reflejo del español. «Yo creo que es un equipo con bastante similitud al nuestro, está en formación, han cambiado de seleccionador recientemente, nos hemos enfrentado a ellos en muchas categorías. Me gustalos competitivos que son, con grandes individualidades, con mucha ex-

#### Domingo García. MADRID

El «7» es un número como ningún otro en la selección española. Era el número de Raúl que heredó Villa sin dudar cuando Luis Aragonés dejó de convocar al que era entonces el máximo goleador de la historia de la Roja. El asturiano se quedó con el número y no tardó mucho en adelantar a Raúl en la clasificación histórica de goleadores. Ahora el «7» pertenece a Morata, que además lo acompaña con el brazalete de capitán. Un líder, aunque nolo parezca fuera del vestuario.

«Lo primero de todo a los que vienen por primera vez ayudarles, decirles que si necesitan algo, que entiendan lo más rápido posible que si han llegado aquí es porque son importantes. Que no es para venir aquí a entrenar una semana o dos. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es Ayoze, que es la primera vez que viene aquí con nosotros y a lo mejor mete un gol decisivo para una Eurocopa», dice Morata para explicar su labor como capitán.

«Eso es lo que hay que transmitirles, que cualquiera puede ser importante y sobre todo que cualquier problema o en cualquier dificultad los que hemos vivido más Eurocopas o los que hemos pasado momentos difíciles les podemos ayudar», añade. Y todos los jugadores valoran esa función integradora del capitán, del que especialmente los más jóvenes destacan su sentido del humor.

Morata es el más veterano en partidos con la Roja y el máximo goleador de los jugadores en activo. Esta es su tercera Eurocopa y ya ha marcado en las tres. Solo Cristiano y Platini han conseguido más goles que él en la historia del torneo continental.



Morata abraza a Fermín en un entrenamiento de la selección

## Un capitán incomprendido

Morata es el cuarto máximo goleador de la selección y el tercero de las Eurocopas por detrás de Cristiano y de Platini Eso no le libra al capitán de la selección de malos momentos. Como el que vivió en el Bernabéu en el amistoso de marzo contra Brasil. El estadio que fue suyo en los comienzos le pitó como si fuera el enemigo. «La noche de Brasil fue un partido que creo que podíamos haber aprovechado mejor la primera parte y haber hecho más daño a una selección como Brasil



«No quiero dar pena ahora ni hablar de cosas negativas, estoy muy motivado con la Eurocopa»

#### Morata

Capitán de España

y fue una noche complicada para mí, no puedo decirlo contrario, no quiero ni dar pena ahora ni hablar de cosas negativas, estoy muy motivado con la Eurocopa, con muchísimas ganas y creo que hicimos un gran partido contra Brasil», afirma el capitán.

Es algo que ya ha sucedido más veces y que no es agradable para él ni para sus compañeros. «Es algo duro de ver, es un compañero, pero es un goleador y sabemos que va a darlo todo y está con la máxima actitud de conseguirlo», reconoce Jesús Navas. «No me acuerdo de los pitos si me fijé o no, pero no es positivo cuando pitan a un compañero, no ayuda en nada, y más con lo que nos ha dado Álvaro desde hace tiempo. Somos un equipo y de puertas para adentro son cosas a las que no prestamos atención», añade Rodri.

Esos pitos no hacen que el capitán pierda la ilusión. «Estoy a tope física y mentalmente. Es la tercera Eurocopa que tengo la suerte de jugar y ojalá sea la buena. La anterior gran parte de los que estamos aquí la tenemos clavada adentro, porque esa tanda de penaltis ante Italia quién sabe lo que hubiera sido si llegamos a ganarla», dice. Ahora Morata busca la revancha. periencia en este tipo de competición, es como si nos miráramos en un espejo», advierte el preparador español.

El empate de Croacia contra Albania hace que a España le valga la victoria para asegurarse el primer puesto del grupo. Y un empate ya la dejaría en el buen camino, aunque De la Fuente no quiere mirar más allá y de repente parece poseído por el espíritu del «cholismo», aunque no cita a Simeone y tampoco piensa en echar el equipo atrás.

«Queremos ganar este partido que es el más importante. Lo de partido a partido es tan antiguo como lo de andar "p'alante", como dirían en Sevilla. No sabemos si habrá más partidos después o si se suspenderá la competición y como no lo sabemos es el más importante. Queremos ganar todos los partidos», asegura.

España ganó con autoridad a Croacia y Spalletti muestra su admiración por el juego de la Roja. «Lo tienen todo, absolutamente todo. Siempre hacen las cosas de la misma manera, y nosotros tenemos que ser más reactivos. Tengo curiosidad por ver qué pasa cuando presionan con once hombres, cómo respondemos a eso», reconoce el preparador italiano.

«España siempre juega de la misma manera, por eso se hizo tan reconocible. A lo largo del tiempo, siempre han mantenido la misma

#### España (1-4-3-3)

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

#### Italia (1-4-2-3-1)

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Pellegrini, Frattesi, Chiesa y Scamacca.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Estadio: Arena AufSchalke. Hora: 21:00 (La 1). filosofía; pedían lo mismo a diferentes jugadores y eran capaces de llevar a cabo esa tarea. Tienen una filosofía futbolística, más que Italia. Pero nuestra idea es siempre intentar jugar al fútbol», admite Spalletti.

Aunque España ha demostrado ser más versátil con De la Fuente que con seleccionadores anteriores. «El mejor sistema es el que nos sirva para ganar», decía Rodri después de derrotar a Croacia en la primera jornada a pesar de que los croatas tuvieran más posesión de balón. «Nosotros intentamos en cualquiera de las circunstancias ser superiores a los rivales en cada fase de juego y creo que tenemos jugadores para tener diferentes registros. Son las características de los jugadores las que nos ofrecen eso. Es nuestra idea y no podemos renunciar. El fútbol ha evolucionado a hacer transiciones más rápidas y a no dar tiempo a los rivales que están atacando a replegarse. Intentamos aprovechar las condiciones de nuestros futbolistas. Queremos crear un estilo que nos ayude a ganar», explica el preparador español.

«Estoy seguro de que si les dejamos el balón, la cosa acabará mal para nosotros. Así que tendremos que tomar la iniciativa y ver si lo conseguimos contra un rival tan grande», asume Spalletti. Italia ya no vive del «catenaccio» y España se mira en el espejo.

#### D. García, MADRID

«Es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Ya he vivido algunos partidos importantes, pero está a la altura. Es uno de esos partidos que pueden dar a los jugadores una historia que contar en el futuro», dice Luciano Spalletti. El seleccionador italiano llegó al cargo después de la marcha de Mancini a Arabia Saudí y de su extraña salida del Nápoles, al que hizo por primera vez campeón del Scudetto sin Maradona.

Spalletti quiere que sus jugadores estén concentrados en lo que hacen y eso le ha llevado a una polémica decisión sobre el uso de los videojuegos y de las redes sociales. «Si la modernidad es jugar a la Playstation hasta las 4 de la mañana cuando hay partido al día siguiente, entonces esta modernidad no es buena», decía en febrero en una entrevista concedida a «La Gazzetta dello Sport». «Prefieren subir una foto a Instagram con el pelo peinado que bajar la cabezaypedalear. Vienes a la selección nacional para ganar la Eurocopa, no para ganar en el Call of Duty», añadía. Eran unas palabras especialmente dedicadas a Gianluca Scamacca, el delantero de la Atalanta, al que dejó fuera de la convocatoria para los amistosos de marzo. «La gente no sabe lo que hago en la habitación. Habla sin saber», decía el 9 de Italia.

Sin embargo, Scamacca ha sido convocado para la Eurocopa y fue titular en el primer partido contra Albania. «Scamacca ha mejorado mucho en los últimos tiempos y lo hemos reconocido. Es un delantero completo, sin duda. A veces solo tiene que comparar su rendimiento con el de sus compañeros, empujar un poco más», decía antes del debut contra Albania.



Luciano Spalletti, seleccionador italiano

## El pin parental de Spalletti

El seleccionador italiano ha establecido un uso limitado de los videojuegos a sus jugadores en la concentración Spalletti ha desmentido que haya prohibido el uso de la consola en la concentración. «Hasta yo he jugado», asegura. Se trata más de una especie de control parental para que los videojuegos no mantengan despiertos a los jugadores hasta altas horas de la madrugada. «Lo que me interesa es que los jugadores duerman por la noche, no dejo que el equipo se quede des-



«Hemos creado una sala de juegos donde hay dos PlayStation preciosas. Yo también he jugado»

#### Luciano Spalletti

Seleccionador italiano

pierto por la noche y luego llegue sin descansar al entrenamiento. Eso es todo. Hemos creado una sala de juegos donde hay dos PlayStation preciosasy yo también he jugado, pero lo hacen en los momentos adecuados», explica ahora el seleccionador italiano.

Se trata, sobre todo, de que la prolongada exposición a las pantallas no afecte al rendimiento de los internacionales italianos. Los teléfonos móviles son otros enemigos de Spalletti. «Tengo que permitirlos, pero no se pueden tener en la camilla de masaje durante los tratamientos», lamentaba hace unos meses.

La sala de juegos se cierra ahora a las 00:30 y pasada esa hora los futbolistas tienen que irse a las habitaciones a descansar. Spalletti habla a sus futbolistas y a la prensa de los estudios que tratan de cómo las pantallas afectan al descanso y de lo necesario que es recuperar bien para un deportista de élite.

Spalletti ha conseguido controlar las adicciones de sus jugadores, un camino que le gustaría seguir a la mayoría de seleccionadores en esta Europa. Y ahora, al técnico italiano ya solo le preocupa el partido contra España. El más importante de su vida.

#### Grupo B

## Y al final siempre juega Nacho

Como en el Real Madrid, con España ha pasado de ser opción secundaria a titular

Los problemas de

Laporte le dan

una oportunidad

y él nunca la

desaprovecha

#### José Manuel Martín. MADRID

Es la historia mil veces repetida en la carrera de Nacho Fernández. Nadie cuenta con él, todos están convencidos de que no va a participar, de que es una de las últimas opciones, y sucede que siempre acaba jugando y siendo importante. Le ha pasado muchas temporadas en el Real Madridy le está sucediendo en esta

Eurocopa, donde llegó de puntillas y va camino de ser titular indiscutible. Lo fue en el primer partido como pareja de Le Normand y va a repetir en la segunda jornada del Grupo B, en la cita de Espa-

to del grupo en juego. Había alguna duda de si estaría en la lista de Luis de la Fuente, pero su gran final de temporada le permitió ganarse un puesto.

No jugaba con la selección española desde hace justo un año. Entró en la segunda parte de la final de la Liga de Naciones 2023 ante Croacia, cuando se tuvo que retirar lesionado Robin Le Normand, su socio ahora en el cen-

tro de la defensa. Fueron 42 minutos de juego incluyendo la prórroga, y no había vuelto a ponerse la Roja hasta el estreno de España en la Eurocopa, también frente a los croatas.

Los problemas físicos y la falta de ritmo de Laporte hacen que Nacho sea protagonista, y ya se sabe que si hace falta, si se requiere de sus servicios, el madridista siempre está y cumple de sobra. Lo sabe Ancelotti, que

> esta temporada, una más, contaba con él como actor de reparto y al final ha sido muy protagonista. Ha jugado 45 partidos, 33 de ellos como titular, incluyendolafinal de la Champions, los dos partidos

ña con Italia con el primer pues- de semifinales frente al Bayern y la vuelta de cuartos ante el City. De la Liga de Campeones solo no jugó la ida ante los de Guardiola, cuando el técnico italiano prefirió el potencial por arriba de Tchouaméni. Había alguna opción de que para Wembley Ancelotti quisiese poner a Militao, pero no estaba tan preparado como Nacho, que este curso ha levantado sus primeros títulos como capitán del Madrid.



Nacho, junto a Laporte, en el entrenamiento de España



La selección de Albania celebra el empate logrado frente a Croacia

## Gjasula desata la locura

▶El mediocentro rescata ante Croacia un merecido punto para Albania en el minuto 95, después de regalar un gol en propia puerta

Víctor Martín. MÁLAGA

Cuando Klaus Gjasula entró en el campo, su misión era mantener el trabajo defensivo de Albania, que empezaba a verse superada por el empuje de Croacia. Entró por Laçi, el héroe que había adelantado a su selección en un ya lejano minuto once. Desde entonces llevaba el cuadro albanés aguantando durante una hora la ventaja. Ya en ese momento del lado croata había ingresado en el campo Ante Budimir, que había decidido pasar de actor secundario a superhéroe, echarse un país entero a la espalda y capitanear la remontada de un equipo croata que hasta entonces no carburaba.

Un minuto después de que Gjasula pisara el rectángulo, Budimir le daba a Kramaric el empate. Y un par de jugadas más tarde, el propio medio albano se convertía en colaborador necesario de un gol que adelantaba a Croacia enviando a la red el rebote de un tiro de Sucic, de nuevo a pase de Budimir, ante la mirada desesperada de varios de sus compañeros. No estaba nada mal para empezar. Cuatro minutos y dos goles en contra -uno en propia puerta-, sustituyendo al que hasta entonces había sido el hombre del partido para

Croacia 74' Kramaric, 76' Gjasula (p.p.)

Albania 11' Laci, 90+5' Gjasula

Croacia (1-4-3-3)

Livakovic; Juranovic, Sutalo, Josko Gvardiol, Perisic (Borna Sosa, 84'); Luka Modric, Marcelo Brozovic (Sucic, 46'), Mateo Kovacic; Majer (Mario Pasalic, 46'), Petkovic (Budimir, 69') y Kramaric

Albania (1-4-2-3-1)

Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani (Hoxha, 85'), Laçi (Gjasula, 73'), Asani (Seferi, 64'), Manaj (Daku, 85') y Bajrami.

Arbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Ivusic (87'), por Croacia, y a Hysaj (77'), Daku (83') y Gjasula (97'), por

Incidencias: Volksparkstadion de Hamburgo. 55.000 espectadores.

Albania. Y menos de un cuarto de hora para evitar la eliminación virtual de un equipo que no está siendo en absoluto una Cenicienta en este grupo de la muerte.

Pero el fútbol no suele quedarse con nada de nadie. Y Croacia, que pudo irse al descanso con una desventaja aún mayor si Livakovic no llega a evitarlo dos veces, estaba dejando sin premio a una Albania que merecía más. Pero los albaneses creyeron. Y empujaron. Y el partido se abrió en canal hasta

convertirse en un continuo ida y vuelta. El típico final que ningún entrenador quiere, pero la gente adora. Y en mitad del caos, rozando el minuto 95, Hoxha aprovechó una salida rápida por la izquierda, mandó el balón al área y, frente a una defensa croata demasiado pasiva, Gjasula apareció en el punto de penalti e hizo el empate con la zurda desatando la locura en el banquillo de Albania.

Todavía tuvo tiempo para, en el octavo minuto del añadido -la pizarra marcó seis, pero se llegó casi al 99-ver la amarilla por cortar un ataque rival. Gol en propia puerta, tarjeta y gol para devolver a la vida a su equipo. En menos de 20 minutos. No se podrá decir que Gjasula no aprovechó el tiempo que le dio Sylvinho. Y no serán pocos los albaneses que pasaron en ese tiempo de preguntarse en qué estaba pensando el seleccionador cuando le dio entrada a asegurar que menos mal que entró a jugar.

El punto, realmente, tampoco es que sirva de mucho a ninguno de los dos equipos. Ambos debían ganar para afrontar la última jornada con garantías de pase a octavos. Pero sí los mantiene vivos. Y, sobre todo, el empate augura una tercera jornada de infarto. Como el final de este encuentro entre croatas y albaneses.

EUROC **DEPORTES 49** LA RAZÓN • Jueves. 20 de junio de 2024

#### Grupo A

## El triunfo de la multiculturalidad

Alemania derrota a Hungría y se mete en octavos con los goles de Musiala y Gündogan



- Hungría

0

| Alemania       |   | Hungria         |   |
|----------------|---|-----------------|---|
| (1-4-2-3-1)    |   | (1-3-4-3)       |   |
| Neuer          | 7 | Gulacsi         | 6 |
| Kimmich        | 7 | Fiola           | 6 |
| Rudiger        | 7 | Orbán           | € |
| Tah            | 7 | Dárdai          | 6 |
| Mittelstadt    | 6 | A. Nagy         | 6 |
| Andrich        | 6 | Schafer         | 6 |
| Kroos          | 6 | Bolla           | 6 |
| Gundogan       | 8 | Kerkez          | 6 |
| Musiala        | 7 | Sallai          | 6 |
| Wirtz          | 6 | Szoboszlai      | 5 |
| Havertz        | 6 | Varga           | 6 |
| Nagelsmann (E) | 7 | Marco Rossi (E) | 5 |

Cambios: Alemania Füllkrug 6 (Havertz 56'), Sané 6,5 (Wirtz 58'), Emre Can 6 (Andrich 72'), Führich 6 (Musiala 72') y Undav s.c. (Gündogan 84'). Hungria Kleinheisler 6 (A. Nagy 64'), Martin Adam 6 (Bolla 76'), Z. Nagy 6 (Kerkez 76'), Gazdag s.c. (Varga 84') y Csoboth s.c. (Sallai 87').

**Arbitro:** Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Rüdiger, Mittelstadt, Varga y

Incidencias: Stuttgart Arena, 51.000 espectadores. Segunda jornada del Grupo A.

> Gündogan, que fue nombrado MVP, celebra su gol a Hungría

#### Francisco Martínez. MADRID

La fe y el empuje de Gündogan permitieron a Musiala marcar el primer gol de Alemania contra Hungría. El centrocampista del Barcelona peleó una pelota que parecía perdida y a base de rebotes yempujones (los magiares, de hecho, pidieron falta a Orbán que el VAR no consideró como clara), se llevó el balón y se lo cedió a su compañero para que lograra su segundo tanto en esta Eurocopa. Es el primer bigoleador.

Fue una diana importante porque el anfitrión no estaba teniendo claridad de ideas ante un rival que estaba muy ordenado y que además lograba salir bien al contragolpe. Antes del descanso llegó incluso a empatar, pero el tanto de Sallai de cabeza fue anulado por fuera de juego. El propio Sallai protagonizó otra jugada por la banda, ya en la segunda mitad, que Varga no remató dentro de cabeza por poco. El peligro era latente, por

mucho que la posesión fuera de Kroos y los suyos. El encuentro todavía iba 1-0 tras esta última acción. Lo que acabó con la incertidumbre fue el segundo tanto, de Gündogan, que llegó desde atrás como tantas otras veces para rematar un centro de Mittelstadt. Lo celebró eufórico, con el brazalete en el brazo, porque es el capitán de Alemania.

El futbolista del Barcelona fue nombrado MVP del encuentro, gran protagonista del que puede considerarse el triunfo de la multiculturalidad. Su capitanía ha dado que hablar, pese a los 78 partidos que ha jugado con su selección, con la que debutó en 2011. No ganó el Mundial de 2014 porque una lesión le impidió estar entre los elegidos. En una encuesta hecha en la televisión pública alemana, el 17 por ciento estaba en contra de que el líder de Alemania fuera un jugador con raíces turcas. Además, el 21 por ciento querrían ver a más futbolistas blancos en el equipo nacional. «Sé

que gente como yo es necesaria en puestos de liderazgo porque refleja una nueva realidad en Alemania, pero no quiero insistir demasiado en ello», decía Gündogan en una entrevista en «Spiegel». «Estoy orgulloso de ser el primer capitán de Alemania con antecedentes migratorios en un torneo importante», afirmó en conferencia de prensa. «Puedo liderar un equipo que es especial porque está formado por tantas culturas y países diferentes. Estos son los factores que nos harán fuertes como selección en 2024: la diversidad y la influen-



En una encuesta en televisión, el 17 % no veía bien que el capitán tenga orígenes turcos

cia de diferentes culturas», continuó, e insistió en el poder que tiene el fútbol de «unir».

Musiala, por su parte, es de origen nigeriano-británico e incluso llegó a jugar en las categorías inferiores de Inglaterra, pero para la absoluta eligió Alemania. Sus regates y sus quiebros fueron lo más destacado del equipo germano ante la bien organizada Hungría. Casi marca el tercero Sané, cuyo padre es senegalés; y en defensa estuvo muy firme Rüdiger, con orígenes de Sierra Leona. El que evitó un inquietante 2-1 fue Kimmich, que encima de la línea despejó el remate de Orbán cuando Alemania ya estaba más relajada con dos tantos de diferencia.

Si en la primera jornada el conjunto de Nagelsmann pasó el rodillo contra Escocia, esta vez logró un triunfo también merecido, pero más terrenal ante Hungría. Es la primera selección que se mete en octavos. Al comienzo no contaban entre los favoritos, pero Alemania empieza a dar miedo..

#### Shaquiri allana el camino de Suiza

Eduardo Cornago. MADRID

Suiza tiene casi garantizado su pase a octavos y Escocia todavía sigue viva en el torneo después del empate que cerró la segunda jornada del Grupo A. Los helvéticos llegaban como favoritos en busca de sumar su segunda victoria tras superar a Hungría, pero... Escocia se adelantó con un gol de McTominay y Suiza solo pudo empatar con un tanto de Shaquiri tras un error defensivo del equipo de Steve Clarke.

Los escoceses fueron capaces de resistir el empuje de los suizos después del gol de Shaqiri. Una cesión atrás de Ralston fue un regalo que aceptó, atento, oportuno, Shaqiri con la convicción del zurdazo que enganchó de primeras; una parábola que alojó en la escuadra, pero que había sido originada por una entrega impropia de este nivel del carrilero derecho escocés y no fue la única.

Suiza lo intentó hasta el final e incluso la anularon un gol por fuera de juego a Embolo en los minutos finales. El problema ahora es que en la tercera jornada se mide a Alemania que ya está clasificada y cuenta sus partidos por victorias. El conjunto británico, y su fatal diferencia de goles, se miden a Hungría.

#### **Escocia** 13' McTominay

Suiza 26' Shaquiri

#### Escocia (1-3-4-1-2)

Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna, 61'), Robertson; McTominay, Gilmour (McLean, 79'), McGregor, McGinn (Christie, 91') y Che Adams (Shankland, 91'). S. Clarke (E)

#### Suiza (1-3-4-1-2)

Sommer; Akanji, Schar, Ricardo Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler (Rieder, 70'), Aebischer; Ndoye, Vargas (Sierro, 70') y Shaquiri (Embolo, 60'). M. Yakin (E)

Arbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaguia). Amonestó con cartulina amarilla a McTominay, McKenna, McGinn, Rodríguez y Sierro.

Incidencias: 43.250 espectadores en el RheinEnergie Stadion.

#### Grupo C

#### La enésima guerra civil en los **Balcanes**

M. Ruiz Díez. MADRID

La derrota ante Inglaterra fue mucho más que la pérdida de tres puntos para Serbia y que el partido de hoy ante Eslovenia se convierta en una final. «Soyellíder, el capitán y el mejor jugador del equipo. Debería haber jugado los 90 minutos completos. Habría sido diferente si hubiera estado en el césped desde el principio», soltó Dusan Tadic apuntando directamente a su seleccionador, Dragan Stojkovic. Pasado el calentón hubo una reunión en el hotel Maximilian de Augsburgo entre el cuerpo técnico y jugadores. Tadic se echó para atrás, pidió disculpas y según la Federación Serbia hubo aquello tan recurrente de una conjura para intentar evitar una despedida prematura del torneo. Por si fuera poco, Filip Kostic se ha quedado fuera de la Euro después de la lesión muscular que sufrió en la primera jornada.

Serbia se agarra a la obligación de puntuar y al pasado. En el único precedente entre ambos en la Eurocopa, en el año 2000, Eslovenia vencía por 0-3 a la República Federal de Yugoslavia, con dos goles de Zlatko Zahovic y uno de Pavlin antes de que se cumpliera la hora de partido. Lo que sucedió después fue un disparate. Sinisa Mihajlovic fue expulsado pero los «plavi» empataron a tres con dos goles de Savo Milosevicy otro de Drulovic en apenas seis minutos. La amenaza para Serbia hoy será Sesko. El delantero del Leipzig de 21 años ha marcado 18 goles la pasada temporada.

Eslovenia (1-4-4-2)

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, G, Stankovic, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar y

Serbia (1-4-3-3)

Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; Tadic; Vlahovic y Mitrovic.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Estadio: Allianz Arena. Hora: 15:00, La1.

#### El ojeador

Cuando «Dinho» dejó el fútbol europeo, el adolescente del Manchester United apenas tenía cinco años, pero a través de la pantalla admiró su fútbol y su sonrisa

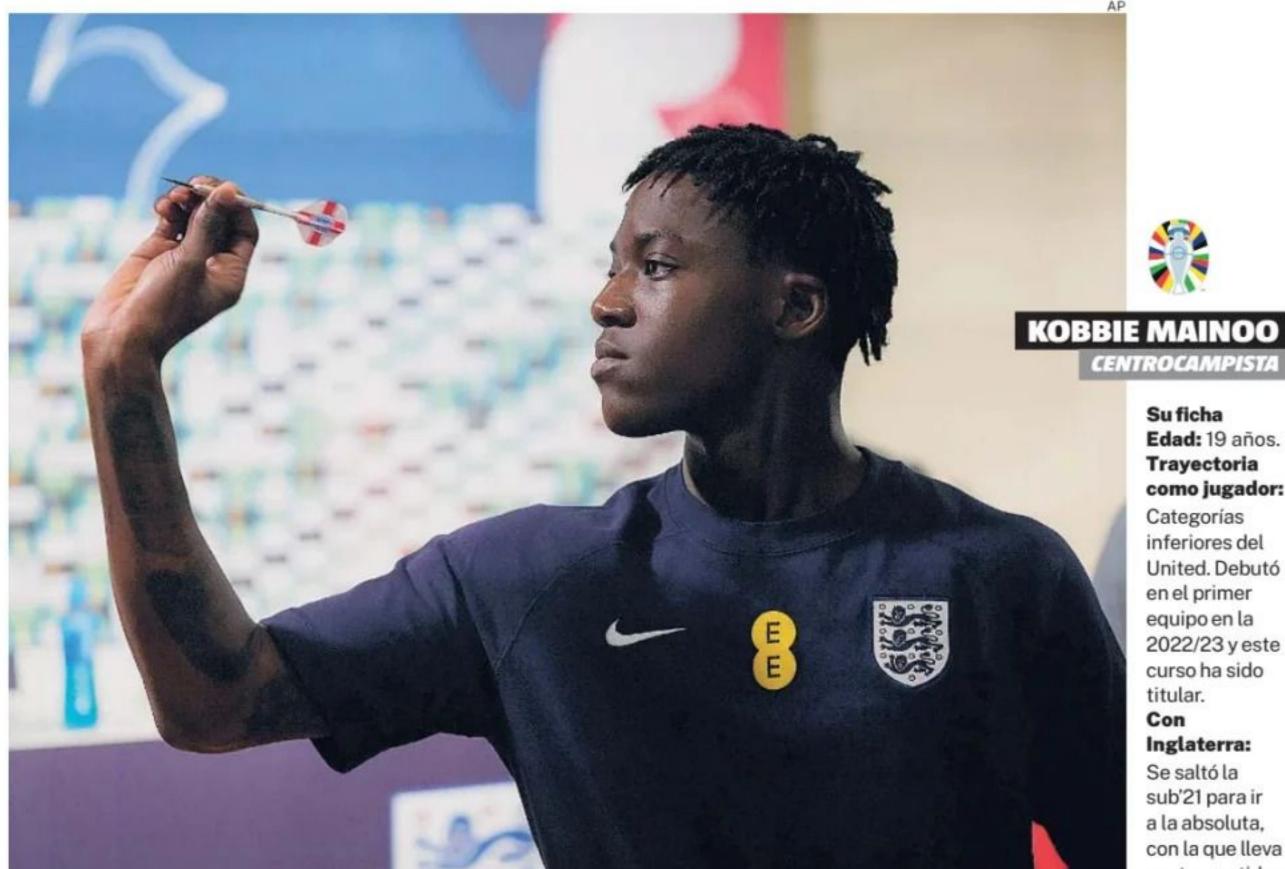

## partidos, 2.629 minutos, cinco go-

## Ronaldinho, ídolo a través del vídeo

Francisco Martínez, MADRID

La lista de jóvenes de los que hay que estar pendiente en la Eurocopa de Alemania la lidera Lamine Yamal, porque sus 16 años son abrumadores y ya en el estreno contra Croacia tuvo protagonismo. Pero hay otros futbolistas menores de 20 años que esperan lucirse en un escaparate como este: el central portugués João Neves (19), el atacante turco del Real Madrid Arda Guler (19), que marcó un golazo ante Georgia el martes, ysu compatriota Kenan Yildiz (19) y el centrocampista inglés Kobbie Mainoo (18). El futbolista del Manchester United va dando los pasos de dos en dos. Tras ser internacional en todas las categorías, a la absoluta ha llegado sin pasar

por la sub'21 y con solo una temporada en la élite.

Criado en las categorías inferiores de los «red devils», donde llegó con nueve años tras sus inicios en el Cheadle & Gatley, su estreno con el primer equipo este curso (el pasado ya jugó 10 minutos en la Premier, 17 en la FA Cup y 60 en la Copa de la Liga), tan deseado, tuvo que esperar hasta noviembre por una lesión en el tobillo que se hizo en pretemporada jugando contra el Real Madrid tras una acción con Rodrygo. El tiempo de recuperación lo pasó estudiando español a través de Zoom. «Ahora que estamos en verano intentaré retomarlo porque lo disfruté», afirma en «The Athletic». En cuanto cogió ritmo se ha convertido en un futbolista imprescindible para el United, coronando su temporada (35

les y tres asistencias) con el triunfo en la FA Cup ante el Manchester City, encuentro en el que fue nombrado MVP. Ten Hag, el técnico del United, está teniendo un paso por la Premier con muchos altibajos, pero siempre ha sido un entrenador que apuesta por la juventud. Lo hizo con el Ajax de los De Jong, De Ligt y compañía, que en 2019 destronó al Real Madrid de las tres Champions seguidas; y en Mánchester está dando oportunidades a futbolistas como el propio Mainoo o Garnacho, que auguran un buen futuro para un «gigante» que lleva ya demasiado tiempo depri-

Dinamarca (1-3-5-2)

Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund y Wind. Seleccionador: Hjulmand.

#### Hinglaterra (1-4-3-3)

Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden y Kane. Seleccionador: Southgate.

Árbitro: Artur Soares Dias (Portugal). Estadio: Frankfurt Arena. Hora: 18:00, La1.

mido. Los dos adolescentes fueron los autores de los goles en la final contra el equipo de Guardiola. Pese a todo, el técnico neerlandés pide calma. «Para mí es difícil. Tiene mucho talento, pero no quiero hablar mucho porque los que ahora lo ensalzan luego lo hundirán», asegura el entrenador.

Su ficha

Edad: 19 años.

como jugador:

Categorías

inferiores del

en el primer

equipo en la

curso ha sido

Inglaterra:

a la absoluta,

con la que lleva

cuatro partidos.

Se saltó la

titular.

Con

United. Debutó

Cuando le preguntan por su futbolista preferido, aparte de Rooney, nombra a Ronaldinho «y su sonrisa». Cuando el brasileño dejó de jugar en Europa, Mainoo solo tenía cinco años, pero creció viendo sus vídeos en Internet.

«Siempre me gustó pasar tiempo con el balón cuando era más joveny jugaba al fútbol sala: tenerlo y regatear», explica. Por eso se mueve bien en espacios cortos, pero también tiene potencia en la conducción de pelota. Le han dado su apoyo leyendas del United como Keane y Scholes, que dijo: «Es diez veces más jugador que yo cuando tenía 19 años». También Bellingham: «Es brillante». En el debut de Inglaterra en la Euro ante Serbia, Mainoo entró al final por la estrella del Madrid.

### Lo dejo todo, gracias

Las razones para seguir en alguna actividad son inescrutables; las de parar, en cambio, son transparentes

Peo a Bruce Springsteen y a Tom Jones de gira en mi ciudad, pienso en Paul McCartney y en los Rolling Stones. Miro jugar a Luka Modric y a Cristiano Ronaldo y qué quieren que les diga, yo me quedo con Rosendo Mercado, jubilado desde el primer día que la seguridad social lo permite. Igual que Toni Kroos, siento que he alcanzado mi «prime», como dicen los chavales. Ya no opinaré mejor ni escribiré más florido. Tampoco, damas y caballeros, me sale a cuenta trabajar más horas. He perfeccionado mis defectos hasta lo sublime y es el momento de congelarme, inmortalizarme, pasen y vean las últimas funciones. ¿Qué sentido tiene seguir si voy a perder balones, a tropezarme solo con un adjetivo? ¿Para qué seguir haciendo de mis páginas orfanatos?

No me malinterpreten, que no juzgo el estajanovismo de quienes eligen el martirio de la arena, sudar delante del público, exponerse al escrutinio. Aunque, a decir verdad, mientras los viejos rockeros tienen el aplauso seguro, a veces regalado, en el balompié es mucho más probable la cornada y el improperio de tu propia afición. Fulano, vete ya, le gritarán a un tipo que ha corrido 12 kilómetros perseguido por muchaUlises Fuente



«Fulano, vete ya», le gritarán a un tipo que corre delante de muchachos 20 años más jóvenes

**FASE FINAL** 

chos 20 años más jóvenes. Algo debe de haber en esa gloria de la puesta en escena que se me escapa, pero imagino que cada uno tiene su caducidad, su obsolescencia, y es mejor ser consciente de ella antes de que los demás te hagan notar la calvicie. En el mundo quedarán latas de sardinas para ser abiertas después del apocalipsis zombie y también tiene que haber tulipanes con la mecha corta como una vela de cumpleaños. Y están ustedes leyendo a un capullo casi marchito. Yo nací para ser duque sin tierras, flâneur, veraneante. Leo que quizá padezca clinomanía, la obsesión por permanecer en la cama que padecían Valle Inclán, Vicente Aleixandre y Truman Capote. Pero sin escribir, que eso cuesta trabajo, solo soñando un duelo dialéctico con Llados Fitness mientras consulto el estado de mi pensión.

Olviden todo esto. Lo que quiero es retirarme como Toni. Y pronuncio muy despacio la palabra, con los ojos cerrados, invocando una primitiva o paladeando un sueño. Retirada, como los ejércitos que huyen, como los trastos viejos que recoge el ayuntamiento de las aceras, como los productos en mal estado de un supermercado. Y empiezo a pensar que, en realidad, puede que no esté en mi «prime».

#### Grupo A

- 1º jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría, 1-Suiza, 3.
- 2ª jornada: Alemania, 2-Hungria, 0 y Escocia-Suiza.
- 3ª jornada: Suiza-Alemania (23, 21:00, La 1) y Escocia-Hungría (23, 21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Alemania | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 7   | 1   |
| 2.Suiza     | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 1   |
| 3.Escocia   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 5   |
| 4.Hungria   | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | 1   | 5   |

#### Grupo B

- 1ª jornada: **España**, 3-Croacia, 0 e Italia, 2-Albania, 1.
- 2ª jornada: Croacia 2-Albania, 2 y **España**-Italia (21:00, La 1).
- 3ª jornada: Albania-**España** (24, 21:00, La 1) y Croacia-Italia (24, 21:00, La 1).

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. España | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Italia  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 1   |
| 3.Albania | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 3   | 4   |
| 4.Croacia | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 5   |

#### Grupo C

- 1ª jornada: Eslovenia, 1-Dinamarca, 1 y Serbia, 0-Inglaterra, 1. 2ª jornada: Eslovenia-Serbia (15:00, La 2) y
- Dinamarca-Inglaterra (18:00, La 1).

  3ª jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y
- 3ª jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y Tdp) e Inglaterra-Eslovenia (25, 21:00, La 1).

|               | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Inglaterra | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 2.Eslovenia   | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 1   |
| 3.Dinamarca   | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 1   |
| 4.Serbia      | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |

#### 1 julio 21:00 30 junio 21:00 29 junio 21:00 1 julio 18:00 A/D/E/F3 A/B/C3 D2 E2 5 Julio 5 Julio CUARTOS 18:00 21:00 9 julio 21:00 14 julio FINAL 21:00 SEMIFINAL 10 julio 21:00 6 julio 6 julio CUARTOS 21:00 18:00 A/B/C/D3 F2 D/E/F3 A2 **B2** E1 D1 C1 2 julio 18:00 2 julio 21:00 30 junio 18:00 29 junio 18:00 OCTAVOS

#### Grupo D

1ª jornada: Polonia, 1-Países Bajos, 2 y Austria, 0-Francia, 1.

Países Bajos-Austria (25, 18:00, La 1).

2ª jornada: Polonia-Austria (21, 18:00, La 1) y Países Bajos-Francia (21, 21:00, La 1). 3ª jornada: Francia-Polonia (25, 18:00, La 1) y

|                 | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Países Bajos | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 1   |
| 2.Francia       | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 3.Austria       | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
| 4.Polonia       | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 2   |

#### Grupo E

- 1ª jornada: Rumanía, 3-Ucrania, 0 y Bélgica, 0-Eslovaquia, 1.
- 2ª jornada: Eslovaquia-Ucrania (21, 15:00, La 2 y Tdp) y Bélgica-Rumania (22, 21:00, La 1). 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumania (26, 18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (26, 18:00, La 1).

|              | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Rumanía   | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Eslovaquia | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 3.Bélgica    | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
| 4.Ucrania    | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |

#### Grupo F

- 1ª jornada: Turquía, 3-Georgia, 1 y Portugal, 2-Chequia, 1.
- 2º jornada: Georgia-Chequia (22, 15:00, La 1) y Turquía-Portugal (22, 18:00, La 1).
- 3º jornada: Georgia-Portugal (26, 21:00, La 1) y Chequia-Turquía (26, 21:00, La 2 y Tdp).

|            | Pts. | T | G. | E. | P. | GF. | GC |
|------------|------|---|----|----|----|-----|----|
| 1. Turquía | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 3   | 1  |
| 2.Portugal | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 2   | 1  |
| 3.Chequia  | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 1   | 2  |
| 4.Georgia  | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 1   | 3  |

#### La recomendación del día

#### «La hazaña de la Roja», diario de un periodo histórico

▶El glorioso periodo que vivió la selección española entre 2008 y 2012 merece ser recordado cuando pase el tiempo. Eso pensó el periodista Vicente García, enviado especial a la Eurocopa de Polonia y Ucrania en la que se cerró el ciclo. Pensaba que

estábamos ante algo grande y decidió hacer un diario de lo que sucedía en aquella concentración. Cada noche, Vicente, que vivía los partidos en la grada porque trabajaba para una televisión sin derechos de retransmisión, cogía la grabadora para registrar

sus impresiones del día. De lo que sucedía en el campo y de lo que pasaba fuera. Cuenta, por ejemplo, cómo Del Bosque convenció a Xavi para que no dejara la selección después de la Eurocopa. Recuerdos eternos de una hazaña.

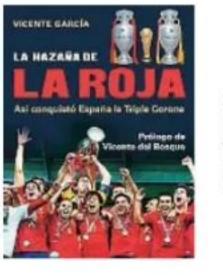

«LA HAZAÑA DE LA ROJA» VICENTE GARCÍA (LIBROS CÚPULA)

Santoral

Cumpleaños

#### Autodefinido CIUDAD, VILLA EJEMPLO DE VALOR MARIA PERSONAJE ESTA FATAL ANACORETA EREMITA DECISIONES, SENTENCIAS CUERPO SON ADORABLES FOLLETIN COLÉRICAS EXISTE POR LOS PELOS CONTRACCIÓN DE UN MUSCULO COLA DE TREN COMENTADAS RASPA EL TEJIDO MUESTRAS > CAOS EN FIGURA EN LA LISTA COSA DANINA DOBLA EN LA CALLE ROMANO DE MONACO

Sudoku Grupo Alfil

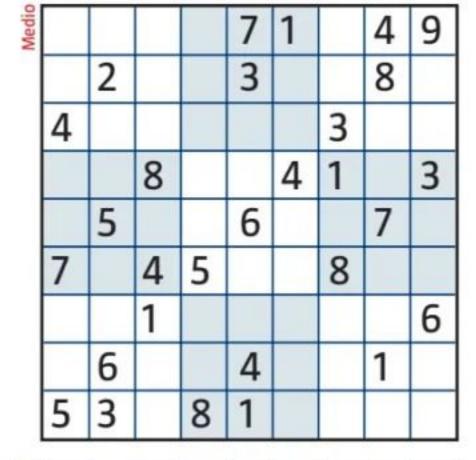

9

8

6

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

3

6

#### y cantante (57) JAVIER GIL VALLE «JAVIVI» actor (63)

Dermicio, Gobano, Metodio,

Onofre, Novato y Silverio.

MABEL RIVERA

NICOLE KIDMAN

actriz, productora

actriz (72) REMEDIOS CERVANTES

presentadora (60)

Loterias

8

6

| Miércoles, 19 de jur | ONCE        |
|----------------------|-------------|
| Número premiado      | S:030 04011 |
| Martes, 18           | S:017 90705 |
| Lunes, 17            | S:034 75871 |
| Domingo, 16          | S:051 35385 |
| Sábado, 15           | S:009 33628 |
| Viernes, 14          | S:131 30006 |
| Jueves, 13           | S:022 57785 |

#### BONOLOTO

Miércoles, 19 de junio Números

03-16-19-28-32-34 C-23/R-0 152.835,89 787,81

3,6

25,42

(())

0-2-8

0

1.257,70

#### LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 15 de junio Número premiado 56790

#### EUROMILLONES

Martes, 18 de junio

Números

03-11-33-34-36 01-12 Números estrella

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 17 de junio

Números

02-08-12-16-22-43 C-35/R-8

Aciertos euros 6+R 672.638,36 15.582,36 5+C

**EL GORDO** 

Domingo, 16 de junio

05-11-23-38 40

Números

Crucigrama

SIN

NINGUNA GRACIA

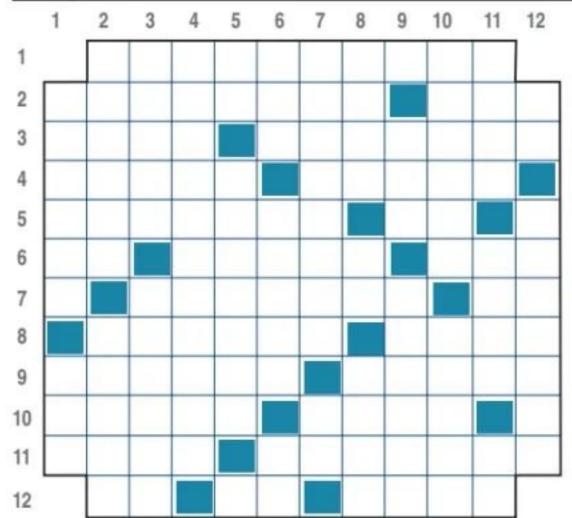

Horizontales: 1. Adoquinar, enlosar. - 2. Bebida refrescante. Hacen cálculos.

- 3. Al revés, con un precio elevado. Ponía en su lugar. - 4. Capote con

mangas. Intensifica la cantidad. - 5. Antigua ciudad romana de Sevilla. El

centro de Jaén. - 6. Encabezan una nueva causa. Fracasó en su vuelo sin

motor. Trozo de salmón. - 7. Flagelaré, fustigaré. Se escriben en ruso. - 8.

Garantizas el pago, respaldas. Una misa caótica. - 9. Urgencias, apremios.

Me presenté a una cita. - 10. Al revés, enseña los dientes en correos. Desorden en Lugo. - 11. Te informas con gafas. Formará poco a poco en su

interior. - 12. Limitan las pensiones. Lo último en zapatos. Piedra llana de

學 耳

Diffici

9

Juegan blancas

#### Jeroglífico

ENTRAN EN MADRID

**Ajedrez** 



¿Qué tienes?

#### Ocho diferencias





Whatsapp

610203040





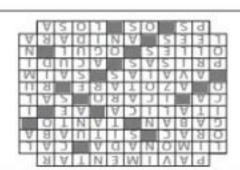

Cf6 2. AXh7+1 AJEDREZ: 7. Axg6! RESACA, Res, a, ca

JEROGLÍFICO:





poco grueso.





La cabeza de Federer se pasa mucho tiempo del documental agachada entre la reflexión y la tristeza

**Prime Video** estrena hoy el documental que narra los 12 días entre el anuncio de la retirada del tenista suizo y su último partido oficial junto a sus amigos y compañeros

## La primera muerte de Federer

Gerardo Granda. MADRID

scomovermi funeral una y otravez», dijo el tenista suizo Roger Federer sobre el espacio de tiempo que pasó entre que anunció su retirada de las canchas el 15 de septiembre de 2022, hasta su último partido oficial, el 23 del mismo mes en la Copa Laver en Londres. Esos días, y los anteriores mientras intentaba controlar la noticia es lo que narra «Federer: los últimos 12 días», que hoy estrena Prime Video y que está dirigido por el ganador del Oscar Asif Kapadia y el director Joe Sabia.

La pieza de Federer nos sitúa el mismo día en el que el jugador de tenis prepara la grabación que distribuirá a los medios y en las redes sociales para informar de su decisión de abandonar el deporte del que ya es un mito. «Soy Roger Federer y fui jugador profesional de

tenis durante 24 años», le dice el jugadoral documental. Las primeras imágenes son familiares con su mujer Mirka y sus cuatro hijos, Leo, Myla, Lenny y Charlene, tras tomar la difícil decisión de anunciar su marcha. Hay que tener en cuenta que además de un hecho deportivo histórico, también es un viaje emocional para Federer, su familia, sus compañeros, sus fans y el mundo del tenis profesional. Por eso el documental tiene ese halo de formar parte del cortejo fúnebre que acompaña a Roger en su «primera muerte», que, como se recuerda en la pieza, «dicen que un deportista muere dos veces», la primera cuando deja su deporte. Mirka insiste en que «los últimos meses ha sido un viaje muy emocional. Roger creía que iba a jugar al tenis para siempre, pero ha llegado la hora, y estoy aquí para apoyarle». También confiesa el tenista que a pesar de su predisposición a hablar de todo con los medios, «no quise decirles nada a los medios hasta que fuera real».

Este largometraje documental cumple uno de los principios de la Publicidad cuando se inmiscuye el anunciante. Por eso «Federer, los últimos 12 días» es el documental que Roger Federer hubiera hecho sobre sí mismo. Medido, calculado, nada estridente, sin violencia, sin preguntas incómodas sin cuestiones más allá del abandono, todo un valle de lágrimas. Incluso bromean con lalluvia en Suiza el día del anuncio, como lágrimas por la despedida de Federer.

Se agradece del documental, que la nota de prensa aclara que comenzó como un vídeo casero de

«Federer, los últimos 12 días» es el documental que el tenista suizo habría hecho sobre sí mismo

recuerdo, tenga acceso detrás del escenario principal y asistiremos a las charlas entre los jugadores y amigos así como a las demostraciones de cariño hacia el jugador por parte de sus padres y su agente. Se deja por el camino aquella etapa que todos recordamos en los que Federer se hizo casi intratable, con un carácter gruñón que se fue suavizando por arte de magia y que él achacó a algo que no era de su personalidad. ¿Qué motivó esa actitud y su reversión? Todo en el documental respira control por parte de Federer, una suerte de loa a la manera de ser y de pensar del jugador, sin dejar nada al azar. El largometraje quizá esté demasiado extendido para aquellos no aficionados al tenis, con más de 15 minutos del metraje preparando su anuncio de despedida. Con los invitados, como John McEnroe y Bjorn Borg, que casi procesionan y dejan su voz. Son las conversaciones en círculos pequeños los que atisban la personalidad de Federer y su relación con sus com-

#### El protagonismo de Rafa Nadal, rival y amigo

Es curioso que no se nombre a Rafael Nadal hasta llegado el minuto 45 del metraje. El propio Federer parece nervioso por su llegada a Londres: «Ha sido padre hace poco, pero quería jugar a dobles con él», dice Federer, mientras Nadal confiesa que el suizo es «un ejemplo a seguir» y a pesar de su eterna rivalidad el buen rollo entre ambos se deja claro en lo que resta del documental con abrazos y lágrimas infinitas. Nadal confiesa que Federer ha sido «una parte importante de mi vida» y que nunca querrá volver a pasar por un dolor como el que sintió cuando Federer le llamó para decir que lo dejaba.

pañeros en un mundo tan competitivo como el tenis. A lo largo de la pieza de Prime Video se insiste en que la primera reacción ante un nuevo rival es apartarle. También es demasiado extensa la parte del partido de despedida, aunque emocionante, y podían haberle dedicado más recursos para vestir el tenis. El documental no parece algo definitivo sobre la figura del suizo, aunque goza de muchísimas imágenes de archivo de toda su carrera profesional en distintas etapas y los enfrentamientos contra sus principales rivales, que según van llegando a Londres, desgranan sus personalidades y su relación con el homenajeado. «Había entrevistado a Roger para esta serie que hago para 'Vogue' llamada 73 Preguntas. Sin tirar humo: realmente fue probablemente una de las mejores entrevistas que he tenido. Fue en la cancha de Wimbledon y fue realmente especial», explicó Sabia en una entrevista sobre el origen de la pieza. También tratan el tema de la lesión que en parte tuvo la culpa de su retirada, aunque de soslayo. Después se convierte en un drama deportivo con abrazos, aplausos y lágrimas. Y con la misma elegancia que llegó se va, en un adiós que no es ni mucho menos definitivo y Federer ya está pensando en lo siguiente, aunque no sea sobre la cancha.

## Catorce mujeres y **una isla de plástico** en el Pacífico Norte

**«X Trillion»** usa la experiencia de una tripulación femenina y multidisciplinar para abrirnos los ojos contra la contaminación

David Jaramillo. MADRID

El canal Discovery, fiel a su estilo aventurero y pedagógico, estrenará este sábado 22 de junio, a partir de las 17:30 horas, la película «X Trillion», un impactante documental que sigue a una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres en una travesía de 3.000 millas a través del Pacífico Norte. Liderado por la activista medioambiental Emily Penn y cofundado por Larissa Clark, el proyecto se adentra en el Gran Parche de Basura del Pacífico para investigar y registrar el verdadero alcance de la contaminación plástica. Capturando tanto datos científicos esenciales como experiencias personales, el documental revela la magnitud del problema y la transformación de cada miembro de la tripulación con la experiencia.

La misión, la décima de eXXpedition, organización sin fines de lucro que monta expediciones marinas solo para mujeres, reunió a una diversa tripulación internacional. Las catorce mujeres incluidas eran científicas, cineastas, economistas circulares, ingenieras, profesoras y diseñadoras de envases. Aunque pocas tenían experiencia en navegación, la misión fue un éxito gracias al liderazgo de Penn y la colaboración de Clark, directora de Another World Adventures y jefa de comunicaciones de eXXpedition.

El objetivo principal del documental es visibilizar la crisis de contaminación plástica en los océanos, especialmente en el Pacífico Norte. A través de «X Trillion», se revelan datos alarmantes, como la presencia de medio millón de piezas de microplásticos por kilómetro cuadrado en la superficie del océano. Hallazgos cruciales para comprender la magnitud del problema e impulsar soluciones prácticas a nivel global.

Una de las mayores fortalezas de «XTrillion» son las historias personales de las tripulantes. La directora Eleanor Church captura la esencia de esta experiencia transformadora, destacando cómo cada mujer aporta habilidades y perspectivas únicas a la misión. Michelle Byle, diseñadora de envases, ofrece una reflexión poderosa en el documental: «Estamos tan lejos de la civilización como se puede estar. Sin embargo, aquí, a nuestro alrededor, hay evidencia de nuestras vidas diarias en tierra. Nuestras elecciones. Nuestras compras. Este es tuviejo cepillo de dientes, mi botella de champú vacía, la tapa de su taza de café».

Emily Penn, quien ha dedicado quince años a estudiar los efectos de la contaminación plástica y a impartir talleres sobre el cambio climático, también aporta una

En el Gran Parche de Basura del Pacífico hay 500.000 piezas de microplásticos por kilómetro cuadrado perspectiva personal significativa al documental. Como madre primeriza y esperando su segundo bebé, Penn reflexiona sobre cómo la contaminación plástica afectará la salud de su hijo cuando los microplásticos entren en su sistema a través de la cadena alimentaria.

El documental también resalta la importancia de las pequeñas acciones individuales en la lucha contra la contaminación plástica. Penn asegura que cada persona puede colaborar en su misión, y que cada acción por salvar el planeta es un «superpoder». Este mensaje optimista y esperanzador se refuerza a lo largo del documental, que no solo se centra en los desafíos, sino también en las posibles soluciones y en la capacidad de cada individuo para marcar la diferencia.

«X Trillion» no es solo un llamado a la acción, sino también una historia de resiliencia y determinación. La tripulación, a pesar de enfrentar condiciones climáticas adversas y estar lejos de sus familias, demuestra un compromiso inquebrantable con su misión. El trabajo del equipo, que incluye la recopilación de datos científicos utilizados en diez proyectos de investigación internacionales, ofrece respuestas y soluciones sobre cómo podemos enfrentar uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la conservación del medio ambiente y los ecosistemas.

Atresmedia es más líder y atresplayer se distancia en consumo digital

Luis R. Camero. MADRID

Atresmediacontinúaliderando las audiencias digitales, manteniendo esta posición por más de 8 años consecutivos desde abrilde 2016. Según Comscore, en mayo de este año, el grupo alcanzó 23.7 millones de visitantes únicos, logrando la segunda mayor diferencia histórica frente a su rival, con un 143% más de visitantes (+13.9 millones) que su competidor. Este resultado coloca a Atresmedia en el 7º puesto en el ranking de los sitios más visitados, mientras su competidor queda en la posición 41.

atresplayer también crece, liderando entre las plataformas con más de 3.3 millones de visitantes únicos, un aumento del 14% respecto al mes anterior y un 21% en comparación con el año anterior, atresplayer ha logrado la mayor ventaja del año sobre su principal competidor, con un 62% más. Éxito que se debe a su variada oferta. La plataforma anunció que trabaja en más de 20 proyectos nuevos para los próximos meses.

En mayo, atresplayer estrenó nuevos capítulos de «Red flags», un drama adolescente, y «Beguinas», protagonizada por Amaia Aberasturiy Yon González. Otros títulos destacados incluyen «Laredpúrpura», «Camilo Superstar», «Vestidas de azul», «Entretierras», «Unavida menos en Canarias», «Drag Race España: All Stars», «Sexo, famosos y muñecos de trapo», «Un nuevo amanecer», «La pasión turca» y «Eva & Nicole».

Antena 3 y laSexta también lideran sus respectivas categorías. Antena 3 alcanzó 8.1 millones de visitantes únicos, un aumentodel20%intermensual, mientras que laSexta.com obtuvo 8.8 millones de visitantes únicos. Antena 3 Noticias lidera por 53 meses consecutivos, destacando nuevas series exitosas como «Sueños de libertad». La-Sexta continúa siendo un referente informativo con programas como «Al Rojo Vivo», «Más Vale Tarde» y «laSexta Xplica», además del éxito de «Aruser@ s», «El Intermedio» y «Equipo de investigación», entre otros.



La activista medioambiental Emily Penn lidera el proyecto que incluye otras trece mujeres profesionales, aunque sin experiencia en navegación



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: DAMIÁN INTENTA DESHACERSE DE LUZ



Antena 3 estrena hoy, a las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie

diaria «Sueños de libertad», disponible en atresplayer. Hoy, ante el infarto de Isidro, Fina no asume que su padre pueda morir. Gema conoce a un caballero en Madrid que se muestra

interesado en ella. María, agobiada por quedarse embarazada, busca hacer el amor con Andrés. Damián intenta deshacerse de Luz, ya que ella sabe lo del disparo de Jesús. Damián toma una decisión: quiere que Luis forme parte de la junta directiva. Jesús no permite que Julia pase tiempo con Begoña. Luis

NEOX

10:00 El príncipe de Bel Air.

02:45 Jokerbet: ¡damos juego!

07.00 Neox Kidz.

12:40 Los Simpson.

16:00 The Big Bang

20:20 Chicago P.D.

10:40 Caso abierto.

15:00 Esposa joven.

rosa.

00:00 La presa.

Theory.

18:30 El joven Sheldon.

03:30 The Game Show.

04:15 Minutos musicales.

Arguiñano.

16:20 La viuda de blanco.

18:00 A que no me dejas.

19:45 Corazón guerrero.

21:30 Guerra de rosas.

14:30 Vida bajo cero.

21:30 ¿Quién da más?

19:00 Cazatesoros.

17:30 El zorro, la espada y la

MEGA

10:00 Crímenes imperfectos.

23:45 El Chiringuito: la cuenta

Con Josep Pedrerol.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

06:00 Hoteles con encanto.

NOVA

14:30 Cocina abierta con Karlos

y Sara tienen un acercamiento mayor. Agustín, dada su rabia, no es buen consejero para Isidro. Jaime y Marta cancelan su plan romántico por el estado de salud de Isidro, «Sueños de libertad» está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

#### LA1

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. **15:00** Telediario 1.

15:45 Informativo territorial.

16:15 Salón de té La Moderna. 16:45 La Promesa.

17:40 UEFA Euro 2024. Dinamarca-Inglaterra.

20:00 Camino a Berlín. 20:30 UEFA Euro 2024. España-Italia.

23:00 Camino a Berlín. 23:30 Los secretos de la Roja.

Campeones del mundo. 00:40 Cine. «Las brujas de Zugarramurdi».

#### LA2

13:50 Vía de la Plata: diario de un ciclista.

14:40 UEFA Euro 2024. Eslovenia-Serbia.

16.55 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

18:55 La 2 express.

19.00 El Paraíso de las Señoras. 20.20 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan.

21:30 Cifras y letras. 22:00 La matemática del

espejo. 22:50 En primicia.

23.45 Documentos TV.

#### TELEMADRID

07:00 Buenos días, Madrid.

11:20 120 minutos.

14:00 Telenoticias.

15.30 Cine de sobremesa. «Te puede pasar a ti».

17:15 Cine. «Escrito sobre el

viento».

19:00 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:35 Juntos.

22:50 Madrileños por el mundo.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez. Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original. 18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: Marta Sánchez. cantante y compositora.

22.45 El peliculón. «Juego de ladrones: El atraco perfecto».

01:30 Cine. «Cerco al enemigo». 03:00 The Game Show.

14.50 Sesión doble. «La batalla

17.00 Sesión doble. «Noche de

de Anzio».

violencia».

Massacre».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:55 El tiempo en Trece.

00:30 El Partidazo de Cope.

18.50 Western, «Fort

21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel.

#### TRECE MOVISTAR PLUS+

14:06 La Resistencia. 15:31 El consultorio de Berto. 16:00 Cine. «La boda de mi

mejor amiga». 17:58 Lina.

18:58 Williams y Mansell: Red 5.

20:30 InfoDeportePlus+. 21:10 Día D: la batalla en color.

«El gran desafío». 22:10 Segunda muerte.

23:01 Ilustres ignorantes.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano.

15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. 21:30 El intermedio.

> Programa de humor con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Con la colaboración de Dani Mateo, Cristina Gallego, Thais Villas, Andrea

Ropero y Isma Juarez. 22:30 Cine. «Una canción irlandesa».

00:45 Cine. «Su peor pesadilla».

02:20 Pokerstars.

#### STAR CHANNEL

10.52 CSI Las Vegas.

12.33 Bull.

14:23 CSI: Vegas.

15:18 FBI: Most Wanted.

16:14 Cine. «Vengadores: La era de Ultrón».

18.22 CSI Las Vegas. 20:12 CSI: Vegas.

21.06 FBI: Most Wanted. 22.55 CSI: Vegas.

01.56 CSI Las Vegas.

#### **CUATRO**

07.30 ¡Toma salami! 08:15 Alerta Cobra.

09:15 25 palabras.

10:20 El concurso del año.

11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira.

18:30 Tiempo al tiempo.

20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates

22:50 Horizonte. 01:45 En el punto de mira.

#### TELECINCO

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco. 15:25 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco.

22:00 Supervivientes. Noche de leyendas.

01:55 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### WARNER TV

06.40 Miracle Workers.

07.18 Friends. 11.28 The Big Bang Theory.

15:51 Cine. «Jarhead: Law of Return».

17.33 Saving Hope. 19.22 FBI.

01:37 Cine. «Kung Fu Panda».

02.58 Lucifer.

05:44 Cine. «Personal Assistant»,





jueves, 20 de junio de 2024

e de reconocer que la actuación de Conde-Pumpido me produce estupor. El proceso de mutación constitucional lleva un ritmo acelerado. Nadie sabedónde puede acabar. Ha decidido que el TC actúe como máximo intérprete de la levy suplante al Supremo en esta función. Es cierto que no consiguió ser presidente de su sala penal, pero no quiero creer que sus decisiones respondan a un insólito deseo de desquite. En esta ocasión ha decidido anular caprichosamente la condena de la exministra Magdalena Álvarez por el fraude de los ERE. A estas alturas podemos constatar que el poder de Conde-Pumpido es ilimitado y se ha arrogado una capacidad interpretativa que desborda las previsiones de la Carta Magna sobre las funciones de este Tribunal. Es una visión muy inquietante que genera inseguridad jurídica, porque relega al Supremo a un papel secundario. Es absurdo teniendo en cuenta que sus miembros cuentan con una mayor cualificación, experiencia y preparación que las magistradas y magistrados que han votado con Conde-Pumpido. Por cierto, Feijóo tiene que reflexionar sobre lo que está sucediendo, porque es muy arriesgado dejar

## Sin Perdón Conde-Pumpido consagra la impunidad



Francisco Marhuenda

«La nueva doctrina que está impulsando crea un riesgo sistémico de impunidad» el CGPJ en manos de alguien como el presidente del TC.

La realidad es que la nueva doctrina que está impulsando crea un riesgo sistémico de impunidad. Es algo muy grato para la izquierda política y mediática. Hay una clase privilegiada que estará por encima de la ley que está formada por los dirigentes socialistas, sus aliados y sus redes clientelares. En este sentido, Conde-Pumpido se está encargando de blanquear la corrupción sistémica del PSOE, los ataques al Estado de Derecho y el proceso de dinamitar la separación de poderes. Es triste que lo haga un magistrado del Supremo que es el heredero de una saga de prestigiosos juristas. Ni el Poder Judicial ni el TC deberían estar al servicio de un gobierno sino del imperio de la ley. La anulación de los nueve años de inhabilitación de la exministra confirma que Sánchez controla el TC y ahora solo le falta conseguir que el Supremo sea una marioneta al servicio de sus intereses. Es lo que sucederá si sus colaboradores toman el control del CGPJ, ya que podrá colocar a decenas de sanchistas con una limitada preparación como sucede con los colegas de Conde-Pumpido en el TC. Malos tiempos para el Estado de Derecho.



ush Limbaugh (1951-2021), conductor de un exitoso programa de radio muy conservadorrepublicano en Estados Unidos durante años, inventor del término «feminazi», defendía que «es algo estratégico estar en modo de campaña permanente». Los asesores sucesivos de Pedro Sánchez, desde Iván Redondo al actual Aleix Sanmartín -ideólogo de las cartas a la ciudadania- siempre se inspiraron en la política estadounidense y, alguno, sin duda, conocía la recomendación de Limbaugh. El inquilino de La Moncloa, mandatario sin complejos donde los haya, aplica esa doctrina al pie de la letra. Todo es campaña electoral, también las negociaciones para la formación de Gobierno en Cataluña, con o sin Salvador Illa. Sánchez ofrece una «financiación singular» a los indepes y, en seguida -«el azar no existe», decía Einstein (1879-1955)- la prensa catalana recuerda que en 2012, Alicia Sánchez Camacho, líder entonces del PP catalán, hablaba de «conseguir un sistema de financiación singular para Cataluña» (sic).

Los estrategas de La Moncloa hacen su trabajo a mayor

Al portador

### Bloqueo y elecciones simultáneas



Jesús Rivasés

«Sánchez baraja plantarse al final ante los indepes y después hacer coincidir comicios catalanes y legislativos»

Teléf : 954.36.77.00.\*

gloria de su jefe. El enredo catalán, con una victoria insuficiente de Illa, porque es así, creen que ofrece una nueva oportunidad. Esbozan un escenario en el que Sánchez y el PSC de Illa se planten ante los «indepes». Ofrecen «financiación singular», como el PP en su día, conscientes de que Puigdemont y Rovira no la aceptarán. Los socialistas aguantarán hasta el último día, víspera de la convocatoria de repetición electoral en Cataluña, y entonces airearán que se han plantado ante los «indepes». Vuelta a las urnas, pero Sánchez barajaría convocar también elecciones generales al mismo tiempo. Gobierna gracias a los escaños catalanes y calcula que podría incluso aumentarlos al hacer frente, al menos para la galería, a los «indepes». Todo es enrevesado, pero el líder del PSOE sabe que, ahora mismo, la legislatura está bloqueada y que aprobar los Presupuestos es un sueño de una noche de verano. La única duda es que los resultados de las europeas, al margen del relato, fueron menos favorables de lo que esperaban en La Moncloa, aunque tampoco nada irrecuperable si se invoca el fantasma ultraderechista en una campaña permanente como recomendaba Limbaugh.